**MARTES** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

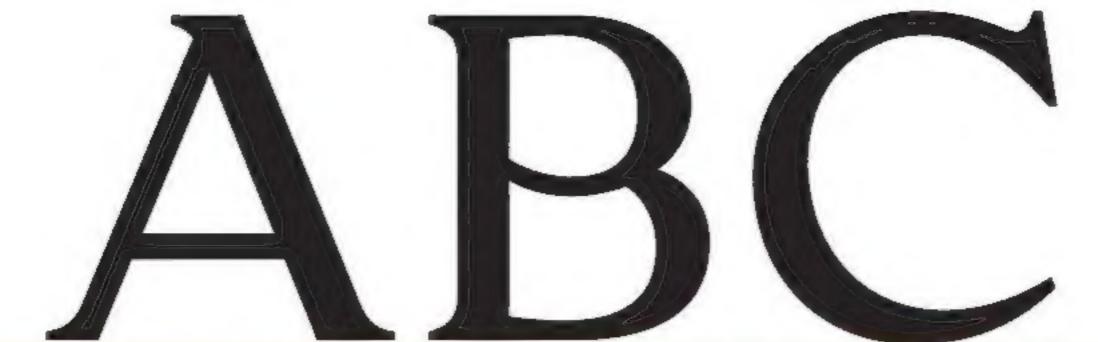

IGNACIO RUIZ-QUINTANO Día de la democracia

# Trump acusa a Harris de incitar al odio y alentar los atentados

El FBI investiga una supuesta conexión ucraniana del presunto tirador, un activista dispuesto a matar y morir por la causa de Zelenski







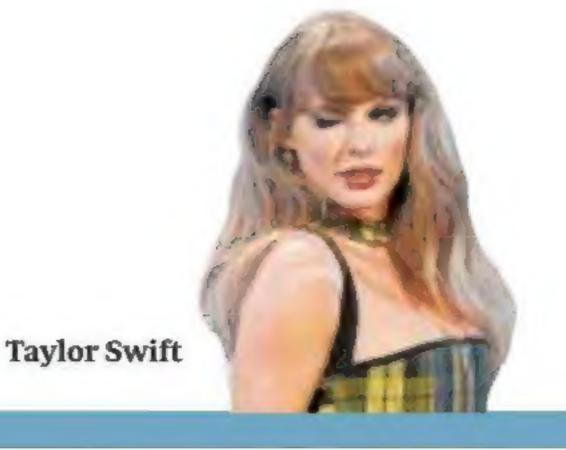

Las estrellas del pop se vuelcan como nunca por el voto demócrata

**PSOE y Sumar** 

en la ley ELA

las 24 horas

en el momento

del diagnóstico

El Gobierno

vasco quiere

que las clases

extraescolares

sean en euskera

Incertidumbre

en la carrera de

tras romper con

Ana Peleteiro

su entrenador

SOCIEDAD

SOCIEDAD

La norma también

dará la discapacidad

ceden e incluyen

que los pacientes

tengan cuidados

**CULTURA** 

# Sánchez identifica su plan contra los medios con la lucha por la democracia en Venezuela

El Gobierno aprobará hoy las medidas, que incluyen aportaciones de los socios del PSOE ESPAÑA

«Maduro captura extranjeros para usarlos como fichas de cambio», dice el opositor Julio Borges internacional

Sumar apela a la dictadura de Primo de Rivera en su

**DEPORTES** 

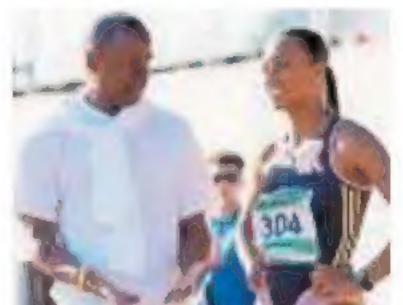

Pedroso y Peleteiro

La presidenta de Adif declara que Aldama era asiduo del ministerio

**ESPAÑA** 



# Moncloa negocia ahora con la matriz de Skoda para que puje por Talgo

Aparta a Óscar Puente y mantiene conversaciones directas con PPF Group, propiedad de Renáta Kellnerová, una de las mayores fortunas de Europa **ECONOMÍA** 

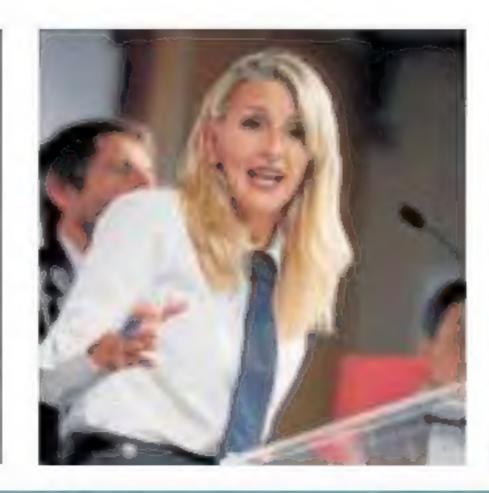

# Díaz vetará la compra de pisos si no es para residir en zonas tensionadas

La vicepresidenta pretende condicionar la concesión de 40.000 millones en ayudas a que las autonomías se adhieran a su plan de vivienda **ECONOMÍA** 

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LA TERCERA

# FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# El español y Brasil

# POR FRIGDIANO ÁLVARO DURÁNTEZ PRADOS

«Tanto a Francia como a Italia y a Alemania se les concedió generosamente ese estatus, no por ser países afines a los iberoamericanos –que no lo son, no hablan ni español ni portugués–, sino, supuestamente, «por las significativas aportaciones» que pudiesen realizar al sistema multilateral iberoamericano. Hoy hemos visto que estas naciones, lejos de contribuir positivamente, han actuado gravemente y con hostilidad contra el patrimonio lingüístico compartido iberoamericano»

UANDO en estos últimos días el Papa de Roma se ha dirigido pública y directamente en español a los ciudadanos de Timor Oriental, una pequeña nación de lengua oficial portuguesa en el extremo de Asia, pronunciando incluso su multitudinaria homilía en nuestro idioma, conviene recordar la noticia que al comienzo del verano impactó tan negativamente en distintos sectores educativos y diplomáticos de Brasil, España y la mayor parte de los países hispanoamericanos: la Embajada de la República Francesa en Brasilia, con el apoyo de las de Italia y Alemania, maniobró políticamente para evitar que el idioma español fuese declarado por el Parlamento brasileño de enseñanza obligatoria en las escuelas del país. Aparte de la declarada injerencia en la política interna brasileña por parte de estos actores no americanos -injerencia que analizaremos ahora-, hay que destacar varios elementos fundamentales de este intento, estéril, de dinamitar o limitar la creciente importancia del idioma español en el gigante suramericano.

En primer lugar, es preciso sentar la premisa de que cualquier decisión sobre política interna o externa de Brasil supone una prerrogativa soberana exclusiva de esta gran nación independiente. Es decir, Brasil, a través de sus representantes y de sus procedimientos legítimos y legales, decide lo que considera acorde y lo que considera contrario a sus intereses nacionales. Por tanto, no es una embajada europea la que ha impuesto la medida aprobada por el Parlamento brasileño, sino una decisión soberana de la República Federativa del Brasil.

Dicho esto, vale la pena analizar brevemente la medida en sí. En nuestra opinión -y en la de muchos en Brasil-, la incorporación sustantiva del idioma español a la vida educativa, cultural, política y económica del Brasil representa una disposición fundamental para la proyección geopolítica global del país suramericano. Si Brasil aspira a ser reconocido como un «actor global», junto a los otros BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), con peso e influencia en las diferentes regiones del mundo, tendrá que ser líder antes en su propia región natural, América del Sur, mayoritariamente de lengua española. Y para ser líder aquí, es preciso conectar primero con la corriente lingüística principal de la docena de países que lo circundan, sin contar los restantes hispanohablantes de Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Considerando además la relación de intercomprensión existente entre el español y el portugués -que hace al primero fácilmente entendible por los hablantes lusófonos-, la opción posible y realista es clara.

En Brasil se da la circunstancia de que los gobiernos históricamente más nacionalistas, generalmente de derechas, han limitado tradicionalmente el conocimiento del castellano y, por tanto y paradójicamente, la proyección regional y global del país. Por el contrario, los de izquierdas han sido normalmente más proclives a la integración suramericana y a la



adopción del español y, como consecuencia, han conseguido una mayor visibilidad de Brasil en el mundo. Pero ésta es una cuestión diferente, como lo es también la capacidad restringida de cualquier gobierno brasileño de implementar la enseñanza del español a nivel nacional.

En segundo lugar, asumido lo anterior, es preciso dilucidar cómo la actuación de una embajada europea, secundada por dos adláteres menores, ha podido más que veinte legaciones diplomáticas de países hispanohablantes, casi todos de la misma región que Brasil, en lo que ya se ha calificado y denunciado en este país como una acción abiertamente neocolonial y foránea extrarregional. Una injerencia incluso justificada públicamente por la embajada francesa con un cinismo sorprendente, manifestando que se trataba de una medida «en favor del multilingüismo», cuando es sabido que el único objetivo de Francia en este terreno, incluso declarado, es intentar frenar la presencia y proyección internacional del español para conseguir, a su parecer, que el francés se sitúe como segunda lengua internacional después del inglés y desplazando al español. Es algo obvio.

En este sentido, vale la pena también dedicar un par de líneas al seguidismo poco útil de las embajadas de Italia y Alemania, que nada ganan en esta controversia impulsada por un tercer Estado con intereses diferentes. La enseñanza del italiano y el alemán -lenguas con una posición internacional muy diferente a la del español o el francés- ya era respetada por la ley modificada en las zonas de Brasil donde se verificase una fuerte presencia de descendien-

tes de inmigrantes de las correspondientes nacionalidades. En este contexto y ante la toma de una decisión tan importante por parte de los brasileños, las naciones hispanohablantes y sus instituciones representadas en Brasil habrían dialogado con las autoridades y representantes del país exponiéndoles su posición proclive al mayor conocimiento de la lengua española por razones de integración general;

pero sin la menor actitud injerencista. Otros, sin embargo, han hecho algo muy diferente como lo demuestra el reconocimiento explícito realizado por las embajadas europeas mencionadas de sus acciones de 'lobby', de presión directa, ante los políticos y parlamentarios brasileños.

Pero hay además otra cuestión muy relevante, de carácter político, que podrá dar más que hablar: nos referimos a la cooperación, la concertación político-diplomática y la integración general iberoamericana representada por el Sistema de Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno a las que periódicamente asisten el Rey de España y los presidentes iberoamericanos.

En 2008, atendiendo al interés que suscitaban internacionalmente las Cumbres, se estableció la categoría de 'observador asociado' a la Conferencia Iberoamericana para aquellos Estados que compartiesen afinidades lingüísticas, culturales y/o geográficas con los iberoamericanos; o que, no compartiéndolas, pudiesen realizar aportaciones significativas. Se añadía que los Estados solicitantes debían asumir expresamente el acervo integrado por los principios orientadores de la Conferencia. Y entre los elementos fundamentales del acervo iberoamericano se hallan, precisamente, las lenguas española y portuguesa, la llamada «base lingüística

anto a Francia como a Italia y a Alemania se les concedió generosamente ese estatus, no por ser países afines a los iberoamericanos -que no lo son, no hablan ni español ni portugués-, sino, supuestamente, «por las significativas aportaciones» que pudiesen realizar al sistema multilateral iberoamericano. Hoy hemos visto que estas naciones, lejos de contribuir positivamente, han actuado gravemente y con hostilidad contra el interés de la integración general iberoamericana a través de sus embajadas en el seno del mayor país de la Comunidad Iberoamericana, maniobrando con luz y taquígrafos contra, ni más ni menos, el interés y el patrimonio lingüístico compartido iberoamericano. Es triste pero necesario, incluso por dignidad, que se plantee la pertinencia de que estos tres países europeos puedan seguir manteniendo la categoría de observador asociado a la Conferencia Iberoamericana.

común», hoy más conocida como la iberofonía.

Decíamos al principio que este intento de frenar al español en Brasil era, después de todo, «estéril». Y efectivamente lo es porque, como reconocían los propios actores injerencistas implicados, «el español ya es la elección del 95 por ciento de los brasileños que quieren aprender un segundo idioma». Pero es una cuestión de principios. Y de pragmatismo, como lo acaba de demostrar el Papa en Asia.

Frigdiano Álvaro Durántez Prados es director de la Cátedra Funiber

de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía

# ABC

DIRECTOR Julián Quirós

### abc.es

Carlos Caneiro

### Mesa de información

Agustín Pery

(Director adjunto)

Elena de Miguel (Subdirectora digital)

Ana I. Sánchez

(Subdirectora de noticias)

José Ramón Alonso (Subdirector de fin de semana)

> Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

# Adjuntos a la Dirección

jesüs G. Calero (ABC Cultural)

Juan Fernández-Miranda (Corresponsal político)

### Secciones

Yolanda Gómez (Subdirectora Economia)

Alvaro Martínez (Opinión)

Victor Ruiz De Almirón (España)

Isabel Gutiérrez (Internacional)

Nuria Ramírez (Sociedad)

José Miguélez (Deportes)

Marta R. Domingo (Madrid)

Laura Pintos (Estilo y Especiales)

Matias Nieto (Fotografía)

Sebastián Basco (Edición impresa)

Federico Ayala (Archivo)

### Digital

Esther Blanco (Coordinador)
David Yagüe (Coordinador)
Manuel Trillo (Fin de semana)
Javier Nadales (Audiovisual)
Vanessa Duarte (Redes sociales)
Luis Miguel Muñoz (SEO)
Axel Guerra (Producto)

# Delegaciones

Antonio González (C.-La Mancha)
José María Ayala (Castilla y León)
José Luis Jiménez (Galicia)
Alex Gubern (Cataluña)
Alberto Caparrós (C. Valenciana)

Directora General

# Ana Delgado Galán

Gerente

Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

# Marketing y Negocio Digital

josé María de la Guía

Distribución

Enrique Elvira Comercial

Gemma Pérez

# Editado por

Diario ABC, S. L. U. Josefa Valcárcel, 40B 28027 Madrid

Teléfono de atención Diario ABC 91 111 99 00 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

# vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resumenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.709 D.L.F. M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid

# **EDITORIALES**

# SIN ATAJOS EN EL CONSTITUCIONAL

Lo razonable ante una ley de Amnistía que no está prevista en la Constitución, que afecta a un proceso separatista inédito, es favorecer la más amplia controversia jurídica sobre el asunto

L Tribunal Constitucional ha suspendido el trámite de admisión de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de Amnistía por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por la de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page. El motivo de la suspensión es la posible falta de legitimación de las comunidades recurrentes para impugnar una ley que no afectaría «a su propio ámbito de actuación», como exige la ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Un grupo de Letrados del TC va a redactar un informe que sirva de base a la decisión de los magistrados, que se prevé para dentro de un par de meses.

La ley de Amnistía ha introducido un debate social, político y también jurídico inédito en la historia de la democracia. No hay precedente desde la aprobación de la Constitución de 1978 que sirva como fuente de referencia para decantar su constitucionalidad o zanjar esos debates a favor de la ley. Por esta misma novedad radical de la ley de Amnistía, la previsión legal en la que se ampara el TC para cuestionar la legitimación de las comunidades autónomas recurrentes no justificaría una decisión de inadmisión, salvo forzando el significado de lo que deba entenderse por el ámbito propio de actuación de éstas.

Conviene recordar que el artículo 1 de la Constitución consagra la igualdad como valor supremo del ordenamiento jurídico español. Y su artículo 2 «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». También conviene mantener fresco en la memoria que el proceso separatista vivido en Cataluña en 1978 se basó en el abuso de las competencias que tenía reconocidas la Generalidad catalana, con leyes y acuerdos que atentaron directamente contra los principios constitucionales de unidad y solidaridad. Afirmar que el resto de comunidades autónomas no tiene interés legítimo en impugnar una ley que hace tabla rasa de una intentona separatista no solo contradice los fundamentos de la organización territorial del Estado, que se basa en el principio autonómico, sino que desconoce el perjuicio directo que el 1-O pretendía causar en el equilibrio territorial de España. Si el Tribunal Supremo ha considerado que la malversación de fondos públicos cometida el 1-O no es amnistiable porque perjudicaba los intereses financieros de la Unión Europea, con más motivo puede decirse que pretendía romper la solidaridad entre nacionalidades y regiones, tanto en lo político como en lo económico.

El ordenamiento jurídico español está convulsionado por una ley de Amnistía hecha a la medida de la impunidad de un proceso separatista inédito. La definición de los intereses legítimos para impugnarla no puede basarse en los criterios tradicionales de interpretación del Derecho vigente, cuyos autores nunca pensaron en la excepcionalidad de una amnistía. La trascendencia de esta cuestión es de tal envergadura que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, debería de sentirse disuadido de urdir tramas argumentales para despejar el camino de la ley de Amnistía, incluso en la hipótesis de admitir los recursos de las comunidades autónomas para luego, en la sentencia definitiva, desestimarlos por falta de legitimación.

Lo razonable tanto en sentido jurídico, como en el político, al que tan dado es el TC de Conde-Pumpido, sería que este tribunal facilitara la más amplia controversia sobre la ley de Amnistía, una cuestión de Estado de la que depende la pervivencia del orden constitucional, tal cual fue legitimado por la soberanía nacional en 1978.

# DÍAZ PERSEVERA EN LA POLÍTICA QUE HA DISPARADO LA VIVIENDA

No pasa un día sin que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantee alguna nueva iniciativa que confirme su falta de respeto por la propiedad privada y el desconocimiento de los efectos de sus anuncios en la economía real. Su última ocurrencia, que quiere negociar con el PSOE en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, consiste en

prohibir la compra de vivienda de forma temporal en las zonas declaradas como tensionadas si no son para uso habitual o para ofrecer como alquiler asequible. La iniciativa supone perseverar en las políticas intervencionistas de la ley de Vivienda que han reducido la oferta, causando el efecto contrario al buscado al elevar los precios de compra y alquiler. La medida, además, es de dudosa constitucionalidad. Díaz ha anunciado que Sumar también pondrá su foco en elevar la tributación de las rentas altas, una idea que el Gobierno de coalición no ha dejado de plantear desde su constitución en 2020.

# **PUEBLA**



OPINIÓN 5

# LLÁMALO X

# «Para tapar la trama que les acorrala, el PSOE busca desacreditar a jueces y periodistas»

Cuca Gamarra Secretaria general del Partido Popular

# **IM NIETO** Fe de ratas





# **EL CONTRAPUNTO**

ISABEL SAN SEBASTIÁN

# Nos hemos pulido su herencia

¿Se imaginan a Suárez, González o Aznar proclamando, como Sánchez, su determinación de fumarse un puro con la soberanía nacional?

ADA vez se me hace más difícil mirar las caritas de mis nietos sin sentir el mordisco de la angustia ante el futuro que les aguarda. Me digo a mí misma que la historia, a largo plazo, siempre ha caminado en la dirección correcta, lo que no me impide constatar que en las últimas dos décadas ese proceso se ha invertido y amenaza con destruir los cimientos que sustentan nuestra libertad y convivencia pacífica. Los valores de esfuerzo, mérito, perseverancia, honestidad, que hicieron de España y Europa lugares propicios para progresar, han desaparecido, sustituidos por otros, de resultado incierto, que se imponen a martillazos a través de las redes sociales. La tolerancia a lo intolerable se extiende. La superficialidad y el hedonismo alcanzan cotas que no veíamos desde las visperas de desastres como la caída del Imperio Romano o las grandes guerras del siglo pasado. La verdad va perdiendo valor a marchas forzadas en todos los ámbitos: desde la política, donde la mentira, que an-

tes se pagaba cara, campa a sus anchas con total impunidad en el campo abonado de una polarización creciente, hasta la apariencia física, objeto de preocupación obsesiva en el empeño fútil de ocultar la realidad. La vida biológica se prolonga, merced a los avances de una ciencia cuya contribución a nuestro bienestar es inversamente proporcional al reconocimiento público y económico que alcanzan sus profesionales, a la vez que, paradójicamente, perdemos el interés por reproducirnos como sociedad. Nos hemos vuelto débiles y por ende vulnerables. Nuestro fortín occidental sufre la acometida feroz de los bárbaros contemporáneos procedentes del oriente autocrático, sin que brille en el horizonte ni una tenue luz de esperanza en forma de dirigente capaz de revertir esta deriva.

Las gentes de mi quinta, próxima ya a la jubilación, tuvimos la dicha de conocer la Transición, último proyecto común y compartido que nos unió a los españoles. ¡Qué diferencia con las taifas en las que habitan nuestros hijos, enfrentadas unas con otras por mor de un Gobierno central aliado a golpistas y etarras cuyo único programa es la supervivencia! ¿Se imaginan a Suárez, González o Aznar proclamando, como Sánchez, su determinación de fumarse un puro con la soberanía nacional? Asistimos asimismo a la caída del Telón de Acero, la ampliación de la UE y el triunfo de la democracia sobre la tiranía comunista, que hoy, representada por Putin, vuelve a extender sus garras sobre nuestro continente, Hispanoamérica y África, mientras la Unión languidece, ayuna de liderazgo, y votar en las presidenciales de los Estados Unidos es algo muy parecido a elegir entre susto y muerte. Nuestros padres nos dejaron una herencia sustanciosa que mi generación se ha pulido en el transcurso de pocos años. Perdonen mi desaliento, pero no puedo evitarlo. Miro las caritas de mis nietos y siento que les hemos robado.

# UNA

**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

# Matamoscas

Ninguna ley va a poner sordina al escándalo del 'caso Begoña' ni a impedir la publicación de verdades incómodas

A sido decir Sánchez que queda año y medio sin elecciones y pensar todo el mundo en que las puede convocar pasado mañana. El reflejo pauloviano, ya saben, de una opinión pública acostumbrada a que el presidente y la verdad mantengan una relación ciertamente laxa y en cualquier caso desconectada del compromiso convencional entre el pensamiento y la palabra. Tomémoslo como una declaración de voluntad a expensas de las circunstancias y, en el caso de la legislatura, de la posibilidad de recomponer la endeble mayoría parlamentaria. Ya se sabe que Pedro no miente, sólo cambia de criterio, se adapta a la evolución de los acontecimientos. El no pensaba otorgar la amnistía, por ejemplo, ni pactar con Podemos, como tampoco piensa ahora, ejem, en prorrogar por segundo año consecutivo los Presupuestos. Pero sabe hacer de la necesidad virtud, que no al revés, y no hay nada que considere más necesario ni más virtuoso que su permanencia al frente del Gobierno. Y como un adelanto electoral la pondría en riesgo habrá que creer que no se producirá... de momento.

Así que para matar el tiempo y que parezca que hay alguien al mando es menester inventarse algún proyecto de nombre altisonante, algo capaz de hacer ruido político y mediático y de paso poner sordina al caso Begoña, rebautizado por Oscar López, para ir creando ambiente, como caso Peinado. Una ley contra la prensa, patente demostración de talante democrático. Dado que eso suena mal así planteado, aunque es de lo que se trata, habrá que rebautizar el hallazgo como lucha contra la desinformación y los bulos de la máquina del fango, apropiación indebida de un sintagma que Umberto Eco acuñó para denunciar los autoritarios abusos de poder del régimen berlusconiano. La cosa, traducida a eso que Celaya llamaba castellano vulgar y aquilatado, va de cerrar periódicos o al menos de intimidarlos y dejarles claro que hay asuntos que no conviene airear porque no resultan de su agrado.

Ya dice el refrán que cuando el diablo -es metáfora- no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Sucede que estas moscas (cojoneras) son difíciles de matar y que además ya es tarde para silenciar el escándalo de la esposa que montaba cátedras truchas en un despacho de La Moncloa y recomendaba la contratación pública de sus empresas patrocinadoras. Ni esa ley en ciernes ni ninguna otra van a impedir la publicación de verdades incómodas. A Sánchez le pueden servir para tener al paisanaje entretenido, copar la agenda de las tertulias y abrir algunos informativos. Poco más; ni siquiera es seguro que sus socios vayan a seguirle por ese camino. Lo que sí es seguro es que él pasará y cuando pase, el periodismo seguirá en el mismo sitio y contará cómo su propio partido se deshace de él y reniega del sanchismo. A estas alturas ya debería saber que este oficio -como el suyo, por cierto- no consiste en hacer amigos.

# EN OBSERVACIÓN

LILLO

# Y ahora, el paquete

Sánchez alardea de la salud de la misma democracia que dice querer regenerar

UE una de las emisoras que Pedro Sánchez suele frecuentar para hacer ejercicios de calentamiento -peloteo en tierra batida y quemada- la que adelantó que este martes llega al Consejo de Ministros el paquete (sic) de medidas para la regeneración democrática que el presidente del Gobierno anunció en abril tras cogerse cinco días de baja por berrinche. Además de la vulgaridad manifiesta de la denominación -paquete- de un elemento cuya fonética machirula desafina en el campo de la resignificación, el neologismo y la hipnosis semántica en el que se mueve el Ejecutivo, llama la atención

el empeño de La Moncloa por regenerar, eso dice, una democracia que paradójicamente Pedro Sánchez insiste en presentar como modélica y plena, envidia del mundo entero. ¿En qué quedamos?

Como cuando se inventaba los datos de la pandemia, el presidente del Gobierno, doctor en plagios y bulos, utiliza los índices internacionales de calidad democrática en beneficio propio y como tapadera de una gestión que, sin margen para un mínimo desarrollo normativo, se limita desde hace meses a desarticular el sistema de contrapesos que garantiza la salud democrática de cualquier Estado de derecho. La anulación del Banco de España como órgano fiscalizador de las políticas económicas del Ejecutivo es el último logro de una campaña de desarme cuyo objetivo nunca ha sido otro que dejar como un solar, tierra batida y quemada, nuestro sistema de libertades. De RTVE a la Fiscalía, del Banco de España al CIS, del Tribunal Constitucional al Consejo de Estado, el proceso de fusión por absorción de cualquier organismo público con margen de maniobra para ejercer la crítica se ha saldado ya con su aniquilación. «La democracia está siendo asediada», dice Pedro Sánchez en el Congreso, y va y señala a la máquina del fango.

La democracia española va como un tiro, como su economía, viene a decir Sánchez cuando hojea y re-

cita los índices de calidad con los que trata de legitimar una acción de gobierno con la que ya ha convertido en un simple taller ocupacional el organigrama del Estado. No pierde ocasión el jefe del Ejecutivo de repasar en voz alta los rankings internacionales que miden los estándares democráticos para convencer a la opinión pública de que su programa de colonización de los contrapoderes públicos -ya finalizada; ahora está con el Ibex- no representa ningún riesgo. Notable alto, dice Sánchez, artífice y predicador de una democracia plena que ahora considera oportuno regenerar. ¿En qué quedamos?

Quedamos, en definitiva, en que la amenaza son los demás. En lo que al presidente del Gobierno respecta, podemos estar tranquilos en función de las calificaciones que le ponen las agencias extranjeras. Nada hay que temer por su parte. «Nada te turbe, nada te espante», que dejó escrito Teresa de Ávila. La necesaria regeneración atiende a factores externos a su actividad ejecutiva, 'cum laude'. «La democracia está siendo asediada por esas campañas de desinformación y de bulos que tenemos todos en mente», aclara Sánchez, capaz de sacarle los dientes a un ahorcado y de introducir la variable inmaterial del mentalismo -lo que «tenemos todos en mente»- antes de ajustarse el paquete, tomando medidas.

# CARTAS AL DIRECTOR

# Enchufismo portuario

En todos los procesos selectivos del organismo público Puertos del Estado y en todas las autoridades portuarias se publican las normas de los concursosoposiciones, incluyendo siempre una parte de la puntuación denominada como 'entrevista personal', que no es más que el mecanismo por el cual se filtran y cuantifican las notas finales de los procesos para que sean siempre los elegidos previamente para ocupar los puestos, ya sean recomendados, enchufados o similares. Puedes sacar la nota máxima en los exámenes, poseer la mayor puntuación en experiencia y/o en formación, pero si no eres de los elegidos no tienes nada que hacer, porque como normalmente se reservan un 25 por ciento o más de la nota final en esa entrevista, que no es más que una valoración totalmente subjetiva y contra la que no cabe recurso alguno ni discusión sobre las puntuaciones, es ahí donde se asignan aquellas puntuaciones que 'equilibren' la balanza a favor siempre de los elegidos.

Lo he vivido en primera persona en diferentes procesos selectivos realizados en diferentes autorida-

des portuarias y siempre se repite el mismo 'modus operandi': he visto cómo descaradamente de los últimos diez finalistas, el que ocupaba la décima posición, con la peor nota tanto en examen como en valoraciones objetivas de experiencia y formación, misteriosamente y tras las entrevistas subía como la espuma la nota suficiente como para alcanzar el primer lugar y ganar la plaza en cuestión.

FRANCISCO GARCÍA MADRID

# Olivenza en la historia

Tengo a ABC por un periódico de rigor, pero no siempre es así. En referencia a Olivença (sic) y a las afirmaciones del ministro portugués Nuno Melo, su periódico ha reducido el 'problema' al Tratado de Alcañices, de 1297, pero en estas líneas vengo recordar otras fechas.

1801: Tratado de Badajoz, que divide Portugal entre Napoleón y España; o 1817: al final de las guerras napoleónicas, España reconoce la



Puente de Ajuda, entre Olivenza y Elvas (Portugal) // EFE

# RAMÓN



compromete a devolver el distrito de Olivença (430 kilómetros cuadrados de territorio). Si España no desiste de la soberanía portuguesa y se soberanía de Gibraltar, ¿por

> qué razón Portugal tiene que desistir de Olivença? **EZEQUIEL NEVES**

CASCAIS (PORTUGAL)

# 'Amigos de'

Cuando terminé mis estudios, ya muerto mi padre, tuve clara una cosa: no me postularía para trabajar en la empresa en la que él había sido un alto directivo, muy querido, aun siendo una de

las más importantes del país. Todo habría sido probablemente más fácil. Y no quise porque, de haberlo hecho, nunca habría podido saber si me admitían mis méritos o por ser 'hijo de'. Por eso, siempre me sorprende quienes aceptan cargos públicos no por sus cualidades, sino por ser 'amigo de' o 'fiel a'.

IGNACIO ALONSO MARTÍNEZ MADRID

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

OPINIÓN 7



**VISTO Y NO VISTO** 

IGNACIO RUIZ-QUINTANO

# Día de la democracia

La democracia está tan sobrevalorada en Europa como el sexo en América

UINCE de septiembre, Día Internacional de la Democracia, palabra fetichista que ha hecho suya la Onu. Cuando la Onu te da un día, es como si tu pueblo te diera un homenaje: significa que estás muerto. Por culpa de Woodrow Wilson, el presidente que la introdujo como tema de conversación en Europa, donde nunca ha existido, la democracia está tan sobrevalorada como el sexo por culpa de Freud, que lo introdujo como tema de conversación en América. El ministro español Albares celebró el Día con un canto a la censura: «Hoy, Día la Democracia, nos reafirmamos en la defensa de nuestras democracias, trabajando con nuestros socios en el mundo contra amenazas como la desinformación, polarización y el extremismo», tuiteó nuestro canciller más inepto desde el marqués de Labrador.

¿Cuáles son «nuestras democracias» y dónde se encuentran? En un debate con sir Alfred J. Ayer, el filósofo noruego Arne Næss reconoció haber publicado «más de trescientas definiciones diferentes de democracia con el fin de socavar las bases de los políticos»: «Los soviéticos se dicen la democracia real, y se retrotraen a Platón y Aristóteles, pero los británicos contestan que la democracia real es otra cosa, y se retrotraen a otros autores del mundo griego. Todos tienen un pez gordo detrás».

Échenle, pues, un galgo a Albares, el amigo de Blinken («Mi amigo Tony»), cuyo enloquecido imperio ha conmemorado el Día de la Democracia con otra perdigonada (la segunda en dos meses) al candidato opuesto a un Gobierno que no se sabe en qué manos está, aunque todos miran a Obama. El FBI justifica la escasa protección de Trump con la excusa de que «no es el presidente». Obama tampoco lo es, y sin embargo lleva un ejército de guardaespaldas que ni Eisenhower, pero en calidad, por lo visto, de Nobel de la Paz.

Contra el populismo («el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», lo definió Lincoln), balas y debates amañados. Lo predijo el más listo, Vivek Ramaswamy: «Si Trump derrota a Kamala en el debate, prepárense para que sucedan cosas muy extrañas antes de noviembre». Y lo explicó el más honrado, RFK Jr, a quien los liberalios acusarán de cobrar en rublos: «JFK pasó mil días en el cargo resistiendo su complejo militar-industrial. Se negó a enviar tropas a Laos. Se negó a involucrarse en una guerra en 1962... en Alemania. Se resistió en Cuba y se negó a enviar tropas de combate a Vietnam. Fue asesinado un mes después de ordenar a todos los asesores militares que abandonaran Vietnam. Mi padre se opuso a esa guerra en 1968 y también murió en esa empresa». Luego el glorioso periodismo americano viene a decir que Trump se lo busca por meterse con Haití, que es la triquiñuela de nuestros 'pranes' futboleros contra Vinicius.

Con Trump convertido en tiro al pato ('duck'), Broncano, el gagman del sanchismo, ya tiene temática para el 'sorpasso' de Estado a Motos, esa piola del 'farcismo' que nos pintan.

TIEMPO RECOBRADO



GARCÍA CHARTANGO

# Espejismos

Si hay un gobernante que ha propalado bulos, que ha colocado a amigos y subordinados en el sector público, ése es Pedro Sánchez

ECÍA ayer Juan Luis Cebrián en una entrevista de Daniel Ramírez en 'El Español' que cuando los políticos se creen sus mentiras, empiezan a propagarlas con más eficacia. Es cierto. Los políticos no suelen ser tan cínicos como la gente piensa, pero tienden a creerse sus propias mentiras. Es un mecanismo de defensa.

Siempre es mucho más fácil argumentar que se ha cambiado de opinión por las circunstancias que reconocer que se ha faltado a la palabra o los compromisos. Como la capacidad de autoengaño es infinita, los políticos tienden a justificar sus acciones y a ennoblecer sus sentimientos.

Ignoro hasta qué punto es sincero Pedro Sánchez en sus continuas rectificaciones, pero lo que es indiscutible es que ha montado un aparato de propaganda que fabula relatos y fabrica eslóganes que insultan a la inteligencia, pero que son efectivos. La última estratagema es el llamado plan de regeneración democrática, que resulta tan increíble como inverosímil. Si hay un gobernante que ha abusado de su poder, que ha colonizado las instituciones, que ha desmontado los contrapesos, que ha propalado bulos, que ha colocado a amigos y subordinados en el sector público y que ha dividido a la opinión pública en provecho propio, ése es Pedro Sánchez.

Llama la atención que quien ha actuado con absoluto desprecio del 'fair play' democrático enarbole ahora la bandera de la regeneración moral de la sociedad española. Este propósito me parece altamente significativo porque revela que Sánchez no sólo no se avergüenza de sus tropelías, sino que además se quiere presentar como un modelo de corrección ética. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, según consigna la sabiduría popular.

Podría resultar comprensible que el presidente haga cuanto esté en su mano para aferrarse al poder. Pero lo que es más difícil de entender es que pretenda liderar una regeneración ética que sus actos contradicen cada día. Eso sólo lo puede concebir un hombre ensoberbecido por la vanidad y por una 'hybris' que le empuja a perder el sentido de los límites.

No es extraño en este contexto que desde La Moncloa se esté investigando a jueces y periodistas para sacar los trapos sucios, como ha desvelado El Confidencial. Los mismos que bucean en las cloacas del Estado para aflorar basura son también quienes pretenden erigirse en guardianes de la democracia y árbitros de la ética.

No es la primera vez que sucede porque la historia ofrece numerosos ejemplos de que el poder corrompe y produce desvaríos. Los políticos no quieren verse en el espejo como son sino como les gustaría que les viesen los demás. El problema es cuando se llega a un punto en el que un gobernante confunde la realidad con la ficción. Lo peor no es que Sánchez quiera regenerar España, lo peor es que se lo crea. Nos queda la duda. **VIVIMOS COMO SUIZOS** 



ROSA BELMONTE

# La generosidad de los miopes

El ideal presidente Bartlett ha señalado el estado «absolutamente ridículo» de la política estadounidense actual

L domingo hablé a unas botas. Pensé que eran un perro. No esperaba respuesta. Tampoco la espero cuando los perros son perros y no botas. No llevaba ni gafas ni lentillas. Entre Rompetechos y Mr. Magoo. Luego vi al perro moverse por otro lado. Con frecuencia uso unas gafas que me sirven para leer y para no darme con los cristales. No se me ocurre ponerme en público las que cubren toda mi miopía y parecer el señor Barragán.

'El ala oeste' se estrenó el 22 de septiembre de 1999. Se cumplen 25 años tanto de 'El ala oeste' como de Los Soprano. Una es mucho más de Sorkin que de Chase. En la Casa Blanca organizan un acto de aniversario el día 20. No van a organizar uno con los mafiosos. Estará Biden con creadores y actores. Supongo que también Kamala. No va a desaprovechar esa publicidad. Aunque cualquier político queda mal parado al lado no solo del presidente Bartlett y su equipo sino de la última secretaria de la Casa Blanca en la serie. Ya sea Dolores Landinghan (Kathryn Joosten), que parecía Séneca, o Donna Moss (Janel Moloney), la asistente de Josh Lyman. Más lista que cualquier ministro español. Me acuerdo de aquella vez que Mercedes Milá preguntó a Salvador Espriu si prefería ser un hombre inteligente o un hombre bueno. Dijo bueno. En 'El ala oeste' los personajes principales son listos, buenos y elocuentes. El domingo, parte del reparto ya estuvo en los Emmy. Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Richard Schiff y Janel Moloney. Martin Sheen (el presidente) señaló el estado «absolutamente ridículo» de la política estadounidense actual. Es que la política actual no la hace Aaron Sorkin. Ni siquiera Armando Iannucci ('Veep'). Vale, tampoco es la mamarrachada de 'House of Cards'. Aunque Kevin Spacey, cuando no estaba muerto para la vida pública, contó que Bill Clinton le dijo sobre la ficción que protagonizaba que el 99 por ciento era real. Madre mía, que no sólo mataba gente, que el presidente lo hacía con sus propias manos.

Abelardo Linares, de la editorial Renacimiento, dice que la cultura está sufriendo un «fallo multifuncional», que en el siglo XX estaba vivo el periodismo y la cultura se leía en los periódicos, y los leían todos los que sabían leer. Supongo que en la política, en la mundial, también se ha producido un 'fallo multifuncional'. Aunque, siguiendo un escolio de Gómez Dávila, sigamos confiando los intereses públicos a quien no confiaríamos jamás los privados

Yo no me bajo del burro de Sorkin, aunque me idealice la política y la capacidad de las personas. Para políticos zotes y personas odiosas ya está la realidad. Tengo muy entrenada la suspensión de la credibilidad cuando la mandanga televisiva o cinematográfica es buena.

Dice mi oculista que los miopes somos muy generosos. Que con ver un poco nos alegramos. Es lo que me pasa con Sorkin. Pero veo perros donde hay botas.

# Luis de Guindos

Vicepresidente del BCE

# Pacto entre caballeros

El número dos del Banco
Central Europeo valora la
designación de José Luis
Escrivá como gobernador del
Banco de España como un golpe
-dice- «al entramado institucional del país».
«Había un pacto de caballeros, no escrito»,
recuerda De Guindos sobre la elección de un
cargo público que tradicionalmente partía del
consenso entre Gobierno y oposición. Lo dice
quien también fue ministro antes que fraile.

# **Ernest Urtasun**

Ministro de Cultura

# Otra vuelta al ruedo

«En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento», dice la Ley 18/2013, que consagra la fiesta de los toros como bien cultural. Que el ministro del ramo impulse en el Congreso una jornada sobre la abolición de la tauromaquia lo sitúa al frente del escalafón del sectarismo, vestido de luces en su callejón.

# José Luis Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid

# Nunca es tarde para el acuerdo

Un total de 10.700
viviendas serán
construidas en los
antiguos solares militares
de Campamento, escenario de
una operación atascada durante años. El
Ayuntamiento de Madrid aprueba la
iniciativa del Ministerio de Vivienda -nunca
es tarde para alcanzar acuerdos- y agiliza un
desarrollo urbanístico paralizado por la
burocracia y los recelos políticos.



# ► ANTE POSIBLES ATAQUES

# Israel arma a los civiles 'vecinos' de Hizbolá

El Ministerio de Defensa de Israel anunció ayer el reparto de unos 9.000 rifles de asalto para los equipos civiles de defensa del norte del país, en plena escalada con Hizbolá, con presencia en el sur del Líbano. En un comunicado, el ministerio explicó que, junto a las fuerzas armadas israelíes, ha invertido unos 13 millones de euros en rifles Arad de fabricación israelí, que se repartirán entre 97 «equipos de respuesta rápida» en varias comunidades del norte del país. Los llamados «equipos de respuesta rápida» son unidades civiles que actúan en coordinación con el Ejército en varias comunidades. Durante los ataques del pasado 7 de octubre algunos de estos equipos fueron aniquilados por los terroristas de Hamás, pues entonces estaban muy mal equipados.

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ENFOQUE 9

# **Imanol Pradales** Jefe del Ejecutivo vasco

# Sólo en euskera

Siguiendo la estela de Cataluña con su plan de imposición del euskera dentro y fuera de las aulas, en todos los municipios las actividades extraescolares serán en esa lengua. Ni palabra del castellano, lengua hablada muy mayoritariamente por «los vascos y las vascas», como diría Ibarretxe. Según el ejecutivo que preside Pradales, «la cultura vasca está amenazada por la globalización», así en general, y por tanto «hay que activar el interruptor» y «crear conexiones» a través de su acción de gobierno «para sentirse orgullosos de lo hecho 'made in Euskadi'». Se empieza con la 'eusko label' en el supermercado y quizá se termine, siguiendo el modelo catalán, vigilando que los chiquillos no hablen castellano en el recreo. Palabra de Pradales.



# Isabel Pardo de Vera Expresidenta de Adif

# Pasaba por allí

Nunca se llegó a saber lo que hacía en la planta noble del Ministerio de Transportes, pero siempre andaba por allí. La expresidenta de Adif declara ante el juez que instruye el caso Koldo que Víctor de Aldama, comisionista de la trama, andaba como Pedro por su casa en los despachos del departamento de Ábalos. Pardo de Vera compraba mascarillas, pero sin saber a quién.







TANIA SIEIRA

# AISABEL DÍAZ AYUSO EN EL FORO ABC

# «Esto va de España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de crear «un sistema 'ad hoc' para perjudicar a Madrid e ir abrazándola con el abrazo del oso». Lo hizo en el Foro ABC donde además de anuncios de corte social (como la quimioterapia a domicilio para los pacientes de todos los hospitales de Madrid o la ampliación de la atención a los enfermos de ELA en el Zendal) pidió «respeto» a la voluntad de los madrileños que han elegido «políticas liberales y no socialistas». A su juicio, «Madrid no necesita singularidades, ni conciertos» y ejerce su autonomía financiera con «rigor y lealtad», sin olvidar

su «solidaridad con el resto de España». Confirmó que no piensa participar en la ronda bilateral de Sánchez con cada una de las Comunidades autónomas, «en ningún caso puedo hablar de forma bilateral de lo que es de todos. Porque esto no va de dinero, va de España y nos quieren divididos. De por medio nos han colocado el debate de la financiación autonómica, pero esto va de España».

10 ENFOQUE MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

EL CASTILLO MEDIEVAL SELLADO DURANTE 500 AÑOS

Montiel desentierra la «potente» historia que narraban las crónicas de su famosa batalla, el regicidio de Pedro el Cruel y la vida con la orden militar de Santiago



gar el primer choque de las avanzadillas, a unos cinco kilómetros de la

o so, yo so». El cronista Lope García de Salazar cuenta que, aun sabiendo la suerte que le esperaba, Pedro I de Castilla alzó la voz cuando Enrique de Trastámara entró en la tienda de Bertrand du Guesclin y preguntó por «el traidor» de su hermanastro. El monarca castellano, al que sus enemigos llamaron 'El Cruel' y sus partidarios defendieron como 'El Justo' o 'El Justiciero', había sido engañado para abandonar su refugio en el castillo de Montiel y conducido después hasta el campamento rival de su medio hermano. Aquel marzo de 1369, el conflicto dinástico que los enfrentaba desde hacía más de una década se decantaría en favor del Trastámara, en un suceso clave para la historia de España.

Ambos pelearon cuerpo a cuerpo y cuentan las crónicas que quizá el Rey Pedro habría conservado la cabeza si al conde no le hubieran ayudado sus hombres para darle muerte y convertirse en Enrique II. «Ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor», se justificó el caballero francés Du Guesclin en una célebre frase cuya veracidad hoy se cuestiona.

La ubicación del campamento trastámara donde ocurrió el famoso regicidio ha sido un misterio has-

ta hace apenas una década. Hasta que comenzaron las investigaciones arqueológicas en el castillo de La Estrella de Montiel y su entorno, gracias a un acuerdo de colaboración entre la Fundación Castillo La Estrella y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto al Ayuntamiento de la localidad, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, a través de proyectos de investigación en convocatorias públicas.

El equipo de arqueólogos que lideran los profesores de la UCLM, Jesús Molero, David Gallego y Cristina Peña -y al que se ha sumado el también profesor Jaime García Carpintero-localizó el escenario en el cerro de Las Camarillas, al sur de la fortaleza. También ha documentado el amplio espacio entre los castillos de san Polo y de Montiel donde días antes se enfrentaron las tropas en batalla campal. O la zona del vado del río Jabalón, en la antigua senda llamada de los Huesos, donde tuvo lulocalidad.

# Una compleja batalla

«Montiel es un campo de batalla que realmente nadie pensaba que existía, porque se decía que había sido una pelea breve, pero al estudiarlo con método arqueológico, nos hemos dado cuenta de que fue una batalla muy compleja», explica David Gallego, codirector de las investigaciones. Las puntas de flecha, virotes de ballesta, placas de brigantina, pinjantes, clavos de herradura, armas cortas, monedas, broches y hebillas de cinturón recuperados hasta la fecha atestiguan el itinerario que siguieron las tropas y dónde ocurrieron los violentos choques en 1369. «La clave nos la han dado, entre otros, los clavos del tipo 'clavija de violín' que se adherían a las herraduras de los caballos, porque Montiel es, sobre todo, una batalla de caballería», anota Gallego.

En la iglesia medieval de Nuestra Señora de la Estrella, que da nom-

# Un impulso al trabajo y al turismo

LOS TALLERES DE EMPLEO VINCULADOS A LAS EXCAVACIONES HAN RECICLADO A DECENAS DE TRABAJADORES Y SE HA REVITALIZADO EL TURISMO bre al castillo, también han encontrado «proyectiles de catapulta, mucha ballestería y hasta restos de soldados enterrados, algunos con una punta de flecha partida en la cabeza», según refieren los arqueólogos. Son una evidencia palpable de la crudeza de los combates en el siglo XIV. «Montiel salía en todos los libros de Historia, pero cuando ibas al lugar, no parecía tenerla. Haber recuperado esa historia, que es muy potente para España, ha sido un hito muy grande», valora el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuando una serie de empresarios vinculados a Montiel -como Fidel Molina o José Mota-compraron el castillo en 2012 y crearon la fundación que ahora lo gestiona, la fortaleza construida por la Orden de Santiago se hallaba en completo abandono y en el gran recinto exterior de más de una hectárea que la rodea, los restos de la antigua villa medieval estaban cubiertos por sedimentos. Desde entonces, se ha intervenido en todo el conjunto fortificado, así como en otros lugares como la vicaría de Montiel y en los arrabales, además de en el citado campo de batalla. «Cuando empezamos, pensábamos que el castillo estaba totalmente arrasado, pero con las excavaciones nos hemos dado cuenENFOQUE 11



ta de que lleva sellado 500 años y hay muchísimo material inédito allí conservado», remarcan los directores del proyecto.

Han descubierto restos de la primitiva fortaleza islámica (hisn Munt Yil) que fue ocupada por los cristianos en 1227 y donada a los caballeros de Santiago, una fragua con restos de armas, o la iglesia de Santiago, un gran edificio de 27 metros para el culto de los freires donde actualmente excavan una estructura tumular que «parece esconder un osario». En este templo esperan dar con lápidas de caballeros de Santiago, ya que han encontrado algún fragmento. «Creemos que esta iglesia puede ser incluso más rica que la de abajo, donde aparecieron materiales buenísimos», comenta el arqueólogo.

# Panteones, botas y puertas

En la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, situada entre el antemuro y la cerca que protegía la villa medieval, recuperaron restos de vasos litúrgicos de alabastro, cuentas de cristal de roca que formarían un crucifijo, una imagen de bronce sobredorado de la Virgen, una bula papal de Bonifacio IX y un sello parroquial. También descubrieron tres sarcófagos, uno decorado con cuatro leones rampantes, anterior al reinado de



Pedro I. Se trata de un panteón familiar, posiblemente de la nobleza local de Montiel, y entre los restos óseos del siglo XIV hallaron los de una dama que aún conservaba fragmentos de un cendal de seda y filamentos de oro. Alrededor de esta iglesia tardorrománica identificaron, además, un gran cementerio cristiano con panteones familiares y extramuros excavaron una pequeña ermita con enterramientos de los siglos XIV y XV.

La Torre del Homenaje, donde han excavado este verano, les está pro-



1 Sello de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella

2 Vista aérea del castillo de La Estrella de Montiel

3 Enterramiento en el cementerio de la iglesia parroquial

Panteón familiar nobiliario con escudos de leones rampantes

porcionando «muchas sorpresas», según refieren los arqueólogos. Además de numerosos grafitos y de una especie de brigandina (armadura de plata) muy fragmentada, han encontrado una bota de cuero «de un número 41 o 42 por lo menos», restos de camisas de lino, fundas de cuero o cuerdas trenzadas de más de dos metros de longitud, que proporcionarán más información sobre las vestimentas medievales. El investigador explica que, «a principios del siglo XVI, en la torre vivían familias arrendadas con su ganado, y entre la cal y el estiércol del suelo se ha conservado todo».

En esta gran torre, separada del resto de la fortaleza por un muro con una puerta monumental de acceso, también han hallado una segunda puerta muy bien conservada y una tercera que no esperaban. Los arqueólogos se han topado con un arco de sillería rebajado que da acceso a una estancia inferior cuya finalidad original desconocen: ¿era un pozo? ¿una capilla? ¿una bodega? «Su existencia no aparece en ningún documento», indica el historiador, intrigado porque en los libros de visita de la orden de Santiago se describe con detalle el castillo.

Estos escritos medievales les han ayudado a identificar las distintas dependencias, bóvedas y estancias de la fortaleza que están documentando. En la iglesia interior, por ejemplo, descubrieron la base de una escultura de alabastro que saben que representó al apóstol Santiago porque consta en estos documentos. Y los libros de visita también recogen las críticas de los visitadores de la orden, que llamaban sacrilegos a los habitantes del castillo que reutilizaron el templo como tahona, como han constatado arqueológicamente con un molino de sangre y restos de semillas.

«Las órdenes militares tienen un patrimonio material excepcional en toda la península ibérica, que hasta ahora no se ha estudiado desde el punto de vista arqueológico con un método propio», resaltan los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que desarrollan desde hace años esa línea de trabajo también en otros lugares emblemáticos, como Uclés o Salvatierra.

# Una arqueología singular

Los monjes guerreros construyeron en Montiel una gran torre del homenaje como nobles que eran, pero también una enorme iglesia para poder orar, y una vicaría extramuros, donde vivía y administraba justicia religiosa el vicario de la orden. De esta última se conserva parte de la iglesia en el lugar actual del cementerio de Montiel y la ermita del Cristo de la Expiración. «En Montiel -resume Gallego- se van sumando elementos que permiten ver cómo funcionaban las órdenes militares desde el siglo XIII al XVI, y sobre un sustrato islámico muy potente».

«Es un conjunto arqueológico único porque posee una villa medieval, un castillo, un campo de batalla, un entorno con edificios religiosos medievales, cementerios, canteras, caminería... Nos permite estudiar la evolución de las fortificaciones y de sus edificios, la explotación del territorio... todos los elementos están allí y además -añade el arqueólogo-con una conservación excepcional».

La repercusión de sus investigaciones va más allá del ámbito científico. Más de un centenar de universitarios en prácticas se han formado como arqueólogos e historiadores en el Conjunto arqueológico del Castillo de La Estrella. Además, los talleres de empleo han logrado reciclar profesionalmente a un buen número de trabajadores, que se han reintegrado en el mercado laboral. En una comarca azotada por la crisis económica y la despoblación, las excavaciones están contribuyendo a la fijación de la población y están impulsando el turismo cultural.

Mientras aguardan al futuro centro de interpretación prometido y a las ayudas aprobadas para la puesta en valor de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella o para la restauración de las murallas, los estudios de estos especialistas en arqueología de las órdenes militares continúan. «En Montiel hay mucho por hacer, para más de una vida», asegura David Gallego.



FORO ABC

# Ayuso no hablará de «lo que es de todos» si se reúne con Sánchez

- No se trata de dinero, se trata de España y nos quieren divididos», advierte la presidenta autonómica
- Exige al Gobierno respeto a lo que votaron los madrileños: «Optaron por políticas liberales y no socialistas»

SARA MEDIALDEA / MARIANO CALLEJA MADRID

sabel Díaz Ayuso ha dejado la puerta abierta a reunirse de manera bilateral con Pedro Sánchez dentro de la ronda que el presidente del Gobierno inicia este viernes con los dirigentes regionales en pleno debate sobre la financiación autonómica y el concierto catalán. En el Foro ABC, que se celebró ayer con el CEU como colaborador institucional y con Valdecarros Madrid también como colaborador, la presidenta de la Comunidad

de Madrid precisó que primero tendrá que ver el orden del día que propone La Moncloa y, en ningún caso, aceptará hablar sobre asuntos que incumban al conjunto de las comunidades. «No pienso hablar de lo que es de todos y eso que somos la comunidad autónoma que más aporta, la más solidaria. Esto no va de dinero, va de España y por el medio nos van colando un debate económico», alertó Ayuso.

La presidenta regional, que hace apenas dos semanas instó a sus compañeros que presiden otras comunidades a que no participasen en reuniones bilaterales con Pedro Sánchez para hablar de una financiación que debía ser acordada por todos, insistió ayer en que aquí «no se trata de dinero, sino de España, y quieren colar una república a la fuerza para que dentro de poco veamos que esto es normal». Pronosticó que, cuando Sánchez se vea acorralado de nuevo, vendrá más adelante con un referendum sobre monarquía o república y por el camino «se va desguazando España entera».

En el Foro ABC, al que asistieron la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado; el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; y cinco consejeros del Gobierno de Ayuso, entre otros, la presidenta madrileña denunció una estrategia de Sánchez para enfrentar a los barones del PP. A su juicio, es un intento de dividir a las 12 comunidades del PP, al ofrecer 'financiaciones singulares' y de minimizar el poder e influencia de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido hasta neutralizarlo.

Ayuso aseguró que la Comunidad de Madrid no necesita «ningún tipo de singularidad, como dicen otros, ni tampoco conciertos». «Madrid ejerce con lealtad y con rigor su autonomía financiera consagrada en la Constitución y el alcance de cualquier otra región y lo hacemos sin descuidar ninguna obligación con nuestros ciudadanos ni la solidaridad con el resto de España», explicó. Por eso, precisó que, si se reúne con Sánchez, le pedirá que deje a Madrid «en paz», algo que ya advirtió en el reciente debate de la región, cuando dijo que el presidente debía hacer dos cosas en relación con esta comunidad: no estorbar y pagar lo que debe a los madrileños.

# La fórmula de Madrid

La presidenta autonómica defendió el modelo económico y fiscal de su comunidad, que resumió con está fórmula: «Más empleo, menos impuestos, más libertad». Así, exigió al Gobierno de Sánchez que respete lo que votaron los ciudadanos de forma «libre y contunden-



Ayuso, ayer en ABC durante el coloquio // TANIA SIEIRA Y J. R. LADRA

te»: «Optaron por políticas liberales y no socialistas». Por eso, advirtió al Ejecutivo de que seguirá bajando los impuestos, por muchas advertencias que se estén lanzando desde La Moncloa y sus tentáculos ministeriales. Ayuso está convencida de que «vienen tiempos de ataques» contra la Comunidad de Madrid y su autonomía fiscal: «Me parece tremendamente injusto para todos los que trabajan, cotizan y pelean en Madrid al servicio de España».

En este sentido, apuntó que en la región, «según hemos ido bajando los impuestos, hemos recaudado más», pero «el Gobierno central está diseñando un sistema para ir, como el abrazo del oso, matando el incentivo». Cree que tendrá que ser el Ejecutivo de Sánchez «el que explique por qué, a lo mejor, le asesta ese golpe a la capital de todos».

Ayuso defiende un proyecto política basado en que los ciudadanos «tengan más recursos» mientras los gobiernos estimulan la economía con incentivos y no con «losas políticas». La Comunidad de Madrid, remarcó, es la región «que acoge, que integra y que da todo lo que tiene». «A pesar de las dificultades, vamos a seguir trabajando por todos los madrileños bajo esos principios que nos han traído hasta aquí, como un refugio de todas las personas que eligen Madrid como casa de libertad frente a totalitarismos y, además, siendo una región orgullosa de su cultura y de su historia», añadió.

En su análisis sobre la situación que atraviesa España, Ayuso la calificó de

# Isabel Díaz Ayuso

President , e la C. di Madrid

«Tenemos un presidente del Gobierno que solo piensa en mantenerse, cueste lo que cueste a los españoles»

«Su idea del poder está basada en el desprecio al Parlamento y a las demás instituciones»

«El presidente lo fía todo a sobrevivir un día más mientras que va socavando el orden constitucional»

«Pido al Gobierno que sea contundente en su respuesta a la dictadura venezolana de Maduro»

especialmente «delicada», porque hay un presidente del Gobierno «que solo piensa en mantenerse en el poder, cueste lo que cueste a los españoles». A su juicio, su concepto de lo que significa gobernar, su idea del poder y sus alianzas están basados en el «desprecio» al Parlamento, a las demás instituciones, donde «pone a activistas para que le mantengan tres años en el poder», y a los ciudadanos, «a quienes nunca da explicaciones».

Y, «mientras lo fía todo a seguir en el poder y socava el orden constitucional», denunció, Sánchez tiene olvidados los problemas de la España real, entre los que destacó la situación de los autónomos, que sufren una fiscalidad «confiscatoria»; de los mayores, de los jóvenes y de las familias, así como los derivados de las adicciones y la salud mental, las drogas, la soledad, la maternidad, la crisis migratoria, la falta de profesionales sanitarios, la situación del campo y la lucha por la democracia y el Estado de derecho en el mundo: «No podemos mirar para otro lado cuando caen la libertad y las garantías constitucionales ni en ningún lugar de España ni en otros países».

# Dictadura de Maduro

Ayuso aprovechó para referirse a la situación en Venezuela y a los dos españoles detenidos por el régimen de Maduro. Exigió su inmediata liberación y pidió al Gobierno que sea «contundente en su respuesta a la dictadura venezolana». Reclamó a Sánchez que llame a las cosas por su nombre: «¿Por qué tantos rodeos cuando estamos ante un tirano?». Como ya hizo la Asamblea de Madrid el viernes, le pidió que reconozca a Edmundo González como presidente electo y aseguró que estaría muy orgullosa de poder reunirse con él.

Comentó que Nicolás Redondo Terreros acaba de recordar «cómo muchos rescatan morbosamente la dictadura franquista y se olvidan de la de Venezuela»: «A nosotros nos preocupan las amenazas a los vivos, nos preocupa nuestra responsabilidad para no sentir en el futuro ni tristeza ni vergüenza».

# Madrid extiende la quimioterapia a domicilio a todos los hospitales públicos

Cada año beneficiará a unos 1.250 pacientes y siempre será de forma voluntaria

S. MEDIALDEA / M. CALLEJA MADRID

La Comunidad de Madrid va a extender el programa de tratamiento oncológico a domicilio a todos los hospitales públicos de la región. «Facilitaremos la asistencia sanitaria en el hogar del paciente que lo solicite», explicó ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Foro ABC. Esta medida permitirá a los afectados recibir, por ejemplo, la quimioterapia en el salón de su casa.

El programa, que ya funcionaba en el hospital Gregorio Marañón para sus pacientes oncohematológicos, va a extenderse ahora al resto de centros madrileños y trata de hacer «la vida algo más fácil y llevadera» a estos pacientes, señaló Díaz Ayuso. En todo caso, será un programa voluntario.

Es, insisten en el Gobierno regional, un nuevo modelo de atención, que garantiza la misma seguridad que en el hospital, pero con una mayor confortabilidad e intimidad para el paciente. El personal de enfermería será el encargado de realizar las visitas a domicilio, acompañado si fuera necesario de un médico. Dispondrán de todo el equipamiento necesario, incluso para afrontar cualquier eventualidad derivada del tratamiento. Y estará coordinado con el Servicio de Farmacia.

Fuentes de la Consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute, explicaron a ABC que, según las previsiones, el próximo año la red de asistencia domiciliaria oncológica estará implantada en la mitad de los hospitales públicos de la región y en 2026 en todos. Calculan que en la Comunidad de Madrid se podrán beneficiar de este servicio oncológico a domicilio unos 1.250 pacientes: ya el próximo año lo harán entre 300 y 600 y al siguiente se alcanzará esa cifra de 1.250.

Este programa incluye también el seguimiento de las analíticas para evitarle a los pacientes desplazamientos innecesarios y que, dadas las circunstancias de estas personas, pueden resultarles muy incómodos y complicados. Un teléfono directo per-

mitirá además realizar videollamadas con el médico para consultar cualquier duda.

# Más atención a la ELA

Además, durante el Foro ABC la presidenta regional también anunció la ampliación del horario en su centro de recuperación de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que se abrió hace cuatro meses en el hospital Enfermera Isabel Zendal. Desde ayer, el centro de día funcionará de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 (cinco horas más) y los sábados comenzará a abrir por la mañana, hasta las 15.00.

Ayuso aplaudió que se haya desbloqueado la tramitación de la ley sobre la ELA en el Congreso de los Diputados «y así se compartan las experiencias que hemos ido poniendo en marcha en las distintas comunidades autónomas, para que las mejores prácticas se repiquen en otras partes». Con esta nueva ley, insiste, «se podrá hacer un centro nacional especializado, se podrá reconocer la dependencia de los pacientes, capacitar a los profesionales sanitarios, que haya una cobertura nacional garantizada y establecer ayudas para que puedan hacer frente a tantas circunstancias extraordinarias».

Explico la propia Ayuso que esta enfermedad «no afecta a la memoria, ni a aspectos cognitivos ni a la personalidad, aunque claro que esto te cambia la vida y te lleva en muchas ocasiones al desánimo y la desesperanza». Su mensaje final es de esperanza: «La vida es un regalo, y es digna hasta el último minuto».

Jordi Sabaté, emprendedor y empresario y además paciente de ELA desde hace algunos años, agradeció el dispositivo creado en el Zendal para estos enfermos: «Han convertido –dijo a Ayuso– ese hospital en un centro de día para ayudar a vivir a los enfermos de ELA, con excelentes instalaciones y servicios. Ojalá el resto de las autonomías sigan el ejemplo y también regalen vida. ¡Viva la vida!», concluyó.

En la Comunidad de Madrid hay actualmente un total de unas 600 personas con diagnóstico de ELA y en España son 4.500 los pacientes que la padecen. En el futuro, está previsto abrir en 2026 en el antiguo hospital madrileño Puerta de Hierro un centro sanitario residencial para estos pacientes, el primero público de estas características.



Los presidentes de Vocento y Valdecarros, Ignacio Ybarra y Luis Roca de Togores



Emilio Viciana, Regina Plañiol, Fátima Matute y Ana Dávila



Jaime Real de Asúa y Jorge Bergareche



Álvaro de Ybarra, Antonio Fernández-Galiano, Miguel Tellado y Cuca Gamarra



Miguel Á. García, consejero regional

# «Me espero lo peor para las cuentas de los madrileños»

La presidenta de la Comunidad pide que Sánchez se explique si «le asesta ese golpe a la capital de todos»

### MARIANO CALLEJA / SARA MEDIALDEA MADRID

Las relaciones entre los gobiernos central y madrileño atraviesan uno de sus peores momentos. Los choques entre los dos ejecutivos, que plantean modelos políticos totalmente opuestos, han ido subiendo de nivel y en este momento en la Real Casa de Correos temen una acción estatal que atente directamente sobre la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. Lo señalaba ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, durante el Foro ABC celebrado con el CEU como co-

laborador institucional y Valdecarros Madrid como colaborador.

La presidenta madrileña apuntó que en Madrid, «según hemos ido bajando los impuestos, hemos recaudado más», pero «el Gobierno central está diseñando un sistema para ir, como el abrazo del oso, matando el incentivo». Cree la política que tendrá que ser el Gobierno de Sánchez «el que explique por qué, a lo mejor, le asesta ese golpe a la capital de todos». En todo caso, en las próximas semanas se enfrenta a la elaboración de los presupuestos para 2025 con muchas incertidumbres: por ejemplo, «no sabemos qué pasará con las entregas a cuenta», señaló.

No quiere la jefa del Ejecutivo madrileño que alguien confunda sus peticiones con reivindicaciones territoriales: «No necesitamos ningún tipo de singularidad, como dicen otros, ni tampoco conciertos». Por eso, insistió, como siempre hace, en que Madrid ejerce con lealtad y con rigor su autonomía financiera consagrada en la Constitución «y lo hacemos sin descuidar ninguna obligación con nuestros ciudadanos ni la solidaridad con el resto de España».

Pero defendió a la vez sus políticas de rebaja fiscal porque «queremos que los ciudadanos tengan más recursos mientras estimulamos nuestra economía en base a incentivos y no hacerlo con losas políticas».

Ahora, en la Puerta del Sol se ponen la venda antes de la herida: «Sé que vienen tiempos de ataques, lo estamos viendo, contra esta región de todos, por motivos sobradamente conocidos», advertía ayer Isabel Díaz Ayuso.

Se refería con ello a la amenaza de armonización fiscal que puede acabar con algunas de las ventajas impositivas que ahora aplica Madrid, igual que ya hizo el Gobierno central con el Impuesto de Patrimonio al crear un tributo temporal a las grandes fortunas que se ha aplicado mayoritariamente en contribuyentes asentados en Madrid. Temen en la región que pueda repetirse la operación, y se obligue desde el Estado a aumentar la presión fiscal a los madrileños.

# **Guerras abiertas**

Hay otras guerras que mantienen abiertas ambos gobiernos en los tribunales: la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que modifica el Plan Hidrológico del Tajo. Cuando lo hizo, Ayuso acusó a Pedro Sánchez de querer «boicotear el sistema de abastecimiento de agua en Madrid para que esta región se rinda por sed».

En paralelo, con esta, hay otra denuncia pendiente a cuenta de la red de transporte de energía eléctrica. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció lo que consideró otro ataque de Pedro Sánchez contra la región al rechazar un incremento del suministro eléctrico y poner con ello en peligro, dijo, decenas de proyectos de desarrollo de centros de datos y una inversión superior a los 16.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

# ON LOUISE JESULA ESCENA DEL CRIMENTO MAZLO AHORA CON ABC Y LA COLECCIÓN CRIMENES ILUSTRADOS

PRIMERA ENTREGA | CRÍMENES ILUSTRADOS DOMINGO 22 SEPTIEMBRE | ¿QUIÉN ES EL ASESINO?

por solo

5,95 €



pineruelle en la mente de la decentration de la monde del la monde de la monde del la monde de la mond

# CADA DOMINGO UNA NUEVA ENTREGA POR SOLO 5,95 €

¿QUIEN ESTA MINTIENDO? ..... 29 SEPTIEMBRE
¿UN SCHO DIO O UN HOMODIO? ..... 6 OCTUBRE
¿SUICIDIO O ASES NATO? ....... 13 OCTUBRE
¿QUIEN LA MATO? ....... 20 OCTUBRE
¿QUIEN ES EL CULPABLE? ...... 27 OCTUBRE

¿QUEN LO MATO Y POR QUE? ....... 3 NOVIEMBRE ¿QUEN ES EL LADPON? ....... 10 NOVIEMBRE "ACC DENTE O ASESINATO? ....... 17 NOVIEMBRE ¿QU'EN COMETIO EL CRIMENT? ....... 24 NOVIEMBRE , SUICIDIO, ACCIDENTE O ASES NATO? ...... 1 DICIEMBRE

# El presidente equipara su plan contra los medios a la libertad en Venezuela

►El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma para intimidar a la prensa crítica que anunció el presidente hace dos meses en el Congreso

### MARIANO ALONSO / JUAN CASILLAS MADRID

Tres discursos de calado en apenas doce días, a casi dos por semana, dan para decir muchas cosas e incluso no todas exactamente iguales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado el curso político en tres fases. La primera el pasado día 4 con su conferencia de vuelta del verano en el Instituto Cervantes de Madrid, donde se dedicó a atacar a los presidentes autonómicos del Partido Popular (PP), muy en especial a Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que evitó referirse al concierto para Cataluña pactado con ERC y prometió duplicar el fondo de suficiencia para satisfacer al resto de comunidades autónomas. Pronto se supo que lo ofrecido apenas representa un porcentaje nimio (inferior al 1%) de lo que reciben las regiones españolas.

La segunda aparición se produjo el sábado 7 en el Comité Federal del PSOE, donde insistió en varios de sus argumentos contra los barones del PP, incluido el acusarles de dar «regalos fiscales a los ricos» y desatender al mismo tiempo los servicios públicos. Y donde soltó una frase que desde entonces le ha perseguido, la de que estaba dispuesto a gobernar «con o sin el [Poder] Legislativo».

Ayer completó los 'fastos' de apertura de la temporada política con un discurso ante los diputados y senadores del PSOE, reunidos en el Congreso, donde trató en buena medida de desdecirse, tendiendo la mano a los grupos parlamentarios para lo que queda de legislatura, y en primer lugar con su plan de «regeneración», largamente anunciado y que hoy llegará por fin al Consejo de Ministros, donde se concretarán las medidas contra los «pseudomedios» y la regulación de la publicidad institucional que el jefe del Ejecutivo lleva meses presentando, por ejemplo el 17 de julio en el Congreso

El anuncio lo hizo equiparando la situación creada en nuestro país por la «máquina del fango» con la de las libertades en Venezuela. A este último asunto le dedicó apenas unos segundos, evitando pisar los callos dejados por la actualidad en los últimos días, desde la llamada a consultas a Caracas de la em-

bajadora venezolana tras haber tilda-

do la ministra Margarita Robles de «dictadura» al régimen de Nicolás Maduro hasta la detención de dos españoles en aquel país este fin de semana acusados de pertenecer al CNI, algo negado por Asuntos Exteriores. Pero Sánchez dejó claro que su Gabinete defenderá la democracia allí, exigiendo de nuevo la publicación de las actas, y «también aquí, en España», dijo sin solución de continuidad, donde, explicó, «nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada, precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas...», se explayó ante los parlamentarios de su formación política.

# Los grupos, a la espera

A la espera de conocer más detalles, fuentes de los distintos aliados parlamentarios del Gobierno, aun con escepticismo, celebran la inclusión de algunas de sus peticiones en lo que hoy verá la luz en la reunión semanal

# Pradales, Rueda y Moreno estrenan la ronda en Moncloa

Pedro Sánchez iniciará el próximo viernes en La Moncloa su anunciada ronda de contactos bilaterales con presidentes regionales de cara a negociar la financiación autonómica y preparar la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar antes de final de año en Cantabria. El primero en asistir será el nuevo lendakari, Imanol Pradales, y acto seguido, el mismo día, acudirán a la sede de la Presidencia dos de los barones del Partido Popular, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aunque por antigüedad de su Estatuto el segundo debería ser el de Cataluña, Salvador Illa. En los próximo días se conocerá la fecha en la que acudirán los catorce restantes y también los de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

ordinaria del Gobierno, «Nos han comunicado que contiene propuestas nuestras. Lo veremos», señalan a este periódico desde ERC, mientras que fuentes de Bildu son más escépticos con la aceptación de alguna de sus propuestas, si bien matizan que se podrán incluir más adelante, en el trámite parlamentario. Con estas dos formaciones y con el resto, salvo con Vox, se reunieron antes del verano en representación del Gobierno el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y, por parte de Sumar, el de Cultura y portavoz además de esa formación a la izquierda del PSOE, Ernest Urtasun.

Por su parte, fuentes del Partido Popular dejan claro que no apoyarán «ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez», informa Emilio V. Escudero.

Desde Génova opinan que «resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido». Concluyen los populares que «el problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la



Sánchez, aplaudiendo ayer a sus diputados y senadores // IGNACIO GIL

ESPAÑA 17

democracia española, sino su partido, su Gobierno y él mismo».

Lo cierto es que el plan aparece ayuno de concreciones. Más allá de la limitación de la publicidad institucional que pretende Sánchez para evitar, como ha ejemplificado en muchas ocasiones, que existan medios digitales «sin lectores».

# **Bulos y preguntas**

El diagnóstico del presidente del Gobierno, que volvió a exponer en su comparecencia en el pleno del Congreso el pasado 17 de julio, justo antes de las vacaciones de verano, es que existen «pseudomedios digitales que hacen negocio con la mentira», que «el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente» o que «hay miles de bulos que se comparten un 70% más rápido que las noticias verdaderas».

Desde que llegó a La Moncloa en 2018, Sánchez sólo ha concedido entrevistas -salvo en algunas campañas electorales y ni siquiera en todas- a una emisora de radio, la Cadena Ser, excluyendo a todas las demás, en un país como España donde este medio es tan seguido e influyente. Tampoco en el ámbito de la prensa escrita la actitud de Moncloa ha sido más abierta, excluyendo entre otros a ABC de la posibilidad de entrevistar al presidente o a otros miembros de su Gobierno. La gestión de los turnos de preguntas en La Moncloa en la rueda de prensa de los martes ha sido objetada por los profesionales de distintos medios que cubren esa información, sin que con la actual portavoz, Pilar Alegría, se hayan modificado.



# Feijóo denuncia la opacidad sobre los dos españoles detenidos por Maduro

El líder del PP se reúne hoy con Edmundo González, al que ayer recibió Aznar en Faes

D. MAROTO / E. V. ESCUDERO VALENCIA / MADRID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó ayer desde Alicante la actitud del Gobierno por la falta de información sobre la detención de dos españoles en Venezuela y le recriminó que tampoco le comunicara la petición de asilo del candidato opositor Edmundo González, con quien se reunirá hoy.

En contraposición a esta opacidad del Ejecutivo, Feijóo celebró que voces importantes del PSOE ya hayan empezado a hablar con «claridad» de que el régimen de Nicolás Maduro es una «dictadura». Se refirió, en concreto, a las declaraciones que han realizado en los últimos días dirigentes socialistas como la ministra de Defensa. Margarita Robles, o el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. «Yo le agradezco a militantes y a dirigentes del PSOE que empiecen a hablar con claridad y que refieran el régimen de Maduro a una dictadura porque, lamentablemente, lo es. Le aseguro que para mí no es fácil decirlo, pero incumpliría mi conciencia si utilizo eufemismos o miro para otro lado», afirmó.

Al respecto, advirtió del «ataque» a los derechos políticos y civiles que se está practicando en Venezuela, donde, a su entender, se está «soterrando la voluntad inequívoca del pueblo venezolano en función de los intereses económicos e ideológicos del gobierno del señor Maduro».

Feijóo expresó su «preocupación» por la detención de dos «compatriotas» españoles en Venezuela «por el régimen de Maduro» y trasladó su «apoyo personal» a sus respectivas familias. «Lamento no poder decirles nada más, porque hace 48 horas que hemos tenido conocimiento de esto, pero el principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna», se quejó, sobre una detención que el régimen chavista relaciona con un supuesto juego de espías donde estaría implicado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así, confirmó que no se ha informado al primer partido de la oposición acerca de «cuáles son sus condiciones personales, dónde están retenidos y cuáles son las condiciones de habitabilidad del lugar donde se encuentran detenidos». Según resaltó, el PP desconoce «qué medidas se han llevado a cabo» ante estos hechos. «Es



Edmundo González, ayer con José María Aznar en Faes // EFE

lamentable la falta de información del Gobierno sobre la detención de dos personas españolas y sobre las negociaciones del Gobierno con el régimen de Maduro, tanto para dar asilo al que ha ganado las elecciones como en este caso para ver qué están haciendo con nuestros compatriotas que están siendo retenidos por parte del régimen venezolano», abundó.

Además, Feijóo confirmó que hoy se reunirá en el Congreso de los Diputados con el candidato opositor Edmundo González, quien, según aseveró, «es el ganador de las elecciones presidenciales» que se celebraron en Venezuela el pasado 28 de julio. El líder del PP indicó que le va a recibir en el Congreso porque es la sede de «representación de la soberanía de nuestro país» y es «la misma cámara que le ha reconocido como presidente electo de Venezuela», haciendo hincapié en la moción aprobada la semana pasada por la mayoría parlamentaria liderada por el PP, con el apoyo de Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN.

Una moción similar a la que debatirá el Parlamento Europeo, que estudiará hoy y votará el jueves sobre qué debe hacer la Unión Europea en la crisis desatada en Venezuela. «Y

«Supimos de la detención hace 48 horas, pero el principal partido del país aún no tiene información del Gobierno» espero que también el Parlamento Europeo vote en conciencia, para respetar los derechos del pueblo venezolano adquiridos en las urnas el 28 de julio», manifestó, para después añadir que no se puede permitir que «una dictadura se imponga a una democracia» por razones «ideológicas, económicas o políticas».

# «Presidente electo»

Por su parte, Edmundo González completó ayer su ronda de reuniones con todos los expresidentes españoles, a excepción de Zapatero. Lo hizo con el popular José María Aznar, que lo recibió en la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), tras reunirse el pasado viernes con Mariano Rajoy y Felipe González. «En este momento importa recordar que Edmundo González ha ganado las elecciones, que es el presidente electo de Venezuela», como lo definieron también Rajoy y Felipe González, «y que la comunidad internacional no puede consentir el deterioro democrático en ese país», destacó.

Además, José María Aznar transmitió al opositor venezolano, exiliado en la capital de España desde el pasado día 8, su «decidido apoyo y el de esta fundación a la libertad y a la democracia en Venezuela». «Todos debemos trabajar para que el exilio de Edmundo González acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una Venezuela en paz y libertad», destacó ayer Aznar tras el encuentro entre ambos.

18 ESPAÑA

# El PSOE apoyó que Sánchez informe sobre los mandatos del Congreso incumplidos

► Los socialistas, ahora dispuestos a gobernar sin el Legislativo, defendían hace dos años el refuerzo del papel del Parlamento

JUAN CASILLAS MADRID

Hace más de dos años, el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, el Pleno del Congreso debatió la toma en consideración de una propuesta del PNV para reformar el reglamento de la Cámara Baja. Los nacionalistas vascos querían recoger en él la obligatoriedad de que el Gobierno informe, cada periodo de sesiones, sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas no legislativas que se elevan al Ejecutivo. El PSOE, entusiasta, aplaudió la petición, que se aprobó con 289 votos a favor y 52 en contra.

Como tantas otras ocasiones, la reforma reglamentaria planteada por el
PNV se quedó varada en un limbo parlamentario, hasta que Pedro Sánchez
disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas para el 23 de julio del
año pasado. El Congreso de los Diputados, tanto en pleno como en comisión, debate un elevado número de iniciativas no vinculantes, como las proposiciones no de ley (PNL), las mociones
o las resoluciones, pero que emiten un
mandato, una línea de actuación a seguir, al Gobierno de turno.

Este tipo de iniciativas rara vez llegan a algo y suelen quedarse en papel mojado, lo que frustra a la oposición, que ve mermada su capacidad de influir en el Ejecutivo. Por eso, el PNV defendió un cambio en el reglamento del Congreso para que, al menos, sea obligatorio que, en cada periodo de sesiones, en el primer mes hábil del curso, el Gobierno deba emitir un informe detallado sobre cuántas de estas proposiciones ha puesto en marcha. Los nacionalistas ya llevaron esa modificación a la Cámara Baja dos legislaturas antes, con idéntico resultado. En la presente, al menos hasta ahora, no la han registrado.

Llama la atención que el mismo partido que la semana pasada despachó con desinterés el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, y que avaló sin ningún matiz que el Gobierno vaya a ignorar ese mandato directo del Parlamento, fuese, en aquel debate, uno de los que más aplaudió la propuesta de su socio. La diputada Isau-



La hija de Edmundo González y Antonio Ledezma, en el Congreso // J R LADRA

ra Leal, quien ahora ejerce de secretaria segunda de la Mesa del Congreso, fue la voz del PSOE en ese punto del pleno, en el que solo Vox se desmarcó del consenso generalizado.

# Por la democracia

«El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta toma en consideración porque siempre hemos estado y estamos en todas las iniciativas que refuerzan el papel del Parlamento y en todas aquellas que contribuyan a hacer aún más fuerte, más robusta y más sólida nuestra democracia», dijo entonces Leal, en unas palabras que chocan con las que pronunció su secretario general, Pedro Sánchez, el pasado día 7 ante el Comité Federal socialisIsaura Leal, en 2022

«Hemos estado y estamos en todas las iniciativas que refuerzan el papel del Parlamento»

«El Gobierno que preside Sánchez está siendo el que más se está sometiendo al control parlamentario»

«Se están rindiendo cuentas sobre el cumplimiento de los mandatos de esta cámara» ta. Él, afirmó, estaría dispuesto a seguir gobernando otros tres años «con o sin» el apoyo del Poder Legislativo. No en vano, el Gobierno ha dicho ya en varias ocasiones que presentará los Presupuestos Generales del Estado aunque le tumben otra vez la senda de déficit propuesta e, incluso, que se mantendrá en el poder aunque se vea obligado a prorrogar de nuevo las cuentas estatales por la falta de apoyos. Resistir, resistir y resistir.

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

Pero de aquel debate quedan otras frases de Leal que ahora no resultan tan evidentes. «El Gobierno que preside Pedro Sánchez está siendo el que más ejerce la transparencia ante el Congreso y ante el Senado, el Gobierno que más se está sometiendo al control parlamentario en los más de cuarenta años de andadura constitucional», clamó entonces la diputada del PSOE. Esta legislatura, los datos no corroboran sus palabras. Sánchez, por ejemplo, solo ha acudido a una sesión de control en la Cámara Alta.

Leal fue más allá: «Lejos quedan los tiempos en los que el Gobierno del presidente Rajoy escribía argumentos peregrinos para evitar someterse al control del Congreso». Es cierto que, durante el bloqueo del año 2016, el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy se negó a someterse a control parlamentario alegando que estaba en funciones. Pero, después, el propio Sánchez evitó acudir a dar explicaciones a las Cortes pese a las exigencias de la oposición, desde que anticipó los comicios a finales de mayo del año pasado hasta mediados de diciembre, ya con su nuevo Consejo de Ministros constituido. En la primera sesión de control del Congreso en esta legislatura, tras un tiempo en el que Sánchez se ahorró el debate parlamentario sobre la amnistía al 'procés', el presidente ni siquiera participó porque estaba en Estrasburgo por una sesión plenaria del Parlamento Europeo.

# Ni lo uno ni lo otro

La diputada del PSOE, incluso, presumió hace dos años de que el Gobierno ya estaba, 'motu proprio', haciendo lo que proponía el PNV. «La iniciativa que hoy se somete a consideración no hace de este modo sino que plasmar lo que ya está ocurriendo, razón y motivo por el que el Grupo Socialista la apoyará (...) es que además debo destacar que el Gobierno ha elaborado informes en cumplimiento de las proposiciones no de ley aprobadas por esta cámara (...) el informe de cumplimiento que el Gobierno presentó en febrero del año pasado en relación con los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia», defendió la parlamentaria.

Ahora, no es ya que el Gobierno no publicite cuántas de las proposiciones no de ley y mociones aprobadas pone en marcha, como era voluntad del Ejecutivo aunque no se culminase la tramitación de esa reforma, sino que no tiene reparo en negarse en redondo a escuchar los mandatos del Congreso y el Senado. El reconocimiento de Edmundo González, que Sánchez no se plantea, es solo el último ejemplo.

# El PP pregunta por la situación de iniciativas no vinculantes tras aprobarse 127 suyas

► Los populares aprietan al Gobierno por su «desprecio» a la labor de la Cámara Baja

J. CASILLAS MADRID

El PP es plenamente consciente de la escasa voluntad del Gobierno de Sánchez para poner en marcha las iniciativas no legislativas que aprueban las Cortes Generales. No en vano, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha conseguido aprobar un total de 127, entre las que se incluyen 121 proposiciones no de ley (PNL) -111 en comisión y diez en pleno- y seis mociones consecuencias de interpelación. Es cierto que no tienen carácter vinculante ni valor legal, pero también lo es

que suponen un mandato del Parlamento al Ejecutivo para influir en sus actuaciones.

Tras aprobar el Congreso la semana pasada, por mayoría absoluta, la exigencia de que el Gobierno reconozca al opositor Edmundo González como vencedor de las elecciones venezolanas, el PP quiere cifras encima de la mesa. Por eso, ha iniciado una ofensiva parlamentaria para forzar al Ejecutivo a poner negro sobre blanco cuántas de las peticiones del Poder Legislativo, ahora que Pedro Sánchez se muestra dispuesto a gobernar «con o sin» él, se llevan a cabo.

En una acción coordinada por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, los populares registraron a finales de la semana pasada una batería de preguntas a las que ha tenido acceso ABC. Los diputados Jaime de Olano, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez solicitan que se informe detalladamente sobre el grado de cumplimiento de las PNL aprobadas en pleno o comisión. Para ello, reclaman un desglose por ministerios.

Al margen de esa petición más genérica, varios diputados han impulsado preguntas sobre el cumplimiento de proposiciones no de ley de marcado carácter social, con las que, 'a priori', el propio Gobierno debería estar de acuerdo. Sergio Sayas, ex de UPN, y un grupo de compañeros suyos se interesan por una iniciativa que se aprobó por el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Otras tres preguntas

Se unen a ella otras tres preguntas que dirigen los populares Esperanza Reyno y Javier Noriega al Gobierno, sobre las medidas impulsadas -pedidas por el Congreso-contra la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las deportaciones forzosas de niños ucranianos a Rusia. Son asuntos, todos ellos, sobre los que no se ha sabido nada tras pronunciamientos de la Cámara Baja.

Asimismo, la diputada Ester Muñoz, cada vez con más presencia, dirigirá mañana en la sesión de control una pregunta al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre cuánto tiempo planea su Gobierno «seguir bloqueando y despreciando» al Congreso. Hace referencia la popular al sistemático bloqueo de las proposiciones de ley de la oposición en la Mesa de la Cámara Baja, con la constante ampliación del plazo de enmiendas. Relacionado con esto, como informó ABC el sábado, el PP llevará también al Senado una ofensiva contra ese desprecio gubernamental. Al margen de las proposiciones no

de ley, el PP, pese a estar en la oposición, ha conseguido también sacar adelante mociones consecuencia de interpelación sobre asuntos que suponen un verdadero tirón de orejas al Gobierno. El 9 de abril logró apoyos para exigir deflactar el IRPF y ajustarlo a la inflación y el 20 de junio, por ejemplo, que la Cámara Baja instase al Ejecutivo a rectificar el giro unilateral de Sánchez al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

> Miguel Tellado, portavoz del PP en la cámara // EP

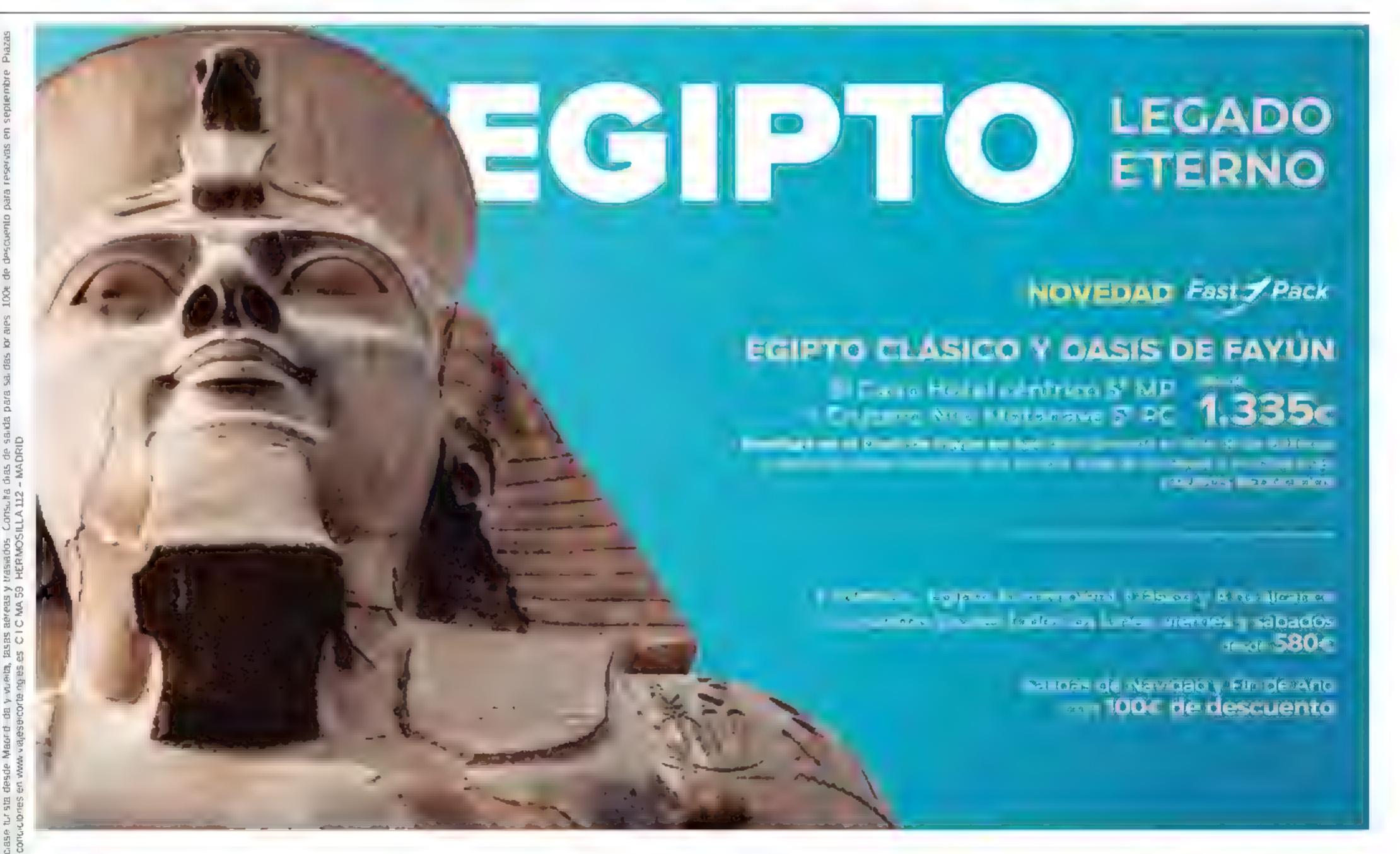





VIAJES El Corte mglos 91 330 72 63 viajeselcorteingles es

20 ESPAÑA

# Vox se dispone a «elevar el listón» en las comunidades donde rompió con el PP

La dirección nacional encarece su apoyo a los presupuestos y otras medidas de barones populares sin mayoría

PILAR DE LA CUESTA MADRID

El pasado mes de julio, Vox tomó una de las decisiones más difíciles de su trayectoria: romper con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que tanto les había costado pactar poco más de un año antes. Las elecciones de mayo de 2023 habían supuesto el gran salto institucional de Vox, pasando de la arena política a la gestión directa. Tras unas duras negociaciones, los de Santiago Abascal habían logrado entrar a formar parte de los ejecutivos de Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón, además de Castilla y León, donde ya ostentaban la vicepresidencia desde 2022. Sin embargo, en pleno verano la dirección nacional de Vox decidió romper todos esos acuerdos y dejar al Partido Popular en minoría debido a su rechazo al reparto de menores inmigrantes que llegan solos a las costas españolas. Para los de Santiago Abascal no era una cuestión solo de números, sino un asunto que toca su columna vertebral: la lucha contra la inmigración ilegal.

Pasados dos meses de aquella drástica decisión, Abascal reunió ayer al máximo órgano de decisión de la formación entre asambleas, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para estudiar su estrategia para los próximos meses en las autonomías en las que dejaron a los populares sin mayoría parlamentaria. Y, lejos de calmar las

aguas, la apuesta de Vox será «elevar el listón» y poner aún más difícil su apoyo a las iniciativas que intenten sacar adelante los gobiernos del PP, empezando por los presupuestos.

Desde la dirección de la calle Bambú tienen claro que, si los presidentes populares buscan su apoyo, el camino pasa por el acuerdo de gobierno que firmaron en su día y, además, una rectificación de su planteamiento migratorio. En Vox defienden que la política debe ser de rechazo frontal a la inmigración irregular, por lo que no aceptan en ningún caso que las autonomías se abran a la acogida de menores no acompañados, sea cual sea el número. En el Comité Ejecutivo Nacional ocupan asiento la mayoría de líderes regionales de Vox, que trasladaron ayer su sensación de que los populares tienen en las comunidades autónomas, salvo alguna excepción, la mano más abierta a la negociación que la calle Génova. En Vox creen que el visto bueno al reparto de niños inmigrantes fue impuesto por la dirección de Alberto Núñez Feijóo a las autonomías, que ahora deben lidiar con una minoría parlamentaria con la que no contaban, y por ello están dispuestos a sentarse y negociar para intentar salvar sus medidas estrella de la legislatura.

Bambú también cuenta sin embargo con la posibilidad de que este camino no sea fácil ni rápido. En los despachos de Vox están seguros de tener razón respecto a los «problemas» que

genera la inmigración ilegal y como ejemplo ponen otros países de Europa, por delante de España en este asunto. Pero asumen que pueden pasar años hasta que el resto de partidos políticos les den la razón. «Nosotros estamos seguros de que todos los partidos, como está ocurriendo en Alemania, van a modificar sus posturas sobre inmigración según pasen los años y la realidad nos golpee y les golpee», explica un dirigente del partido. La rapidez con la que el PP haga esta transición será la que marcará la vuelta a la normalidad de su relación, apuntan en Vox.

De todas formas, Bambú tiene la mira puesta en la calle Génova, a la que acusan de haber estado «torpedeando» los gobiernos de coalición desde su formación y que ahora también temen que entorpezca la relación parlamentaria en las autonomías. Y, sin perder de vista al Partido Popular Europeo, al que señalan directamente como «aliado» de los socialistas en asuntos de inmigración. Todo para unos meses que no se esperan tranquilos y que marcarán la senda política de media docena de comunidades.



José Antonio Fúster, portavoz de Vox, ayer en rueda de prensa // EFE

# ACUERDO PP-COALICIÓN CANARIA

# Abascal no apoyará a Feijóo para solicitar la emergencia migratoria

P. C. MADRID

El Congreso de los Diputados votará mañana el plan pactado por el Partido Popular con Coalición Canaria para pedir al Gobierno que declare la situación de emergencia migratoria. Sin embargo, la iniciativa no contará con el apoyo de Vox, que ya ha anunciado que se opondrá a ella y considera a los populares tan responsables como el PSOE de la «invasión inmigratoria»

que denuncia que está sufriendo España.

La moción consecuencia de interpelación presentada por el PP está sustentada en 14 puntos para instar al Gobierno a adoptar una serie de medidas que permitan desbloquear los recursos y la contratación de urgencia de servicios frente al colapso de los sistemas de acogida. Pero ayer Vox se dedicó a desmontar uno a uno cada uno de esos apartados para denunciar que el plan de los populares solo conlleva «más dinero» para la acogida de inmigrantes, más efectivos para su recepción, «efecto llamada» o «regularizaciones masivas». «El PP es partícipe de las políticas del PSOE», denunció en rueda de prensa el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los pilares del discurso de Vox y ayer su Comité de Acción Política aprobó la creación de una portavocía que refuerce su mensaje. El elegido es el policía nacional Samuel Vázquez, conocido por enfrentarse a la cúpula del Ministerio del Interior en redes sociales y haber sido sancionado por ello en varias ocasiones.

A la vez, los de Abascal redoblarán su acción parlamentaria contra la inmigración ilegal con una batería de propuestas que van desde la exigencia de «repatriación inmediata» de todas las personas en situación irregular a la vigilancia del padrón o que se pregunte a los ayuntamientos o comunidades autónomas quiénes son voluntarios para la construcción de centros de acogida de inmigrantes o de menores no acompañados. Esta misma semana ha presentado una moción en el Senado que marca el camino de sus exigencias: refuerzo de los controles migratorios en todas las fronteras y un plan nacional de lucha y erradicación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

# La expresidenta de Adif declara que Aldama era asiduo del ministerio

Pardo de Vera rebaja sus declaraciones ante la UCO y carga contra la auditoría de Puente

ISABEL VEGA MADRID

Isabel Pardo de Vera, presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cuando este organismo público compró 12,5 millones de euros en mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión, declaró ayer como testigo ante el juez que investiga el caso Koldo que conoció al presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, a golpe de toparse con él cuando ella iba a despachar con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la tercera planta del edificio donde tiene sede este departamento. Verle allí era habitual, aunque nunca supo muy bien a qué se dedicaba.

Según informaron en fuentes presentes en la declaración, Pardo de Vera matizó ayer lo que dijo en su día a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, rebajando que sufriese presiones para adjudicar el contrato a esta empresa. Ante el juez Ismael Moreno, explicó que no era tanto una presión como un apremio y no por el adjudicatario sino por los plazos, ya que urgía comprar mascarillas en plena pandemia.

De acuerdo a sus explicaciones, el nombre del adjudicatario le vino dado por el que era subsecretario de Trans-



Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ayer en la Audiencia Nacional // EFE

portes, Jesús Gómez, recientemente cesado, imputado y pendiente de prestar declaración. Él, que estaba jerárquicamente por encima tanto de Puertos del Estado como de Adif, era quien coordinó toda la actuación, según Pardo de Vera, mientras ella, funcionaria de carrera, no puso objeción cuando vio los términos y trasladó la información.

Tras señalar a distintos responsables de Adif por su alegado desconocimiento en el pormenor de la gestión del contrato, hubo tiempo para preguntas sobre la auditoría realizada en el Ministerio de Transportes por orden del actual titular, Óscar Puente. Pardo de Vera, como hizo también ayer como testigo el director financiero y de Control de Gestión de Adif, Manuel Fresno, criticó el informe resultante por impreciso, cuando no erróneo, e incompleto. Fresno llegó a asegurar que varias declaraciones que se le atribuyen en la auditoría no las pronunció en esos términos.

Durante el interrogatorio de Pardo de Vera se produjo además un choque con la acusación que ejerce el PP, cuyo letrado le preguntó por qué había acudido a la Audiencia Nacional acompañada de una abogada del Estado del departamento de Penal, si los funcionarios públicos no están para acompañar

a los testigos. Se trata de Rosa María Seoane, que fichó por un bufete privado en agosto de 2023. La expresidenta de Adif contestó que es su amiga, pero suscitó el recelo de las acusaciones, que vienen apuntando a la sorprendente coordinación de las declaraciones de los testigos que han pasado por el juzgado en los últimos días.

En cuanto a Fresno, se limitó a defender que sólo buscó información comercial y la trasladó, aunque se enredó varias veces en sus explicaciones sobre la gestión de la compra de mascarillas, de modo que el juez hubo de acotarle y requerirle para que fuese más concreto en sus respuestas a Vox y Liberum. Se centraban en el pormenor de los pagos a Soluciones de Gestión por la vía del adelanto bloqueado en una cuenta hasta la entrega del material, pero no arrojó luz, de acuerdo a las acusaciones, al respecto.

# Ábalos recurre

También compareció en esta jornada como testigo Martín José Navarro Vicent, director de Recursos Humanos de Adif. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, su declaración fue breve porque no tuvo relación directa con la compra de mascarillas.

Mientras, Ábalos ha presentado un recurso para que el juez reconsidere aceptarle como perjudicado o se lo imponga la Sala de lo Penal. Sostiene que esa auditoría, como las filtraciones del sumario, «le está causando un perjuicio irreparable» y defiende su derecho a rebatir el informe de Puente desde dentro de la investigación. Ya la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en contra cuando lo pidió la primera vez, hace diez días, porque en su opinión «se hace muy difícil, por no decir imposible, tratar de encajar la condición como ofendido o perjudicado del señor Ábalos por alguno de delitos» que se investigan.



# Trump acusa a Kamala y los demócratas de incitar al odio yprovocar los atentados

El equipo del presidente lanza una ofensiva para recaudar fondos, con el objetivo de despegar en las encuestas tras hundirse a causa del debate

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL **EN WASHINGTON** 



os intentos de asesinato en una sola campaña, con apenas nueve semanas de por medio, son prueba, para Donald Trump, de algo para él irrefutable: Joe Biden, Kamala Harris y el resto de demócratas «incitan al odio en su contra», y hay quienes se ven envalentonados para tomar represalias. Así lo expresó Trump este lunes en una entrevista, al referirse a William Routh, el hombre que intentó dispararle el domingo: «Creyó en la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia. Su retórica está provocando que me disparen, cuando yo soy quien va a salvar al país, y ellos son quienes están destruyendo el país tanto desde adentro como desde afuera.»

No hay duda, por sus acciones, de que los republicanos creen que este segundo intento de asesinato contra Trump puede suponer un nuevo punto de inflexión en una campaña repleta de altibajos: el declive de Biden, el fracaso de este en el primer debate, el primer intento de asesinato, la retirada del presidente y la reinvención de Harris tras años de impopularidad y fracasos en asuntos cruciales como la reforma migratoria.

Minutos después de que el supuesto agresor fuera detenido, la campaña de Trump difundió varios mensajes afirmando que el candidato estaba bien y que «no se rendiría jamás». «No van a poder conmigo», decía Trump en uno de esos correos. En otro, en que el equipo republicano instaba a sus seguidores a hacer donaciones a la campaña,

Trump afirmaba: «Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que supieras esto primero: ¡ESTOY SEGU-ROY BIEN! ¡Nada me detendrá! ¡NUN-CA ME RENDIRÉ!».

# Empate técnico

Es pronto aún para determinar si este intento de asesinato va a tener un efecto decisivo en las encuestas. Tras unos meses de bonanza, Trump quedó la semana pasada en empate con Harris, sobre todo tras el debate del día 10. Tras el primer intento, el del 13 de julio, en que el candidato fue herido en una oreja, se disparó en intención de voto, y llegó con una distancia abismal sobre Biden al congreso en que su partido le aclamó. En esta ocasión, además, el detenido, Ryan Wesley Routh, era un duro crítico de Trump que hasta llegó a publicar



un libro el año pasado en el que instaba a Irán a matar al candidato.

Según las pesquisas, en abundantes entradas en redes sociales, Routh defendía a Ucrania y criticaba a Trump por considerarlo defensor de Rusia. Se definía como patriota, y posaba en abundantes fotos con camisetas y chaquetas con la bandera americana. Llegó a decir que quería ir a Ucrania a morir por

ese país y, en una ocasión, hasta planteó que Afganistán enviara soldados a Ucrania para la defensa ante Rusia.

El FBI, policía judicial, lleva ahora las pesquisas. En una primera comparecencia ante el juez en Florida, la Fiscalía le imputó dos delitos por tenencia de armas, pero la instrucción solo acaba de empezar. Routh fue detenido mientras se daba a la fuga, pero dejó atrás,

# OUEDAN SIETE MARTES PARA LAS ELECCIONES EN EE.UU.

# No me llames 'latinx'

Esta invención 'woke' va camino del arcaísmo para no enfadar a los votantes: el 75% de los hispanos están en contra de su uso, según el Pew Research Center

**CUADERNO** DE CAMPAÑA

**JAVIER ANSORENA** 



no de los alivios de esta campaña electoral convulsa es comprobar que el término 'latinx' es una especie en extinción. Demócra-

tas y republicanos se acuerdan cada cuatro años del voto hispano, ese caladero electoral en parte virgen, en el que los demócratas siempre han confiado para ser el partido dominante del futuro (en 2020 se llevaron un baño de realidad cuando Donald Trump mejoró sus números con los latinos pese al famoso muro, pese a su retórica

tóxica y pese a comerse ese bol en forma de taco para celebrar el 5 de mayo).

Eso de llamar 'latinx' a los latinos o hispanos fue una invención 'woke' para corregir el insoportable machismo de nuestra lengua y para contentar a los que dicen que el género -también en los sustantivos y adjetivos- es una construcción social. Los académicos remirados, los medios progres, los famosos comprometidos, los activistas de izquierdas y, también, los jefes de las campañas políticas demócratas abrazaron el neologismo. Pero lo de 'latinx' va camino del arcaismo. Más que nada, para no enfadar a esos votantes a los que quieren seducir. Y que son ya el 15% del electorado.

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Routh, de 58 años, tras ser detenido después de una fuga de 45 minutos // ABC

junto al club de golf de Trump, dos mochilas, una cámara y un fusil de uso militar AK-47 –un kalasnikov–. Fuentes de la investigación afirmaron este lunes que un teléfono registrado a su nombre se conectó a una antena cercana al club de golf hasta doce horas antes de que fuera detectado por los agentes del Servicio Secreto y se diera a la fuga.

Los agentes del Servicio Secreto vie-

ron a Routh, quien fue identificado por un testigo, cuando asomaba el cañón de su fusil por unos matorrales a unos 450 metros de los hoyos a los que se dirigía Trump. Este fue evacuado a un lugar seguro, y su vida no corrió peligro.

El Servicio Secreto, que presta protección a los candidatos, ha reforzado la seguridad de Trump tras el intento de asesinato del 13 de julio. En aquella

Un estudio reciente de Pew Research muestra que 'latinx' es un término cada vez más conocido y, a la vez, más despreciado por la comunidad hispana. El porcentaje de los latinos que lo conocen ha pasado del 23% al 47% en cinco años. Pero solo lo usan el 4% y el 75% están en contra del palabro.

Como resultado, los estrategas de Kamala Harris -los republicanos nunca abrazaron lo de 'latinx'- evitan su uso. Desaparece el 'latinx' pero se queda el desprecio al español. La mayoría de los redactores de propaganda en español no aprobarían un dictado de primaria. Las webs de las campañas no tienen versión en español. Hay propuestas interesantes -el canal en WhatsApp para latinos de

Harris-, pero poco más. La falta de protagonismo del español es una de las razones por las que los latinos tienen el índice de participación más bajo entre los grandes electorados.

Pero el invento de 'latinx', con un diseño irrespetuoso con la lengua que hablan decenas de millones de estadounidenses, es la demostración de la realidad a la que las élites de EE.UU. dan la espalda: el elemento vertebrador de la comunidad latina es el español. Ya seas un puertorriqueño del Bronx, un cubano de Miami o un mexicano de Allentown (Pensilvania) con un voto que puede cambiar la elección. Como cada cuatro años, ya es demasiado tarde para que las campañas se den cuenta.

# Un apasionado defensor de Ucrania que pidió a Irán que matara al expresidente

Ryan Wesley Routh, de 58 años, tiene un nutrido historial de denuncias y condenas

Ryan Wesley Routh, de 58 años, detenido en Florida por el último intento de asesinato contra Donald Trump, solía contar que llegó hasta Polonia con la intención de unirse a las fuerzas que luchaban en Ucrania en la defensa ante Rusia, pero que por su edad y su falta de experiencia, fue rechazado. Eso lo relató en un libro que se autopublicó el año pasado, en el que detalla sus esfuerzos por apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. En las 291 páginas de ese libro, expresa su desencanto con el conflicto, que considera imposible de ganar en las actuales circunstancias.

El libro también aborda la situación en Afganistán y Taiwán, y llega a proponer que el régimen que controla Irán mate a Trump como una forma de solucionar los problemas de política exterior que aquejan a su país. «Siéntanse libres de matar a Trump», dijo a los ayatolás.

Posteriormente, Routh trató de reclutar voluntarios y construir drones, pero sus intentos fracasaron. Incluso llegó a acampar en las plazas de Kiev para lograr apoyos en sus quijotescos intentos de aportar algo a la guerra, pero finalmente acabó desencantado. «Le di todos mis esfuerzos e ilusión a la defensa de Ucrania, pero me quedé con las manos vacías», dijo en su libro.

Aparte de ese perfil público, el que refleja en esas memorias sin edición alguna, Routh era un viejo conocido de la Justicia, sobre todo en el estado de Carolina del Norte. Acumulaba más de una decena de detenciones, multas y condenas por fraudes y deudas por miles de dólares. En una ocasión, se atrincheró en una tienda cuando la Policía quería detenerle, y en otra fue condenado por poseer un arma de grado militar, una ametralladora.

Aun con ese historial, Routh, que decía vivir ahora en Hawái, pudo hacerse con un fusil estilo AK-47, de gran calibre, y plantarse en el campo de golf de Trump y estar allí durante 12 horas, según muestran los registros de las conexiones a las torretas de telefonía celular. Solo el ojo avizor del Servicio Secreto permitió impedir que disparara a Trump para «quitarlo de en medio», algo que en principio, según sus muchos mensajes en redes y en su libro, era una de sus intenciones. Esa es, ciertamente, una de las hipótesis del FBI, que ahora instruye este caso.

ocasión, el asaltante murió tras dispararle a Trump, y de momento nada se sabe de sus razones, aunque era votante republicano y no dejó nada escrito en redes sociales o entre sus enseres sobre la política o las elecciones.

Routh fue detenido en apenas 45 minutos, a las 14.15 hora local de Florida. No opuso resistencia. Entonces comenzó a emerger en redes sociales su perfil: el de un demócrata convencido con abundantes mensajes a favor de Biden y Harris, y dado a criticar a Trump en términos hiperbólicos, como cuando le acusó de «querer esclavizar de nuevo a parte de la población norteamericana.»

No es en absoluto común que un candidato padezca dos intentos de asesinato en una misma campaña electoral, en especial después de haber salvado la vida por la mínima en el primer intento. Aunque el Servicio Secreto pudo evitar el ataque, ahora los fiscales investigan cómo Routh, que tenía un largo historial de detenciones, pudo hacerse con un fusil de asalto y llegar con él hasta la

El candidato republicano no culpa al Servicio Secreto sino a lo que califica de odio de la izquierda y a los inmigrantes puerta misma del campo de golf en que Trump se deja ver muy frecuentemente.

Tras el primer intento de asesinato, dimitió la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle. Pero las investigaciones sobre ese cuerpo policial no han tocado a su fin. Se trata de una fuerza que protege al presidente, a los candidatos y a diplomáticos, y que tiene en su haber fallos clamorosos, a veces catastróficos, como el asesinato de John F. Kennedy y los ataques a Ronald Reagan y a Harry Truman. Cuando en 2011 un tipo armado disparó a la Casa Blanca, tratando de herir a Obama, los agentes lo trataron como el resultado involuntario de una reyerta, hasta que descubrieron que los tiros habían alcanzado una pared de la residencia presidencial.

Ahora Biden ha instado al fiscal general, que ejerce de ministro de Justicia, a que ponga todos los recursos necesarios en investigar el incidente y en asegurarse de que el supuesto agresor rinde cuentas. Trump, sin embargo, no culpó al Servicio Secreto, sino al «discurso de odio de los comunistas» y el hecho de que el país, dijo, «esté siendo tomado por inmigrantes ilegales con problemas mentales». En un mensaje en redes sociales propuso solucionar ese problema, como ya ha hecho en el pasado, con deportaciones masivas.

24 INTERNACIONAL



**DE LEJOS** 

PEDRO RODRÍGUEZ

# La última vez

¿Por qué son tan peligrosos para EE.UU. los atentados contra Trump?

l igual que ha ocurrido con Donald Trump, la última vez Aque se atentó contra un expresidente de Estados Unidos fue mientras éste intentaba volver a la Casa Blanca. Hace 112 años, un demente llamado John Schrank disparó contra Theodore Roosevelt mientras hacía campaña en Milwaukee. A diferencia de Trump, T. R. había abandonado la Presidencia voluntariamente, negándose a presentarse en 1908. En su lugar, ayudó a elegir a su protegido, William Howard Taft. Pero en cuatro años, ambos se pelearon y Roosevelt presentó su candidatura al margen del Partido Republicano.

Irónicamente Theodore Roosevelt era el presidente no electo más joven de Estados Unidos al suceder, en su calidad de vicepresidente, al asesinado William McKinley. También fue uno de los ocupantes del despacho oval más afortunados. El 14 de octubre de 1912, saliendo del hotel Gilpatrick para un mitin, T. R. volvió a nacer a los 53 años. Gracias a una funda de gafas y un discurso de cincuenta cuartillas doblado por la mitad, la bala con trayectoria letal hacia el corazón quedó alojada en una costilla.

T. R. rechazó cualquier asistencia médica y se presentó ante la audiencia que le aguardaba. Pidió disculpas por no poder hablar tanto tiempo como quisiera. Y cuando terminó su discurso de 90 minutos se marchó al hospital. El ataque, y sobre todo el coraje demostrado, impulsaron su candidatura, pero no lo suficiente. Pese a terminar por delante de Taft, la fractura del voto conservador convirtió en ganador al gobernador demócrata de New Jersey, Woodrow Wilson. Al reconocer su derrota, T. R. dijo «como todos los demás buenos ciudadanos, acepto el resultado con buen humor y contento».

A diferencia de la saga de T. R., los dos atentados sucesivos contra Donald Trump resultan especialmente peligrosos para la democracia americana. En su peculiar combinación de superhombre y supervíctima, la reiterada negligencia demostrada por el Servicio Secreto no hace más que validar el relato trumpista contra las instituciones federales, los contrapoderes y la legitimidad del proceso electoral. Además de ayudar a que un delincuente convicto siga situándose por encima de la ley.



Familiares de presos políticos piden su liberación frente a la Embajada de Brasil en Caracas, la semana pasada // REUTERS

# «Maduro captura extranjeros para usarlos como fichas de cambio»

Julio Borges ha sido señalado por Diosdado Cabello como uno de los «conspiradores»

### ANDRÉS GERLOTTI SLUSNYS MADRID

Durante la última década, el chavismo ha utilizado a los presos políticos como fichas de canje, y la reciente detención de los españoles José María Basoa y Andrés Martínez es, según Julio Borges, parte de esta tradicional estrategia. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que los extranjeros fueron capturados cuando planeaban una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, y ha señalado a dirigentes opositores, como María Corina Machado y Julio Borges, como partícipes del complot.

«En la mayoría de las acusaciones siempre han puesto mi nombre -asegura a ABC Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y exiliado en España-, y llevo ya cinco órdenes de detención en mi contra». Casos que, sostiene, son fabricados. «Están siguiendo el libreto de las distintas dictaduras, como la de Cuba, aplicando prácticas aberrantes en las que no solo crean toda la conspiración, sino que también secuestran a ciudadanos de otras nacionalidades para utilizarlos como fichas de cambio en negociaciones políticas». Y en este caso, señala Borges para presionar al Gobierno de España y evitar que Edmundo González sea reconocido como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales. Un reconocimiento que hoy comienza a debatirse en el Parlamento Europeo y que «sería

de enorme importancia para seguir golpeando a Maduro».

Según Cabello, además de los españoles, hay tres estadounidenses y un checo privados de libertad por supuestos vínculos al «complot orquestado por la CIA y el CNI» para desestabilizar el país. Detenciones que le UE «sigue con preocupación» y razón por la cual Francia ha recomendado a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela; también, ha recomendado a quienes están adentro que se mantegan alejados de cualquier manifestación y evitar hablar «sobre la situación política venezolana en el espacio público».

Borges trae a colación ejemplos como el de Alan Gross, un contratista estadounidense que fue apresado en Cuba durante casi cinco años, acusado de ser parte de un plan subversivo, y que durante el gobierno de Obama fue canjeado por agentes cubanos que habían sido sentenciados en EE.UU. por espionaje. También el del español Ángel Carromero, utilizado por Cuba como moneda de cambio para intentar suavizar la política de la UE hacia la isla.

# Presos de segunda

En los últimos tiempos, Venezuela también se ha servido de los intercambios de extranjeros para su beneficio. En diciembre del año pasado, Alex Saab, quien, acusado de ser el testaferro de Maduro, fue liberado por EE.UU. Como contrapartida, Caracas se comprometió a excarcelar a 36 personas, incluidos 12 estadounidenses. El año anterior, siete estadounidenses detenidos en Venezuela fueron canjeados por los sobrinos de Cilia Flores, la mujer de Maduro, condenados por narcotráfico.

En el pasado, Borges, como repre-

sentante de la oposición, ha participado en varios procesos de negociación con el régimen de Maduro y asegura que «antes y durante el proceso, lo que la dictadura hace es reprimir más y buscar más presos políticos».

# 1.800 detenidos

Hasta hoy, el balance de presos políticos en Venezuela suma más de 1.800 personas, incluyendo 60 adolescentes. El mayor número de detenidos con fines políticos conocido en el país durante este siglo, según la oenegé Foro Penal. Asimismo, Borges sostiene que, durante los acuerdos, el chavismo pretende hacer de los presos políticos el objetivo número uno para quedarse en esa discusión y «no pasar a temas de fondo como las condiciones electorales o la observación internacional».

Y en el desarrollo de esos pactos sucede algo que Borges describe como un perverso veto generalizado: «Que bajo ninguna circunstancia se hable de los presos políticos militares». Ellos, según el opositor, no son objeto de las negociaciones porque con esos prisioneros el chavismo busca «imprimir mayor temor a la Fuerzas Armadas. Por eso nunca se han podido liberar militares, que deberían estar libres, en estos procesos».

Los presos extranjeros, en cambio, le permiten al chavismo «ganar notoriedad para su propaganda o perseguir intereses económicos y políticos, mientras los venezolanos y militares quedan en la última fila y son casi como materia prima para la dictadura» en procesos que Borges tilda de «abominables, de deshumanización y degradación. Por eso el mundo tiene que rechazar esos chantajes».

# Túnez encara las presidenciales con una ola de detenciones a opositores y protestas

► Acusan al Gobierno de Saied de intimidar para asegurar su reelección el 6 de octubre

C. PÉREZ MADRID

A menos de un mes de que Túnez celebre elecciones presidenciales -convocadas para el 6 de octubre-, la situación del país norteafricano, en cuanto a los derechos humanos y las libertades se refiere, no ha hecho más que empeorar. Detenciones de opositores y protestas multitudinarias contra un Gobierno autoritario y policial están acaparando los titulares.

En los últimos días y según varios abogados, decenas de miembros del mayor partido de oposición, Ennahda (Partido del Renacimiento), fueron arrestados antes del inicio formal de la campaña electoral, que comenzó el pasado fin de semana, para las próximas elecciones presidenciales. Desde Ennahda, formación de carácter islamista que llegó al poder tras la Primavera Árabe en 2011, se afirmó el viernes que los recuentos recogidos por sus secciones locales sugerían que al menos 80 hombres y mujeres del partido habían sido detenidos, como parte de una redada nacional que abarcó diez regiones tunecinas. El exministro de Juventud y Deportes Ahmed Gaaloul, miembro del comité ejecutivo y asesor de su líder encarcelado Rached Ghannouchi, aseguró que los arrestos incluían a altos miembros de la formación política. Entre ellos se encontraban Mohamed Guelwi, también del comité ejecutivo, y Mohamed Ali Boukhatim, un líder regional en Ben Arous, suburbio de la capital del país.

# Enfado generalizado

En un contexto de apatía política generalizada y con las figuras más destacadas de la oposición en prisión, se esperaba desde hace tiempo que el presidente, Kais Saied, ganara un segundo mandato sin que se le presentaran grandes desafíos. Sin embargo, en los últimos meses se han producido turbulencias. Saied ha destituido a la mayoría de su gabinete y las autoridades han arrestado a sus potenciales oponentes como Ayachi Zammel, acusado de falsificar firmas de votantes en su documentación. Sus abogados, sin embargo, alegan que el caso tiene como objetivo forzarlo a abandonar la carrera electoral.

La autoridad electoral del país, compuesta por miembros que el propio Saied nombró, ha desafiado las órdenes judiciales de excluir a ciertos con-



Manifestación en Túnez la semana pasada, contra el presidente // AFP

trincantes de los comicios. En agosto, la Comisión Electoral apartó a tres candidatos destacados, citando supuestas irregularidades. El tribunal encargado de las disputas electorales ordenó a la Comisión incorporarlos de nuevo el 2 de septiembre, pero esta entidad rechazó el fallo. Los críticos afirman que Saied está utilizando la Comisión para asegurar su victoria intimidando a los candidatos. El presidente niega las acusaciones y afirma que está luchando contra traidores, mercenarios y corruptos.

Las últimas detenciones del viernes se produjeron mientras miles de personas protestaban en la capital del país

Los manifestantes denuncian el surgimiento de un «estado policial» y acusan al presidente Saied de «dictador»

denunciando el surgimiento de lo que llamaron «un Estado policial». Los manifestantes corearon lemas como «fuera el dictador Saied» y «sin miedo, sin terror, las calles pertenecen al pueblo». También exigieron la liberación de Zammel y de todos los presos políticos, activistas y periodistas detenidos por criticar a Saied.

# Reescribir la Constitución

Tras la Primavera Árabe, que derrocó al dictador Zine el Abidine Ben Ali, y años de gobiernos que democratizaron el país, Said se presentó en 2019 con una plataforma populista y anticorrupción que animó a los tunecinos desilusionados con la política partidista y el estancamiento económico a votar por esta opción. Sin embargo, Said revirtió algunos de los logros democráticos de Túnez, reescribiendo la Constitución para consolidar su poder y encarcelando a los críticos, incluidos los de los principales partidos políticos.









26 INTERNACIONAL

# La inopinada dimisión de Thierry Breton revela una sorda batalla en el seno de la Comisión Europea

Von der Leyen espera presentar hoy su nuevo equipo, a falta del trámite esloveno

ENRIQUE SERBETO

CORRESPONSAL EN BRUSELAS



En pocas ocasiones se había visto una formación tan rocambolesca de la Comisión Europea. Fuentes de su entorno aseguraban ayer tarde que la presidenta de la Comisión. Ursula von der Leyen, presentaría hoy la lista con los nombres y las carteras del próximo ejecutivo comunitario, a pesar de que puede que no se haya producido aún el nombramiento formal de la candidata eslovena, a falta de su ratificación parlamentaria. Y si se confirma esta previsión, muy probablemente se confirmaría entonces que el aplazamiento de este trámite no se debía tanto a las tribulaciones políticas de este pequeño país balcánico, sino sobre todo al colosal pulso que ha mantenido con el hasta ayer comisario francés, Thierry Breton, con el que Von der Leyen no quería seguir trabajando y cuya cabeza habría estado pidiendo al presidente francés Emmanuel Macron.

Es difícil saber cómo se han desarrollado las cosas porque los portavoces de la Comisión insistieron ayer por activa y por pasiva que los intercambios de mensajes entre la presidenta y los gobiernos nacionales «son absolutamente confidenciales» pero en la sorprendente carta en la que Breton anunciaba su dimisión inmediata este acusa a la presidenta de haber presionado al presidente Emmanuel Macron para que nombrase a otro candidato a cambio de otorgarle una cartera más poderosa. Breton ha sido comisario de mercado interior esta legislatura y Francia había decidido mantenerlo una legislatura más. Sin embargo, fuentes cercanas a Von der Leyen reconocían en privado que esta no le perdona los ataques que el propinó en redes sociales cuando ella estaba pendiente de asegurarse su investidura para un segundo mandato y Breton llegó a decir públicamente que «ni el Partido Popular cree en ella». Tampoco le gustó a la alemana que Breton no le consultase antes de enviar la carta al dueño de 'X' Elon Musk en la que le reprochaba que diera publicidad a Donald Trump. «Cuando alguien está formando su equipo, no quiere tener dentro a gente con la que ha perdido su confianza», explicaban estas fuentes. Sobre las malas relaciones de Breton con Von der



El excomisario de Mercado Interior, Thierry Breton // AFP

Leyen da también buena cuenta su carta de dimisión en la que acusa a la presidenta de «gobernanza cuestionable» en el ejercicio de sus funciones.

# Una cartera clave

De hecho, el comunicado con el que Francia anunciaba que su nueva propuesta es Stéphan Sejourné, exeurodiputado y ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno francés saliente, se dice claramente que «el presidente de la República siempre ha defendido conseguir una cartera clave para su comisario europeo» y que «este es el significado de sus contactos con la presidenta de la Comisión Europea desde su elección». Y si hay que buscar matices en este episodio, los observadores apuntan al hecho de que Macron no ha que-

rido proponer una mujer, como aspiraba Von der Leyen, para que quede clara la imagen de que no se ha sometido a las exigencias de Bruselas.

Aunque el cambio de candidato francés se ha hecho en cuestión de horas, ayer parecía poco probable que el retraso del último trámite del parlamento esloveno pueda obligar a volver a retrasar el anuncio de la lista de carteras. De hacerlo esta semana o la que viene podría depender si la nueva Comisión está plenamente formada el primero de noviembre, como sería necesario ya que es la fecha en la que termina el mandato de la actual, o si hay que esperar al primer de diciembre con un mes del ejecutivo europeo en funciones.

# Enviar una mujer

Aunque la opinión de la comisión parlamentaria eslovena no es vinculante, el Gobierno de Liubliana no puede presentar formalmente los documentos necesarios para la nominación de Marta Kos. Legalmente, la comisión parlamentaria debe dar su opinión antes del 24 de septiembre y en realidad se creía que lo haría el viernes pasado, para no entorpecer el proceso en Bruselas, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores insiste en que quiere ver la carta en la que supuestamente Von der Leyen exigía al Gobierno esloveno que enviase como candidata a una mujer. La Comisión no reconoce siquiera haber recibido ninguna comunicación en ningún sentido, porque arropa todo dentro del principio de confidencialidad absoluta.

El Parlamento Europeo es responsable de examinar y confirmar a los candidatos de cada país y no comenzará formalmente sus deliberaciones hasta que haya recibido la documentación de todos los candidatos, como marcan sus propias reglas de procedimiento. En principio, eso no impediría a Von der Leyen que hoy se reúna con la conferencia de presidentes, formada por todos los presidentes de los grupos parlamentarios, y les informe sobre la composición de su equipo, aunque no pueda empezar el trámite formal. Después vendrán las audiencias y no se descarta que en el trámite se produzcan nuevos episodios tanto o más extravagantes.

# BUEN ENTENDIMIENTO EN SU REUNIÓN EN ROMA

# Starmer respalda a Meloni en la lucha contra la inmigración ilegal

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES ROMA

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el 'premier' británico, el laborista Keir Starmer, son distantes en ideología, pero tienen otros muchos puntos en común en cuestiones de inmigración y de la guerra de Ucrania, temas que centraron su reunión.

Los medios italianos destacaron que se les vio muy sonrientes, intercambiando miradas de complicidad en un largo almuerzo y luego en un paseo por la espléndida Villa Doria Pamphili de Roma. Por su parte, algunos medios británicos se preguntaron con cierta ironía qué les da Meloni a los primeros ministros del Reino Unido, porque se deshacen en elogios hacia ella.

Ese fue el caso de Starmer, que se dirigió así a Meloni: «Gracias por su fuerte liderazgo, especialmente en Ucrania», afirmó el 'premier' durante la rueda de prensa conjunta, destacando también los «progresos notables» realizados por Italia en materia de lucha contra la inmigración ilegal. «El Gobierno italiano ha logrado avances considerables, trabajando con los países de los que parten las rutas migratorias, para abordar los factores que impulsan la migración en el origen, contrarrestando al mismo tiempos las redes de los traficantes de seres humanos», dijo Starmer. «El resultado es que las llegadas ilegales por mar a Italia han disminuido en un 60% a partir de 2022».

Meloni puso como ejemplo de su lucha contra la inmigración ilegal su acuerdo con Albania, donde se han construido dos centros para acoger a unos 35.000 inmigrantes ilegales cada año con el objetivo de repatriarlos, salvo a los que tengan derecho de asilo.



Policías alemanes revisan la documentación en Kehl, en la frontera occidental del país // AFP

Detención de vehículos, identificación y registros. Las primeras horas de las nuevas medidas para controlar la inmigración ilegal se reciben entre el asombro y el mal humor

# Alemania vigila su frontera: «No es propio de Europa»

**ROSALÍA SÁNCHEZ** CORRESPONSAL EN BERLÍN



utomóviles, camiones, furgonetas e incluso autobuses enteros. Desde ayer, la policía alemana detiene los vehículos y registra e identifica a cada conductor y pasajero en la carretera la B402, cerca de Schöninghsdorf, en la entrada del paso fronterizo con los Países Bajos. Incluso un hombre que cruza la frontera en bicicleta, poco antes de amanecer, es invitado a hacer una pausa para someterse al control.

Esteban es despertado en mitad de la noche, hace frio y llueve; su mal humor es evidente. Todo el pasaje del autobús de la empresa Flixbus, en el que viaja desde Ámsterdam con destino a Berlín, debe bajar a la acera, hacer una fila, mostrar su identificación y señalar cuál es su bulto de equipaje. «No me lo puedo creer, he renunciado a una plaza en una universidad británica precisamente para evitar todo esto y ahora resulta que hacemos lo mismo en Alemania», se queja el estudiante de Traducción de 23 años ante los nuevos controles fronterizos, que el Gobierno alemán mantendrá durante los próximos tres meses con la esperanza de reducir el número de entradas ilegales en el país. «Esto no es propio de Europa, sino de un Estado policial, No reconozco a mi propio país», lamenta Helena, estudiante de español; «¿es esta la imagen que queremos dar al resto de los europeos, es que queremos seguir siendo odiados por todos?».

# La resignación de los jóvenes

Los agentes piden educadamente que se abran los maleteros y comprueban en sus tabletas los documentos de identidad. Los conductores de más edad se muestran también mayoritariamente disgustados por los controles, aunque los aceptan con algo más de resignación que los jóvenes, esa generación que ha crecido en una Europa con libertad de movimientos y que no concibe otra forma de gestionar las fronteras.

«No creo que deban existir los controles fronterizos y el motivo es la UE y el derecho de libre circulación. Por supuesto hay situaciones en las que se puede entender algo así, si hay sospechas de una amenaza, pero estoy más a favor del no», reflexiona un profesor de instituto que cruza a diario por este paso. «No, en general esto debería estar solucionado, deberíamos estar protegidos en el espacio Schengen, pero obviamente no es así», deplora Tencer, que viene con su mujer de instalar a su hija en el primer curso de carrera en una universidad belga y va de regreso a Dinamarca. «Nos han engañado otra vez, nos vendieron el espacio Schengen como un espacio de libre circulación para personas, mercancías y capital y ahora resulta que sólo el capital se mueve libremente», critica Larisa, cuya pareja trabaja en Holanda y pasa casi cada fin de semana al país vecino; «y luego se extrañarán de que la gente vote a partidos antieuropeos».

«Nos vendieron Schengen como un espacio de libre circulación para personas, mercancías y capital. Ahora sólo el capital se mueve libremente»

La pérdida del derecho de libre circulación, así sea temporal, es especialmente dolorosa en esta frontera. El 14 de junio de 1985, por iniciativa de Helmut Kohl y François Mitterrand, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron un primer acuerdo sobre el espacio Schengen luxemburgués para eliminar los controles de identidad en las fronteras comunes. Ese fue el primer paso hacia una visión de Europa que en la actualidad cuenta con 29 Estados miembros y que desde hace varios años ha ido quedando progresivamente en papel mojado.

«Todo el mundo sabe que estamos en el marco de la legislación europea, pero que estamos aprovechando al máximo nuestras posibilidades -ha justificado el canciller Scholz-, todo el mundo entiende que el número de los que vienen a Alemania es demasiado grande y que, por lo tanto, es un interés comprensible del gobierno alemán garantizar que tengamos estas cosas bajo control».

### No causar atascos

Los camioneros son los más preocupados sobre el terreno por la posibilidad de colas y retrasos, pero los agentes tienen órdenes expresas de no causar atascos, por lo que, a medida que avanza la mañana y el tráfico es más intenso, los controles se vuelven ya aleatorios, no sistemáticos. A mediodía apenas controlan ya uno de cada cincuenta vehículos. «No creo que haya muchos atascos, yo cruzo casi a diario la frontera con Dinamarca, tengo allí clientes, y todo sucede muy rápido», tranquiliza a otros colegas Olaf, empleado de una empresa de transporte. «No sé qué creen que van a conseguir, si yo llevase ilegales en el remolque sencillamente no pasaría por aquí -sugiere otro camionero- hay tantos kilómetros de frontera que controlarlo todo es imposible, lo único que se puede hacer es poner más medios en las fronteras exteriores».

Esta es la misma crítica que expresan tanto los sindicatos policiales alemanes como administraciones regionales. «Es misión imposible, no hay ni personal ni presupuesto para todo esto», dice el presidente del sindicato de la Policía Federal, Andreas Roßkopf; «estamos sobrecargados, abandonando otros servicios para atender este, y apenas ha empezado».

«Es cuestionable cuán efectiva puede ser la protección fronteriza, también en vista de la dotación de personal de la policía federal», reconoce la viceprimera ministra de Renania del Norte-Westfalia, Mona Neubaur. En las fronteras terrestres con Austria, Polonia, la República Checa y Suiza, en las que la policía alemana ya efectúa controles, se han producido desde octubre de 2023 unos 30.000 rechazos, según el Ministerio Federal de Interior, pero los países vecinos no aceptan tan fácilmente las devoluciones y los controles terminan siendo cosméticos, una medida con la que el gobierno de Alemania aplaca el descontento por su gestión migratoria.

En las primeras 18 horas de aplicación de los nuevos controles, no se detecta una sola entrada irregular.







Isidro Fainé //INES BAUCELLS



Carlos de Palacio y Oriol // E AGUDO



András Tombor // TANIA SIEIRA

# Moncloa negocia ahora con la matriz de Skoda para que puje por Talgo

- Aparta al ministro Puente y habla directamente con PPF Group, propiedad de Renáta Kellnerová
- ▶ Criteria se mantiene al margen y en su posición de acudir solo en el caso de acompañar a un socio industrial

MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID

penas veinte días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazara la oferta pública de acciones (opa) de Magyar Vagon sobre Talgo, se refuerza la opción de que sean los checos de Skoda Transportation los que se hagan con el control del fabricante español de trenes. Ahora bien, según ha podido saber ABC, en el momento actual es directamente La Moncloa quien ha intensificado las negociaciones pero con la matriz de Skoda, PPF Group, propiedad de la empresaria Renáta Kellnerová y su familia, apartando de las mismas al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tal y como publicó este periódico, Renáta Kellnerová, hoy la mujer más rica de República Checa y la cuarta de Europa, se hizo cargo del grupo fundado en 1991 por su marido, Petr Kellner, cuando este falleció en marzo de 2021 en un trágico accidente de helicóptero en Alaska, Este conglomerado inversor, también originario de la República Checa, donde mantiene su sede y presente en 25 países, tiene hoy el 85,70% de Skoda Transportation. Las mismas fuentes explican que la razón principal por la que ahora el Gobierno se centra en negociar directamente con la alta dirección de PPF Group se encuentra en que Skoda Transportation por sí misma no tiene la capacidad financiera para lanzar una opa. No en vano, su propuesta inicial a Talgo fue acometer una fusión, sin poner sobre la mesa una oferta eco-

nómica. Poco después, la checa aseguró que pondría sobre la mesa una oferta económica de la que nunca se supo nada más.

# Un segundo socio, en el aire

Las fuentes añaden que con esta nueva línea abierta de conversaciones se da la posibilidad de obtener una oferta económica firme, con el respaldo de un grupo con unos activos valorados en más de 43.500 millones de euros; a lo que se añade el apoyo patrimonial de Kellnerová y su familia -que tuvo tres hijos con su marido y uno más de un primer matrimonio de este-, estimado en más de 20.000 millones de euros, por lo que quizás la participación de un socio que le acompañe, como Criteria o el Grupo Escribano, no se antoja imprescindible.

Las cuentas anuales de PPF refle-

jan también un patrimonio neto superior a los 9.260 millones de euros y sus participadas emplean a más de 55.000 personas por todo el mundo. En 2023 registró ganancias de 1.449 millones, mejorando las cifras de su año récord hasta entonces, 2019, cuando alcanzó los 1.005 millones.

Y es que, explican fuentes próximas a La Moncloa, la decisión de conversar directamente con PPF es, principalmente, por todas estas cifras que la hacen poseedora de una solvencia sin paliativos y un buen nombre del grupo en los mercados, que es mucho más que el fabricante ferroviario Skoda Transportation, con ramificaciones en sectores como telecomunicaciones, banca o seguros, entre otros.

En concreto, su actividad se centra en los servicios financieros, donde la multinacional es propietaria de entidades como HomeCredit o AirBank. También está presente en las telecomunicaciones con la operación de las marcas O2 y Yettel en Chequia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Serbia; y es dueño del consorcio mediático Central European Media. Además, en los últimos tiempos, ha ampliado su presencia a otros sectores como el comercio electrónico, donde posee el 21,7% de la logística InPost; y cuenta con empresas de biotecnología, inmobiliarias, cultura y ocio.

Mientras, la posición del grupo La Caixa se mantiene al margen de estas

# RUPTURA DEL PACTO PARASOCIAL

# Trilantic estudia otras opciones para salir del fabricante de trenes

M\* J. P. MADRID

El fondo Trilantic quiere irse ya de Talgo, donde entró en 2006, y estaría dispuesto a romper el pacto que tiene con la familia Oriol y la familia Abelló para vender su participación. Y es que, tal y como informó 'El Economista', y confirmó ABC, el accionista mayoritario de Talgo ultima un movimiento interno que permitirá dar el relevo a nuevos socios y desbloquear el futuro de la compañía. El fondo británico Trilantic Capital Partners, el grupo inversor Torreal, controlado por la familia Abelló, y la familia Oriol, herederos del cofundador de la empresa, sellaron en 2012 un contrato de accionistas para gestionar la compañía de cara a su posterior salida a bolsa. Esto se tradujo en la posterior fundación en 2015 de la sociedad instrumental Pegaso Transportation Internacional, un vehículo inversor que nueve años después

podría tener los días contados. La ruptura de este pacto parasocial que equivale al 40,03% de las acciones de Talgo permitiría cumplir los designios de Trilantic de salir del capital del fabricante de trenes y como forma de desbloquear la encrucijada accionarial y legal en la que se halla la compañía, una vez tumbada por el Gobierno la opa de Magyar Vagon y mientras llega o no otra oferta.

Entre Trilantic, los Oriol y los Abelló controlan el 40% del capital de Talgo, a través de Pegaso Transportation International. Esta sociedad es propiedad en un 63% de Trilantic, en un 20,3% de la familia fundadora, la familia Oriol; y en un 7,5% de Torreal familia Abelló-.

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ECONOMÍA 29

PPF tiene unos activos valorados en 43.500 millones con el apoyo patrimonial de la familia de Kellnerová de más de 20.000 millones

# El aval de la multinacional checa evitaría si quisiera la entrada de otro socio

conversaciones, con las puertas abiertas de su brazo inversor, Criteria Caixa, siempre y cuando se respete la condición de ayudar en caso de que aparezca ese socio industrial al que acompañar si mereciera la oportunidad de inversión.

# Mantener opciones

Las fuentes de Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno sigue confiando en encontrar un comprador solvente y experto en el área para hacerse con el control de Talgo, con el colchón que supone seguir manteniendo las opciones de posibles acompañantes españoles que asegurarían la españolidad del grupo, si bien sí se fía del grupo checo, frente a sus reticencias por el anterior potencial comprador, la húngara Magyar Vagon, debido a los recelos que generaba su estrecha relación con el Gobierno de Viktor Orbán. Si bien, en La Moncloa habían asumido prácticamente desde el momento del anuncio del interés de los húngaros de elevar la operación a un nivel europeo ante la ausencia de potenciales interesados en España, para evitar el desembarco de Magyar.

Recordar que tras suspender la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la cotización de Talgo a finales del mes de agosto, tras el veto a la operación, el Ministerio de Economía confirmó en un comunicado que la operación no ha sido autorizada «por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España», ya que, dijo, «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público». La información incluida en el expediente elaborado por la Junta de Inversiones Exteriores, fue declarada como clasificada durante el encuentro ministerial.

Con el fondo estatal Corvinus como acompañante en la operación, Magyar Vagon presentó oficialmente una opa en abril por 619 de millones de euros que contaba con el apoyo de los principales accionistas del constructor ferroviario español.

«Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España», dictó la nota del Ministerio de Economía.

# Los pisos turísticos de Barcelona piden mil millones por el veto

Denuncian al Govern por una regulación que ven como una expropiación forzosa

### B. MARTÍNEZ MINGO / À. GUBERN MADRID / BARCELONA

El veto a los pisos turísticos le puede salir caro a la Generalitat. La patronal de los apartamentos turísticos en Barcelona pide, de momento, mil millones en reclamaciones por los daños causados por la regulación autonómica, en la que se ampara el Ayuntamiento barcelonés para tratar de cerrar, en 2028, los 10.101 alojamientos registrados en la ciudad. Apartur (Apartamentos Turísticos de Barcelona) informó ayer de que ha iniciado el proceso de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por el decreto de 2023 de regulación que permite a los consistorios catalanes, si así lo deciden, no renovar las licencias ya concedidas.

Hasta ahora, las reclamaciones suman mil millones e incluyen tanto a propietarios como a gestores vinculados a la actividad. Sin embargo, el plazo para presentar recurso finaliza el próximo 8 de noviembre y muchos de los afectados están todavía en trámites para sumarse. Apartur calcula que el valor final de las indemnizaciones que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones sólo en Barcelona. En toda Cataluña, la cifra podría superar los 7.000.

La reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la Generalitat como autora del decreto es una de las vías judiciales que tienen los afectados por luchar contra una regulación que denuncian que es una expropiación de hecho y con la cual el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció su intención de cerrar todos los pisos vacacionales. Collboni anunció a finales de junio la medida con el objetivo de aumentar el mercado de alquiler y compraventa de los pisos para uso residencial. «Será como fabricar 10.000 viviendas», señalaba el alcalde entonces. Desde el sector se rechaza esta visión, según la cual los apartamentos turísticos son en buena parte responsables del incremento de los alquileres en la ciudad, recordando que únicamente representan el 0,77% del parque de viviendas. A la vez, alertan del impacto económico que supondría cerrar los apartamentos, que representan el 40% de la oferta de alojamiento.

«Nos encontramos ante una expropiación forzosa encubierta en la que se debería indemnizar económicamente a los propietarios», añaden en relación a una regulación que, aseguran, es «contraria a cualquier garantía ju-

# Evolución de viviendas de uso turístico en Barcelona





Protesta contra los pisos turísticos en la Barceloneta // INÉS BAUCELLS

# UN PUNTAL DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

IO.IOI

Es el número de apartamentos con licencia turística, que representa el 40% de todo el

alojamiento vacacional de

Barcelona.

0,77%
La patronal de los apartamentos rechaza la idea de que son

responsables del encarecimiento

representan el 0,77% de los pisos.

de los alquileres, cuando solo

Es la media de noches que contratan los usuarios de estos pisos, un 75% de ellos familias, un tipo de turista con un impacto más positivo sobre la ciudad.

rídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea», apuntó ayer la directora general de Apartur, Marian Muro.

# Recurso ante el TC

La patronal de los pisos turísticos se siente avalada por el informe que elaboró de oficio la Autoridad Catalana de la Competencia –organismo que depende del Departamento de Empresa y Trabajo– y que ya señalaba que el Decreto de viviendas de uso turístico no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad, así como otro dictamen en la misma dirección de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso
de inconstitucionalidad presentado
por el Partido Popular y la Comisión
Europea ha abierto un expediente por
vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta regulación. Aunque desde Apartur se muestran convencidos
de que «los tribunales acabarán dando la razón al sector», animan a los
propietarios a iniciar la vía de la reclamación patrimonial.

30 ECONOMÍA



Las actualizaciones anuales del alquiler permanecen limitadas al 3% durante todo 2024 // JAIME GARCÍA

# El INE apurará hasta diciembre para tener listo el índice de actualización de los alquileres

El nuevo indicador debe entrar en vigor el 1 de enero de 2025, según prevé la ley de Vivienda

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

En el Instituto Nacional de Estadística reside el futuro de cientos de miles de contratos de alquiler que serán revisados a lo largo del próximo año. La ley de Vivienda, en vigor desde finales de mayo de 2023, encomendaba la misión a Estadística de crear un nuevo índice para 2025 que sustituyera al Índice de Precios de Consumo (IPC) como referencia para actualizar las rentas. Un año y medio de margen que será apurado hasta el final, como así aseguran fuentes del INE a este periódico.

Según estos informantes no será hasta diciembre cuando Estadística tenga listo el índice. «Estamos trabajando en ello y esperamos que pueda estar listo para mediados de diciembre; el plazo es hasta final de año y se va a apurar», relatan, sin dar detalle alguno sobre cuál será su formato.

Porque es esa la gran duda ¿Cómo será el nuevo indicador para actualizar los arrendamientos? A la pregunta de este periódico, el INE no da ninguna pista de cuál será la metodología que seguirá. Tampoco las distintas fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico dicen tener una aproximación de cómo se está elaborando el indicador. Sí se intuye que este será en línea con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que desde abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 limitó al 2% las revisiones anuales de las rentas del alquiler. La propia redacción de la norma también hace creer que podría ir en esa línea porque busca fijar una referencia más estable. «El Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijará como límite de referencia a los efectos del artículo 18 de esta ley, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento», reza el texto.

# El IPC

Es una sustitución que, sin embargo, no sienta del todo bien en el sector inmobiliario porque hasta la llegada de la crisis inflacionista, el IPC había demostrado ser un indicador estable para la actualización de los alquileres. Si bien es cierto que con las subidas de los precios energéticos, el indicador llegó a dispararse en el entorno del 10%, también lo es que en los años anteriores estuvo fluctuando alrededor de un 2%. Un nivel al que está prácticamente ahora tras cerrar agosto con

# EN SUSTITUCIÓN DEL IPC

Año y medio de margen

La ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023 encomendaba al INE la elaboración de un índice «con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento».

# Sin detalles

Hasta el momento se desconoce cómo será dicho índice y el INE no ha deslizado ningún detalle acerca de la metodología que seguirá para marcar el avance de los alquileres.

# Dos líneas de actuación

El nuevo índice recaerá sobre aquellos alquileres que se han firmado desde la aprobación de la ley de Vivienda. Para los anteriores la referencia volverá a ser el IPC hasta la extinción del contrato.

una subida del 2,3%. De hecho, en un contexto como el actual, es el IPC el que se usa como referencia y no el límite de subida del 3% que el Gobierno estableció para los propietarios durante todo 2024 a la espera de la intervención del INE.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Confederación de Cámaras de Los propietarios creen que la eliminación del IPC como referencia puede desincentivar la entrada de nuevos pisos en el mercado

de la Propiedad Urbana, que representa a miles de pequeños propietarios. Su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, cree que topar las actualizaciones de renta de los contratos con un índice inferior al IPC, «supone para los propietarios desincentivar aún más la entrada de viviendas en el mercado del alquiler» porque puede afectar negativamente a la rentabilidad del arrendamiento. Y recuerda que los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley de Vivienda seguirán rigiéndose por su régimen jurídico. «Nos vamos a encontrar dos líneas de actuación: una primera para los contratos de arrendamiento firmados antes de la ley de Vivienda, y que tengan pactado como base del incremento de renta el IPC como medida de actualización, y una segunda para los nuevos contratos de arrendamiento firmados a partir de la entrada en vigor de la ley de Vivienda que aplicará el nuevo índice que se prevé más bajo y estable que el IPC», explica Sánchez.

### **Grandes caseros**

El cambio también supone un varapalo para los grandes propietarios con viviendas en alquiler en nuestro país que han visto como le han cambiado las reglas del juego en mitad de la partida. Muchos de ellos son fondos de inversión que han invertido miles de millones de euros desde la crisis del ladrillo, cuando compraron pisos a precio de derribo. En los últimos años los esfuerzos habían ido a parar a las promociones de vivienda destinada al arrendamiento -conocido en la jerga inmobiliaria como 'build to rent'-, pero desde la aparición de la norma, unido al contexto del alto coste de financiarse por la subida de los tipos de interés, la inversión en estos activos se ha desplomado de golpe y porrazo.

Con mayor rotundidad está desapareciendo la exposición a las promociones de alquiler en Cataluña donde los grandes tenedores ya tienen que usar el índice de precios que establece precios máximos para los alquileres. Desde marzo de este año, los propietarios de más de diez viviendas deben firmar los nuevos contratos en base a las referencias marcadas por el índice del Ministerio de Vivienda en cada sección censal de los 140 municipios a los que la Generalitat ha declarado como tensionados.

El índice establece un precio máximo y otro mínimo en base a una serie de variables como son la superficie, estado de conservación, año de construcción, certificación energética, zonas comunitarias y la tenencia o no de otras comodidades como garaje, ascensor, piscina o conserjería. En cualquier caso, los alquileres afectados por esta norma también podrán ser revisados con la nueva referencia del INE.

ECONOMÍA 31 ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Díaz quiere prohibir la compra de vivienda si no es de uso habitual en zonas tensionadas

▶ Propone una subida de impuestos para recaudar 27.000 millones más al año

GONZALO D. VELARDE MADRID

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presentó ayer un amplio pliego de medidas de cara a la negociación con el PSOE de los Presupuestos Generales que da ya por iniciada pese a que la coalición deberá sortear un muro parlamentario que se antoja en cierto modo insalvable tras conocerse las pretensiones de los socios del Ejecutivo en el Congreso -especialmente por la negativa de Junts-.

En el centro de la receta económica, el ala de Sumar propone varias medidas para influir en el mercado inmobiliario. La principal pasa por aplicar un veto temporal a la compra de vivienda en las zonas declaradas como tensionadas para evitar movimientos especulatorios. Plantea prohibir compras en estas áreas si no son para uso habitual o para alquiler a precios asequibles, y hacerlo a través del domicilio fiscal de modo que se obligue a permanecer en la vivienda durante un periodo determinado de tiempo en el cual no se podría vender el inmueble. Y se completaría la operación con la prohibición de los pisos turísticos ilegales, elevando las sanciones para los propietarios de los mismos e incrementando el IVA para aquellos que sí están reglados al 21%. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación.

La otra medida con la que la vicepresidenta Díaz pretende influir en el mercado inmobiliario es forzando a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho a aplicar los términos de la ley de Vivienda aprobada en febrero de 2022, principalmente las gobernadas por el PP, para que se amplie el mapa de zonas tensionadas declarados a lo largo del territorio. Señalan las fuentes de la formación consultadas que si bien no se puede intervenir sobre competencias autonómicas sí que se podría condicionar la llegada de ciertas ayudas económicas. Concretamente, entrarían en este marco los 2.000 millones de euros consignados a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado, además de otros 40.000 millones que se desplegarian a lo largo de la legislatura a través de créditos blandos que posibilitan los fondos europeos.

Más en detalle, la formación que forma parte del Gobierno de coalición



La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz // EP

# PRINCIPALES MEDIDAS

Prohibición de compras para la especulación

Díaz quiere impedir las compra de casas en zonas tensionadas de forma temporal a no ser que sea para un uso habitual o para su puesta en el mercado de alquiler a un precio asequible. Y sancionar el alquiler turístico ilegal.

# Condicionar las ayudas

Propone condicionar la entrega de más de 40.000 millones en ayudas a las comunidades autónomas para movilización de vivienda libre y construcción de vivienda social -unas 500.000 casas para alquiler de entre 400 y 600 euro-, a que las regiones apliquen la ley de Vivienda.

# Subidas de impuestos a las grandes fortunas

Reducir el impuesto de solidaridad a patrimonios de más de un millón de euros. Y también gravar las herencias que alcancen el millón de euros sin contar vivienda habitual.

# Otras medidas tributarias

Hacer permanente el impuesto a la banca y las empresas energéticas; incluir un tramo de IRPF a partir de los 150.000 euros; gravar la sanidad y la educación privadas

plantea que estos fondos se condicionen a que, a través de las competencias autonómicas, las regiones lleven a cabo planes de movilización de vivienda vacía para su incorporación al mercado y también para la construcción de nueva vivienda, pero a través del Estado «orillando a las promotoras privadas». Se prevé que con estos fondos se podrían levantar 500.000 viviendas de carácter social, puestas en el mercado con unos precios de alquiler de entre 400 y 600 euros.

# Aumento de recaudación

La otra pata clave de la propuesta presupuestaria de Sumar va en la dirección de intensificar el gravamen a las rentas altas y las grandes fortunas con el que prevé recaudar hasta 27.000 millones de euros más al año. Entre otras, hacer permanente el impuesto a la banca y las energéticas, además de rebajar a partir de 1 millón de euros el tributo de solidaridad a las grandes fortunas -ahora aplicado a los patrimonios de más de 3 millones de euros-, y sin perjuicio del mínimo exento de 700.000 euros, y trasladarlo a las herencias que alcancen el valor de ese millón de euros una vez descontada la vivienda habitual.

Por otro lado, Díaz plantea aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos, como peluquerías, centros veterinarios, pañales y productos sin gluten. Adicionalmente, también se aumentaría la tributación de las rentas de capital y se plantea crear un nuevo tramo en el IRPF para rentas del trabajo a partir de 150.000 euros.

# **JORNADAS FINANCIERAS**

# El Sabadell dice que la opa «ha descarrilado» y el BBVA insiste en que decidan los accionistas

X. V. MADRID

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, y el responsable del BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, protagonizaron ayer un cruce de palabras a cuenta de la opa lanzada por el segundo contra el primero. González-Bueno afirmó que no tiene «sentido» y que «ha descarrilado», a lo que Belausteguigoitia respondió que hay que «normalizar» que los propietarios se pronuncien y que serán ellos los que decidan.

Hay que recordar que la entidad bilbaína está esperando a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronuncie sobre la operación, que ya cuenta con gran parte de las autorizaciones nacionales e internacionales. La pelota está en el tejado de la CNMC, que puede forzar el retraso de la opa hasta verano del año que viene si lleva el análisis a una segunda fase.

Durante el debate, que se produjo en el 'VII Foro de banca' organizado por 'El Economista', el 'country manager' del BBVA señaló que su entidad está colaborando «activamente» con la CNMC, además de defender su postura argumentando que hay suficiente competencia en el sector. González-Bueno, por su parte, y pese a que la opa tiene ya los vistos buenos del BCE y de autoridades de competencia de varios países en los que opera, dio probabilidades «muy bajas» de que fructifique una compra a la que dijo no verle el «sentido» y que «ha descarrilado», afirmó. También dio por seguro que la CNMC llevará el análisis a las fases dos y tres, lo que acabaría provocando la intervención del Gobierno. Entrando más en argumentos, afirmó que la prima ofrecida por el opante, del 30%, es «nula» por la bajada del precio de las acciones del banco bilbaíno y la subida de las del Sabadell, opinando que si la operación saliera adelante en estas condiciones reduciría la competencia.

El responsable del BBVA en España respondió afirmando que serán los accionistas los que expliquen «lo bueno» de la compra. «Lo que a veces resulta o puede parecer excepcional debería ser lo normal, que quien tenga la última opinión respecto a si la oferta es atractiva o no es atractiva sean los propietarios», opinó, comparándolo con que en una finca decidiera el administrador sobre un asunto que atañe a

un vecino.

# La política económica, principal preocupación de las empresas

 La facturación empresarial se ha reducido en el tercer trimestre

# MADRID

Las empresas españolas sitúan la incertidumbre sobre la política económica, los problemas de disponibilidad de mano de obra y el aumento de los costes energéticos como sus preocupaciones principales; todo esto, mientras su facturación se vuelve a contraer, después de un segundo trimestre de alivio. Los datos son del Banco de España, que ayer dio a conocer los resultados de su Encuesta de Actividad Empresarial (EBAE) para el tercer trimestre.

Concretamente, el 29,4% de los empresarios dijeron haber reducido sus ventas, nueve puntos porcentuales más que durante los tres meses anteriores. A su vez, descienden en un 7% las que afirman haber percibido au-

# Factores que inciden sobre la actividad empresarial

Empresas que declaran un impacto negativo o muy negativo de cada uno de los factores sobre su actividad / En porcentaje (%)

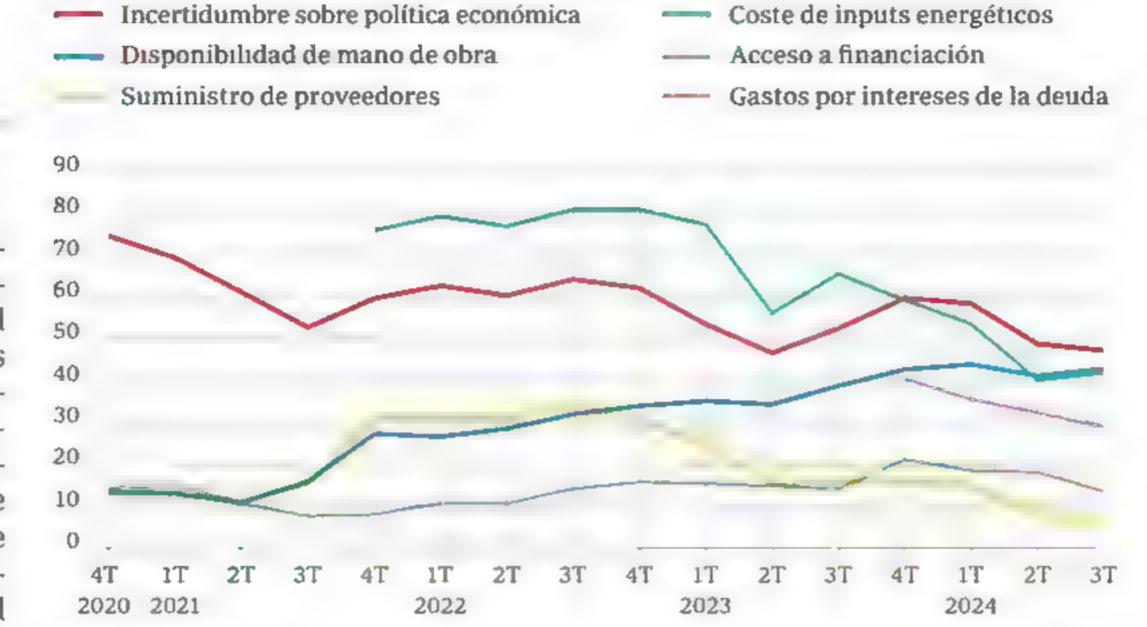

mentos en su facturación, hasta situarse en el 25,4%. En esto último, destacan por lo negativo los datos de la agricultura y el comercio, que encadenan diez y once trimestres consecutivos de retrocesos respectivamente. A pe-

Fuente: Banco de España

sar de todo esto, la contracción es inferior a la que se registró durante los dos años precedentes, y las tendencias para el final de año son positivas y «apuntan a una recuperación de la facturación empresarial», afirmó ayer el supervisor bancario. En relación a las preocupaciones de las empresas, la incertidumbre con la política económica del Gobierno se mantiene como la principal (al 47% les inquieta), aunque por noveno mes consecutivo se observa una ligera reducción en la incidencia de esta variable como factor negativo. El coste energético, por su parte, preocupa negativamente al 42%, dos puntos más que hace tres meses, aunque desde 2023 se observa un descenso en la incidencia de este problema.

# Falta mano de obra

En orden de importancia, la escasez de mano de obra es la segunda preocupación de los empresarios. El 42,8% lo consideran como tal (un 2% más que hace tres meses), y esa percepción no deja de aumentar año a año, especialmente en hostelería (64%) y construcción (56%), las ramas de actividad más afectadas. Por esto último, se lee en el análisis del Banco de España, están entre los que anticipan mayores incrementos de sus costes laborales a un año vista.

Muy a la zaga están la falta de demanda, que perjudica la actividad de el 18,3% de las sociedades, y las dificultades de financiamiento, que afectan al 13,5%. Esta bajada en la inquietud para con los aspectos financieros coincide con el cambio de política del Banco Central Europeo, que en junio empezó a recortar los tipos de interés.























IBEX 35 11 581,00 Año: 14,64% **FTSE 100** 

8.278,44 Año: 7,05% 7.449,44

**CAC 40** 

Año: -1,24%

DOW JONES\*

41.475,97 Año: 10,05%

**MADRID** 

1.134,04 Año: 13,74%

**FTSE MIB** 

DAX 33.569,98 Año: 10.60% 18.633,11 Año: 11,23%

NASDAQ 100\* 19.348,21 Año: 14,99%

EURO STOXX 50

**FTSE LATIBEX** Año: -17,50% | 36,581,76 2.105,4

NIKKEI Año: 9,32% |

S&P 500+ \*Datos a media sesión,

| b | in. | v  | 3 | - |
|---|-----|----|---|---|
| D | Ľ   | A. | J | 5 |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AŇO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acciona         | 129 900 | 172          | 255         | 130,30      | 12790       | 3.76                | 12.96  |
| Acciona Energia | 21,64   | 0.92         | 22,93       | 21,96       | 21 62       | 2,25                | 1799   |
| Acermox         | 9,270   | 0.05         | 13,00       | 9,34        | 9,20        | 3,34                | 5.92   |
| ACS             | 41,000  | 0.59         | 2.09        | 41.18       | 40.56       | 0.12                | 12.60  |
| Aena            | 191.800 | 0,37         | 16,88       | 191.80      | 189 90      | 3 99                | 13,66  |
| Amadeus         | 63720   | 0.50         | 179         | 63,72       | 63,06       | 195                 | 17.15  |
| ArcelorMittal   | 20 510  | 0.00         | 20.09       | 20,60       | 20,36       | 1,98                | 4,50   |
| B Sabadell      | 1.891   | 0.75         | 69.90       | 190         | 1.87        | 1.23                | 719    |
| B Santander     | 4 441   | 0.79         | 1"49        | 4 47        | 4.38        | 2.14                | 5,29   |
| Bankinter       | 79.30   | 0.28         | 36.82       | 798         | 7,91        | 914                 | 8.25   |
| BBVA            | 9 322   | 0.76         | 13 32       | 9 38        | 9.22        | 5.90                | 5.99   |
| Çaxabank        | 5,430   | -0.98        | 4573        | 5, 18       | 5_37        | 722                 | 772    |
| Cellnex         | 36.700  | 0.19         | 2.92        | 36 77       | 36 51       | 0.05                | 118 10 |
| l nagas         | 14,080  | 2.18         | 776         | 14.10       | 1374        | 12,36               | 16.12  |
| Findesa         | 19.835  | -0.23        | 7 15        | 19 97       | 19.76       | 13.03               | 10.81  |
| Ferrovial       | 37780   | +0.47        | 11 12       | 38 04       | 37.64       | 113                 | 3778   |
| Fluidra         | 21,240  | -0.28        | 12 68       | 21.30       | 21 08       | 1.65                | 15.20  |
| Grifols-A       | 10 100  | -1.37        | 34.65       | 10,30       | 10,04       |                     | 8.73   |
| lberdrola       | 13.520  | 0.86         | 13,90       | 1358        | 13.12       | 0.04                | 15.06  |
| Inditex         | 50,380  | 0.00         | 2777        | 50.66       | 50.12       | 0.99                | 21.78  |
| Indra .         | 16.590  | -1:13        | 1850        | 16.78       | 16.14       | 1.51                | 8,57   |
| Inmob. Colonial | 6.430   | 046          | -1.83       | 6.17        | 6,38        | 3.89                | 19 12  |
| IAG             | 2 371   | 0.59         | 33 [3       | 2 38        | 2,35        | 1.27                | 453    |
| Lab. Rovi       | 74.950  | 170          | 2450        | 76.85       | 7105        | 1.47                | 1473   |
| Logista         | 27910   | 0.00         | 14.13       | 28-04       | 2768        | fi 87               | 11.66  |
| Mapfre          | 2,304   | 0.52         | 18 58       | 2,30        | 2 27        | 6,32                | 713    |
| Meran           | 11.810  | EO.3         | 17,10       | 11.81       | 11.71       | 0.07                | 19.20  |
| Naturgy         | 22.980  | -0.09        | -14,89      | 23.12       | 22 98       | 6.09                | 13.13  |
| Puig            | 20 370  | 0.84         |             | 20.63       | 20.21       |                     | 16,23  |
| Red Fleetrica   | 17,390  | 1,22         | 16 63       | 17 15       | 1719        | 5.75                | 1472   |
| Repsol          | 11735   | -1 01        | -12.75      | 11.77       | 11.61       | 767                 | 3.84   |
| Sacyr           | 3,154   | -0,38        | 0.90        | 3.18        | 3,114       |                     | 11.30  |
| Solaria         | 1) 930  | -0.50        | -35.89      | 1219        | 11-9.3      |                     | 12.87  |
| Telefonica      | 4.307   | 160          | 21.87       | 4.31        | 4.22        | 6.97                | 13.26  |
| Unicaja         | 1,152   | -1.87        | 29 14       | 1,17        | 135         | 4.32                | 6.57   |



# SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

# + Los que más suben

| VALOR            | CIERRE | D!A (%) | AÑO (% |
|------------------|--------|---------|--------|
| Nyesa            | 0.0064 | 6.67    | 33,33  |
| Cevasa           | 6,150  | 6.03    | 2.50   |
| OHLA             | 0.290  | 5,53    | 35.45  |
| Bodegas Riojanas | 3.960  | 1.76    | 14,29  |
| Tubacex          | 2,8%)  | 3.96    | 17.13  |
| Tec Reunidas     | 11 650 | 2,92    | 39.52  |
| C. Baviera       | 32,900 | 2.81    | 43,01  |
| Viscolan         | 62,900 | 2,61    | 17,35  |
| Enagas           | 14.080 | 2 18    | 7.76   |
| Metrovacesa      | 8,620  | 2.13    | 6 68   |

# Evolución del Ibex 35



# Los que más bajan

| VALOR          | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|----------------|--------|---------|---------|
| \mper          | 0.093  | 3,14    | 10,65   |
| Urbas          | 0.063  | 2,86    | -20,93  |
| Риза           | 0.332  | 2,06    | 14,48   |
| G. San José    | 4,380  | 2,01    | 26,59   |
| Gestamp        | 2,535  | -1,93   | 27,74   |
| Unicaja        | 1,152  | 1,87    | 29,44   |
| Soltec         | 1.930  | 1.83    | 13 93   |
| CIE Automotive | 25.450 | 1,74    | 105     |
| Pescanova      | 0.354  | 1 67    | 72.68   |
| Squirrel       | 1-175  | 167     | 101     |
|                |        |         |         |

# Mayores subidas y bajadas internacionales

| +            | PRECIO | ) %   | _            | PRECI   | 0 %   |
|--------------|--------|-------|--------------|---------|-------|
| Eurostoxx 5  | 0      |       | Eurostoxx 5  | 0       |       |
| lberdro.a    | 13.52  | 0.86  | Infincon     | 29,05   | -2,50 |
| B. Santander | 4,4405 | 0,79  | Adyen        | 1.284,6 | -2,09 |
| Dow Jones *  |        |       | Dow Jones    |         |       |
| Intel        | 20,485 | 4,20  | Apple        | 215,69  | 3,06  |
| Merck        | 117,3  | 1 92  | Boeing       | 154,51  | 1,44  |
| Ftse 100     |        |       | Ftse 100     |         |       |
| CRH          | 66 820 | 32.63 | Phoenix      | 5 460   | 5,29  |
| kingtisher   | 2.903  | 2,18  | Spiray Sarco | 73.650  | 2,00  |

| Gas natural | 2,36\$ | 2,56% | Brent | 72,51 \$ | 1,26% | Oro 2,581,95\$ | 0,05% |
|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|----------------|-------|
|             | _,     | _,    |       | ,        |       |                | .,    |

| Mercado conti<br>VALOR<br>A. Dominguez | ULTIM. 4 82                            | VAR.<br>DIA<br>0,00 | VAR.<br>ANO<br>360 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| \edas                                  | 24,30                                  |                     | 33,37              |
| Airbus                                 | 129,60                                 |                     | 7,67               |
| Airtificial                            | 0,12                                   | 0,17                | 7,13               |
| Alantra                                |                                        | 1,74                | 2,84               |
| Almırall<br>Amper                      | 8,525<br>0.09                          | -0,99<br>3,14       | 1,19               |
| AmRest                                 | ······································ | 1,35                | 14,59              |
| Aperam                                 | 23,90                                  | 0,25                | 27,53              |
| Applus Services                        | 12.72                                  | 0.16                | 27,20              |
| Arima<br>Atresmedia                    | 8.44<br>4.58                           | 0,71                | 32,91<br>27,30     |
| Atrys                                  | 3,18                                   | 0,63                | 30 89              |
| Audax                                  | 1,83                                   | 1.08                | 40,77              |
| Azkoyen                                |                                        | 0.32                |                    |
| Berkeley<br>B. Riojanas                |                                        | -0,73<br>4,76       |                    |
| Borges                                 |                                        | 0,00                |                    |
| Cevasa                                 | 6,15                                   | 6.03                | 2,50               |
| Cie. Automotive                        | 25,45                                  |                     | 1,05               |
| Cl Baytera                             | 32 90                                  | 2.81                | 43,04              |
| Coca Cola<br>CAF                       | 72 10<br>33 70                         | 1,03                | 19 87              |
| C, Alba_                               | 49,65                                  | 0.40                | 3 11               |
| Deoleo                                 | 0.22                                   | 1.37                | 5,26               |
| Dia<br>Dia                             | 0.01                                   | 0,00                | 8,17               |
| Duro Felguera<br>Ebro Foods            | 0.51                                   | 0,94                | 1761<br>361        |
| Ecoener                                | 3.85                                   | 1.85                | 9 20               |
| Edreams                                | 6 49                                   | 0.92                | 15,38              |
| Elecnor                                | 18 50                                  | 0,43                | 5,37               |
| Ence<br>Ercros                         | 2 92                                   | 0.10                | 3 25<br>41 67      |
| Ezentis                                | 011                                    | 0,70                |                    |
| Faes Farma                             | 371                                    | 0.81                | 18 20              |
| FCC                                    | 13 48                                  | 0.60                | 7 12               |
| GAM Gestamp                            | 1,21                                   | 0,00                | -27,71             |
| G Dominion                             | 2.88                                   | -0.17               |                    |
| Grenergy                               | 3160                                   | -1 00               | 1,05               |
| Grifols B                              | 8.26                                   | 0.84                | -21,71             |
| G. San Jose                            |                                        | -2 01               | 26,59              |
| G. Catalana O.<br>Iberpapel            | 39,35<br>17.80                         | 0.56                | 27,35              |
| inm. del Sur                           | 8.55                                   |                     | 22 14              |
| Lab. Reig Jofre                        | 2,71                                   | -0,37               | 20 44              |
| Lar España                             |                                        | -1,09               | 33,33              |
| Libertas 7<br>Linea Directa            | 1 25                                   | -1.57               | 22.55<br>27.85     |
| Lingotes                               | 7.24                                   | 1,12                | 18.30              |
| Meliá                                  | 6.49                                   | 0.81                | 0.05               |
| Metrovacesa                            | 8,62                                   | 2 13                | 6,68               |
| Miquel <u>y</u> Costas<br>Montebalito  | 12,05                                  | 0 11                | 2,29               |
| Naturhouse                             | 172                                    | 2,08                | 6,17               |
| Veinor                                 | 14,00                                  | 0,85                | 32 58              |
| NH Hoteles                             | 4.14                                   | 1,85                | 131                |
| Nicol Correa<br>Nextil                 | 710                                    | 1,43                | 9,23               |
| Nyesa                                  | 0,30                                   | 6,67                | 33,33              |
| OHLA                                   | 0,29                                   | 5,53                | -35,45             |
| Or <u>yzon</u>                         | 1,88                                   | 0,74                | 0,42               |
| Pescanova                              | 0,35                                   | 1,67                | 72,68              |
| PharmaMar<br>Prim                      | 42,00<br>10,75                         | 1,13                | 2,24               |
| Prisa                                  | 0,33                                   | 2,06                | 14.48              |
| Prosegur                               | 1,81                                   | 0.11                | 2,95               |
| Prosegur Cash                          | 0,56                                   |                     | 3,91               |
| Realia<br>Renta 4                      | 0.99                                   | -1,58<br>0,93       | -6,23<br>5,88      |
| Renta Corp.                            | 0,77                                   | 1,32                | -4.25              |
| Soltec                                 | 1,93                                   | -1,83               | -43,93             |
| Squirrel                               | 1,48                                   | -1,67               | -1,01              |
| Talgo                                  | 3,48                                   | 0,14                | -20.84             |
| F Reunidas<br>Fubacex                  | 11,65<br>2,89                          | 2 92<br>3,96        | 39 52<br>17,43     |
| Tubos Reunidos                         | 0,59                                   |                     | 8,37               |
| Lrbas                                  | 0,00                                   | 2,86                | 20,93              |
| Vidrala                                | 97,10                                  | 0,10                | 3,52               |
| Viscofan                               | 62,90                                  | 2,61                | 17,35              |

0.71 0.00

Vocento

29,45

### Precio de la electricidad Mercado mayorista **MEDIA DIARIA** 25,70 € MWh 17 9.2024

# Cifras económicas

|           | EPC  | PIB  | PARO | TIPOS |
|-----------|------|------|------|-------|
| España    | 2,20 | 2,90 | 1150 | 4,25  |
| Zona euro | 2,20 | 0,60 | 7,60 | 4.25  |
| ELLL      | 290  | 3,10 | 4,30 | 5,25  |
| Japón .   | 2.70 | 0.80 | 2,70 | 0.00  |
| Sulza     | 1,30 | 0.80 | 4,20 | 1,25  |
| Canada    | 2,50 | 0,90 | 6,40 | 450   |

# Divisas

| L/1 / 1DMO           |           |
|----------------------|-----------|
| Valor de             | 1 curo    |
| Dolares USA          | 1,112     |
| Libras esterlinas    | 0,843     |
| Francos suizos       | 0.940     |
| Yenes japoneses      | 156,614   |
| Yuanes chinos        | 7,890     |
| Forint hungaros      | 394 105   |
| Dolares canadienses  | 1,513     |
| Coronas noruegas     | 11,810    |
| Coronas checas       | 25,155    |
| Pesos argentmos      | 1.069,120 |
| Dólares australianos | 1,651     |
| Coronas suecas       | 7.462     |
| Zioty Polaco         | 4,277     |
| Dolar Neozelandes    | 1,798     |
| Dolar Singapur       | 1,442     |
| Rand Sudafricano     | 19610     |
| Rublos rusos         | 101.652   |
|                      | 41        |

# Euribor

Prima de riesgo

| VALOR    | LILTIMO | ANTERIOR | DIF PTOS. |
|----------|---------|----------|-----------|
| Aldia    | 3,663   | 3,66 1   | -0,001    |
| 1 mes    | 3.105   | 3,136    | -0,031    |
| 12 meses | 2.918   | 2,929    | 0.019     |
|          |         |          |           |

### Renta fija española

| Interés<br>medio        | Interés<br>medio         |
|-------------------------|--------------------------|
| Ultimas subastas        | Letras a 12 meses 2.970% |
| Letras a 3 meses 2,860% | Bonos a 3 años 2,535%    |
| Letras a 6 meses 3,242% | Bonos a Saños 2 S82%     |
| Letras a 9 meses 3,027% | Obligac a 10 años 3,042% |
| 7C 1: 100 7 1111207 111 |                          |
| Mercado secundario      | Rent. (%) Var. dia (%)   |
| Bono alemán             | 2,12 -1,30               |
| Bono español            | 2.92 -0.95               |

# **EMPRESAS EN BREVE**

79.50

-0.00

# OHLA extiende hasta el jueves el plazo para que sus acreedores aprueben un retraso en el próximo cupón

La constructora española OHLA ha ampliado hasta el próximo jueves, 19 de septiembre, el plazo para que los titulares de sus bonos de deuda aprueben un retraso en el pago del próximo cupón, con el fin de ganar tiempo para negociar la entrada de nuevos fondos en su estructura de capital. En agosto la compañía cerró un acuerdo con Excelsior para elevar de 100 a 150 millones la ampliación propuesta para afrontar la refinanciación de sus bonos.

# ABC MADRID

# La bombona de butano vuelve a encarecerse, hasta los 15,93 euros

El precio de venta al público de la bombona de butano aumentará un 3,85% a partir del martes, hasta los 15,93 euros, acabando con la tendencia de descensos que la había llevado a encadenar dos revisiones a la baja. Así se lee en una resolución del BOE, pues hay que recordar que el precio de este producto no está liberalizado. ABC MADRID



Un paciente de ELA en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, actualmente centro de atención para estos pacientes // ISABEL PERMUY

# La ley ELA dará ayudas a los enfermos desde el diagnóstico

- El texto establece un máximo de tres meses para revisar el grado de discapacidad y de dependencia
- ▶PP, PSOE, Sumar y Junts sellarán hoy en el Congreso una norma que tendrá un coste aproximado de 200 millones

ELENA CALVO / EMILIO V. ESCUDERO MADRID

a ley ELA establecerá que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tengan reconocida la discapacidad en grado igual o superior al 33% desde el mismo momento de su diagnóstico. Además, el texto también implanta que habrá un máximo de tres meses para revisar este grado, plazo que comenzará a contar desde el momento en el que el paciente lo solicite, de manera que no podrán pasar más de 90 días para que llegue la resolución. También esta agilización se aplicará para la calificación y revisión del grado de dependencia, tal como establece el texto que han acordado PP, PSOE, Sumar y Junts, junto a los repre-

sentantes de las asociaciones de pacientes, al que ha accedido ABC y que previsiblemente se sellará hoy en el Congreso de los Diputados.

La norma, titulada Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible; se aplicará a todas las personas con ELA desde su entrada en vigor. Pero el texto recoge una serie de condicionantes que establecen los pacientes «que padezcan otros procesos neurológicos irreversibles y de alta complejidad en su cuidado» que también se beneficiarán de la misma al tener sus enfermedades un desarrollo similar al de la esclerosis lateral amiotrófica. Así, la ley se aplicará también a los enfermos que tengan

una condición irreversible y con una reducción significativa de supervivencia, que no hayan tenido una respuesta significativa al tratamiento o para los que no exista terapia que vaya a mejorar el pronóstico, que necesiten cuidados sociales y sanitarios complejos, especialmente en el ámbito domiciliario y que tengan una rápida progresión.

Además, la norma abre la puerta a que se acojan pacientes de otros procesos o enfermedades no neurológicas que cumplan con todos esos condicionantes. En la misma línea, una disposición adicional del texto obligará al Gobierno a que en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) apruebe un reglamento en el que concrete los criterios y desarrolle un anexo con un listado de enfermedades para los que será de aplicación la ley.

Para cumplir con los plazos previstos, el texto recoge en otra disposición

**PSOE** y Sumar ceden y el texto prevé cuidados especializados 24 horas, demanda de los pacientes recogida por PP y Junts

que todas las administraciones dotarán a los equipos que se encargan de la calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de los recursos necesarios para poder hacerlo. Aunque la norma no habla de cantidades concretas, sí se refiere a que los derechos, prestaciones y recursos de carácter social derivados de la ley se financiarán a cargo de la ley de Dependencia. Los pacientes estiman que tendrá un coste de unos 200 millones de euros.

El texto es el resultado del acuerdo entre los partidos del Gobierno, PP y Junts, que habían presentado por separado tres proposiciones de ley ELA. La del PSOE y Sumar no contaba con el beneplácito de las asociaciones de pacientes, pues no incluía la principal reclamación que sí habían recogido los populares y Junts: la atención especializada de 24 horas para los enfermos. En el texto final si se incluye este aspecto, que conllevará además formación para los cuidadores o la incorporación en la cartera de servicios de la fisioterapia a domicilio.

Pero la ley obliga a definir otros aspectos tras su aprobación. En el plazo máximo de un año tras su entrada en vigor, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -del que forABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SOCIEDAD 35

# Garantizar el suministro de luz a electrodependientes

El texto resultante de las tres propuestas que llevaban meses en el Congreso de ley ELA establece en una disposición adicional la elaboración de un estudio sobre nuevas ayudas para las personas en situación de electrodependencia. En concreto, será el Gobierno junto a las comunidades autónomas el que deberá analizar la «conveniencia y oportunidad» de aprobar otras posibles ayudas.

Entre estas se valorarán situaciones como la garantía de que a estas personas no se les pueda suspender el suministro eléctrico; el establecimiento de la obligación de que las compañías eléctricas notifiquen, con la mayor antelación posible, aquellos cortes programados e inevitables en el suministro; el acceso a mayores bonificaciones en la tarifa eléctrica o la puesta a disposición de dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida.

man parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas— deberá adoptar un acuerdo para homogeneizar las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los pacientes que se desplacen de comunidad autónoma para recibir asistencia sanitaria, así como de sus familiares. También se creará una estructura de investigación sobre ELA que formará parte del Instituto de Salud Carlos III, así como un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas para conocer la realidad de la enfermedad.

# Debilidad del Gobierno

El Partido Popular ha examinado con lupa el texto recibido el pasado viernes por parte del Gobierno, sobre todo, reconocen fuentes del PP, por la «falta de confianza que hay en todo lo que llega del Ejecutivo». Una vez revisado, los populares darán hoy el visto bueno al documento que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas, después de que la letrada de la comisión eleve a la Mesa un oficio en el que se comunicará el acuerdo de los grupos proponentes para juntar las tres proposiciones en una. Escrito que llevará el nuevo título -especificando que se trata de una ley para los enfermos de ELA- y en el que se recogen la mayoría de las exigencias que aparecían en la iniciativa presentada por el PP en marzo.

El hecho de que el Gobierno haya tenido que negociar su propuesta con el Partido Popular y con Junts saca a la luz la debilidad parlamentaria que atraviesa el Ejecutivo, incapaz de sacar adelante su texto y obligado a consensuar la ley con el PP.

# La OMS critica a España por el uso de terapias que no funcionan

Destaca que el sistema es bueno pese a invertir menos que otros países

ELENA CALVO MADRID

España cuenta con más médicos que la media de la Unión Europea. Sin embargo, la escasez en algunas especialidades, como Familia, lleva a que cada vez queden más plazas sin cubrir, con el consiguiente perjuicio para los pacientes. Y así lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nuestro país: la falta de facultativos en Atención Primaria y las previsiones que indican que esta situación se agravará en el futuro es un problema al que las autoridades deben prestarle atención.

Este es uno de los aspectos que resalta el informe 'Análisis del sistema sanitario español' del Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria de la OMS Europa, presentado ayer en el Ministerio de Sanidad. En el mismo, se destaca que aunque el sistema sanitario español destaca por su universalidad, hay margen de mejora en algunos aspectos. Uno de ellos es la reducción de las listas de espera, que «han aumentado la percepción entre la población de que el acceso al sistema sanitario es deficiente, lo que puede aumentar las desigualdades», avisa.

# Una brújula para mejorar

La OMS también considera que España debe mejorar su atención a la salud mental de la población. Señala que la prevalencia global de estas enfermedades ha aumentado en un 44% entre 2015 y 2022, especialmente de ansiedad y depresión, mientras el número de psiguiatras creció solo un 17% entre 2015 y 2019, pasando de 3.455 a 4.064. También lo hizo la prescripción de psicofármacos, especialmente de antidepresivos. De hecho, nuestro país fue el segundo mayor consumidor de ansiolíticos prescritos de la UE en 2021. Por ello, lamenta la escasez de recursos en el sistema sanitario para tratar este problema. La escasa disponibilidad de psicólogos y psiquiatras, así como los largos tiempos de espera para la atención son «una barrera importante» para acceder al tratamiento de salud mental, remarca el informe.

«Este informe es una brújula que nos marca el camino hacia donde tenemos que llegar y las brechas que tenemos que cubrir para tener un sistema más fuerte, robusto y eficiente», señaló por su parte la ministra de Sanidad, Mónica García. Además



Sala de espera de las urgencias de un hospital // VALERIO MERINO

anunció un nuevo plan de acción para el primer escalón de la atención sanitaria «que abordará los desafíos y garantizará que nuestra Atención Primaria siga siendo un modelo de eficacia y equidad».

El informe también pone de manifiesto las «necesidades insatisfechas» de los pacientes españoles en cuanto a la salud bucodental y visual. En este sentido, García aseguró que su departamento sigue trabajando en ampliar estos servicios en la cartera de la sanidad pública.

El análisis habla también de «diferencias sistemáticas» en la utilización de tratamientos, con una «infrautilización» de tratamientos que se han considerado eficaces frente al «uso excesivo» de otros que no lo son. La OMS avisa asimismo a España de que debe profundizar en las políticas dirigidas a abordar los determinantes de la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad entre las poblaciones más jóvenes.

La organización insiste en que aunque la lista de deberes parece larga, la

La organización pide a España mejorar el tratamiento de la salud mental y reducir los tiempos de espera

mayoría de estos retos son comunes a todos los sistemas sanitarios europeos. De hecho, la directora general para la Salud de la Comisión Europea, Sandra Gallina, hizo hincapié en que los resultados sanitarios de España son «bastante buenos» pese a que cuenta con un menor gasto sanitario que la media de los países de la UE. Según los datos del organismo, en 2021 nuestro país invirtió el 10,7 por ciento de su PIB en sanidad, por encima de la media de la UE (9,37%) pero por debajo de otros países como Reino Unido (12,4%), Francia (12,3%) o Alemania (12,9%). Sin embargo, España está por debajo de la media de los países de la Unión Europea en cuanto al gasto sanitario per cápita. Aunque este creció de los 3.984 dólares de 2019 hasta los 4.368 en 2021, es algo inferior a los 4.733 que destinan de media los países de la UE y muy inferior al de otros países como Suiza (8.998 dólares), Alemania (7.607) o Francia (6.330).

España también se sitúa a la baja respecto a la media europea en cuanto al cribado en algunos tipos de cáncer. Aunque los programas de detección han aumentado en los últimos años, la OMS advierte de que hay diferencias entre clases sociales, siendo mayores las coberturas en las poblaciones con mayor renta. Estas diferencias, sostiene el informe, también se dan entre comunidades autónomas.

# Boris deja más de una decena de muertos en Centroeuropa

 Las peores inundaciones en décadas provocan miles de evacuados

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLÍN

En Austria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia el agua ha causado estragos, roto diques, inundado barrios enteros y matado al menos a 17 personas. Otros siguen desaparecidos. Detrás está Boris, una borrasca con lluvias inusualmente intensas que ha barrido Centroeuropa. «Ha sido difícil manejar ese tipo de furia de la na-

# SAEZPRIMERO, S.A.

Convocatoria Junta General

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sabadell, avenida Francesc Macia número 60 6º planta el día 21 de octubre de 2024 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

Primero.— Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.— Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.— Renovación del cargo de administrador.

Cuarto. - Ruegos y preguntas.

Quinto. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General que quedan a su entera disposición.

Sabadell, 12 de septiembre de 2024.

El administrador, Grupo Castrofills asociados, SL, representada por **Doña Maria Trinidad** Castro Sáez.

# FE DE ERRATAS CLUB DE VACACIONES Senior S.L. INFORMA

Por un error tipográfico en nuestro foileto VACACIONES ECONÓMICAS EDICIÓN SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025 se han publicado unos precios incorrectos correspondientes ar página 52, Estancia en Roma con salidas 23, 30 de marzo, 11, 25 de mayo con origen desde Cataluña y Baleares, precio correcto de 985€, página 39, Ciudades Imperiales con salida 6 de junio 2025 con origen Cataluña y Baleares, precio correcto de 1 560€

ANTIGÜEDADES
COMPRO MUEBLES
Pinturas, espejos, relojes, monedas
joyería. Vacío pisos. Visito pueblos.
638 340 306

turaleza», resumió ayer el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu.

Hasta ahora, la tormenta ha causado tres muertes en Austria. Los equipos de rescate hallaron ayer los cuerpos de un hombre de 70 años y otro de 80 en sus casas en Baja Austria, víctimas de las masas de agua dentro de los edificios. El domingo, un bombero falleció mientras bombeaba un sótano. En St. Pölten han caído 360 litros por metro cuadrado desde el miércoles, unos 50 litros más que en el anterior mes récord de junio de 2009. En el este del país prevalece el estado de emergencia y más de 1800 edificios han sido evacuados. El tráfico rodado está bloqueado en numerosos puntos. igual que en otros países afectados.

En la República Checa, la policía informó ayer de las primeras tres muertes y al menos siete personas han muerto en Rumanía. El número de fallecidos asciende a cuatro hasta el momento en Polonia, donde la situación es devastadora. Para dar más poderes a las autoridades, el Gobierno de Varsovia ha declarado el estado de catástrofe en una reunión de crisis del gabinete por las peores inundaciones en décadas. En la pequeña ciudad de Klodzko, en la Baja Silesia, calles enteras están bajo el agua. Glucholazy, en la región de Opole, ha soportado hasta dos metros de agua. En Nysa, en la región de Opole, el agua del Glatzer Neisse penetró en el hospital local y el alcalde de Klodzko todavía se necesita ayuda. «Necesitamos urgentemente agua potable y alimentos no perecederos para el centro de acogida de evacuados», pidió por radio. La mitad de la ciudad sigue sin electricidad desde el domingo. El ministro de Educación polaco ha cerrado

Algunas zonas de Alemania esperan lluvias persistentes a lo largo de hoy. «Nos estamos preparando para lo peor» unas 420 escuelas en cuatro provincias.

El nivel del agua también está aumentando en el este de Alemania y en Dresde el nivel de colapso de los refuerzos del Elba, los 6 metros, se alcanzó la noche del domingo. A modo de comparación, el nivel normal del Elba en el ancho de Dresde es de unos 2 metros y, durante la inundación del siglo de 2002, alcanzó los 9,40 metros. Como prevención, se levantaron ayer muros de sacos de arena, pero el puente Carola, parcialmente derrumbado la semana pasada provocarán una acumulación de agua de entre 30 a 50 centímetros adicionales. Las fuertes nevadas en los Alpes bávaros también aumentan el riesgo de avalanchas en las zonas más altas. Por encima de unos 1.200 metros se ha formado una capa de nieve de un metro de espesor que podría derretirse con el aumento de temperatura y redundar e inundaciones en los valles. «Nos estamos preparando para lo peor», confirmaban anoche las autoridades de Brandeburgo, donde amenazan con desbordarse el Neisse, el Oder y el Elba. Hoy lloverá de forma persistente y el gobierno ha prometido su apoyo.

En la República Checa, tres personas han muerto. En la frontera con Polonia, la situación en la presa de Miedzygorze es crítica y ha comenzado a desbordarse, evacuándose docenas de pueblos.



Los bomberos se mueven en canoa por las inundaciones en Rust im Tullnerfeld, Austria // AFP

# **MONASTERIO DE BELORADO**

# El arzobispo de Burgos inicia el desahucio de las nueve exclarisas

JOSÉ R. NAVARRO PAREJA MADRID

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio para el monasterio de Belorado interpuso ayer una demanda de desahucio a las nueve exreligiosas excomulgadas que permanecen en el convento. La demanda es consecuencia de la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las diez

religiosas cismáticas declarada por la archidiócesis de Burgos el pasado 22 de junio, «tras la investigación previa canónica, y tras agotar los recursos que les invitaban a reconsiderar su salida de la Iglesia católica», según la nota hecha pública por la diócesis. «A partir de ese momento, dichas exreligiosas carecen de título legal para habitar los in-

muebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban», añaden.

En la misma nota también explican que «después de un período prudencial de espera, comprobado que no ha habido ningún intento de reconsideración por parte de las exreligiosas, los servicios jurídicos han procedido a interponer la demanda correspondiente ante el Juzgado de Briviesca».

Comienza un largo procedimiento de desahucio, que habitualmente dura «no menos de nueve meses», pero que en este caso, según los expertos consultados por ABC, podría prolongarse «dos o tres años», dada su complejidad. SOCIEDAD 37



Una clase de alumnos de Primaria estudian en euskera en un colegio en Guernica // REUTERS

# El Gobierno vasco quiere que las extraescolares sean en euskera

Siguen la senda del Govern, que destina 5,3 millones a 'catalanizar' el ocio del alumnado

GERARD BONO / ESTHER ARMORA BILBAO / BARCELONA

El Gobierno vasco dio ayer otro paso que, en política lingüística, cada vez le acerca más al modelo catalán: las extraescolares se impartirán en euskera en todos los municipios de la comunidad autónoma. O esa es la voluntad que ayer dejó clara Ibone Bengoetxea Otaolea, vicelendakari primera y consejera de Cultura, Deporte y Política Lingüística. Bengoetxea, que no concretó ni una palabra sobre cómo se adaptarán las centros educativos a esta nueva me-

dida, reconoció que la lengua cooficial del País Vasco había experimentado un crecimiento, pero también matizó que es «necesario» que el euskera dé un «salto cualitativo en el uso social».

Según la consejera, la cultura vasca estaría «amenazada por la globalización» y la decisión de arrinconar el castellano es su fórmula para «activar el interruptor», «crear conexiones» y así sentirse orgullosos de lo hecho «'made in Euskadi'». El Partido Popular, por su parte, pidió ayer al lendakari que «piense más en los intereses de los jóvenes vascos». Laura Garrido Knörr, la portavoz de los populares en el Parlamento vasco, afirmó, en declaraciones a ABC, que «la estrategia cultural del lendakari pivota sobre la política lingüística» y añadió que estas medidas «van en el ADN del nacionalismo, pero el PSE en el gobierno asiste como convidado de piedra».

A nivel nacional, el partido de Alberto Núñez Feijóo le exigió ayer a Pradales que mire «sin prejuicios» su propuesta de una PAU común, pero el lendakari –y su equipo – demostraron tener sus esfuerzos centrados en la conquista idiomática de las extraescolares.

La educación no es, en cualquier caso, el único campo donde el impulso del euskera constituye una de las políticas que más prisa se ha dado el gobierno autonómico en poner en marcha. Hace sólo dos meses, decenas de profesionales sanitarios se manifestaron frente a la Consejería de Salud contra la «euskaldunización» de la sanidad por las exigencias lingüísticas para acceder a las plazas públicas, que se han endurecido notablemente. Sanidad, aulas y, aho-

ra, también fuera de las aulas. Con lo anunciado ayer, Pradales sigue la senda marcada por Cataluña en su estrategia para impulsar el uso de la lengua autonómica en todos los ámbitos educativos y en el ocio del alumnado. En 2018, cuatro décadas después de arrancar la inmersión lingüística en catalán, la Generalitat decidió revisar el modelo de lenguas en la enseñanza «para adaptarlo a la nueva realidad social y lingüística de las aulas» derivada del impacto de la inmigración. Entre los objetivos perfilados, figuraba el de reforzar el uso del catalán en el ámbito lectivo, pero también, el de extender, con la complicidad de los ayuntamientos, la inmersión al ámbito social de los alumnos, es decir, a las extraescolares y las actividades de ocio, a través de los denominados Planes Educativos de Entorno.

En noviembre de 2023, el Govern aprobó una partida de 5,3 millones de euros dirigida a desplegar su plan para 'catalanizar' el ocio y las extraescolares de los alumnos, que fue definido por la administración autonómica como «una propuesta de cooperación educativa entre el departamento de Educación y las entidades municipales y que tiene como objetivo conseguir el éxito educativo de todo el alumnado y contribuir a la cohesión social mediante la equidad, la educación intercultural, el fomento de la convivencia y el uso de la lengua catalana».

#### «Reconducir» a los alumnos

En las instrucciones dirigidas a los docentes a través de los comisarios lingüísticos creados por orden de la Generalitat en los centros hay, tal como denunció ABC, directrices explícitas para que el catalán sea la única lengua de uso en el ámbito educativo, aunque no sean actividades lectivas. La voluntad es la de controlar que alumnos, profesores y monitores de comedor y extraescolares se expresen sólo en catalán, «reconducir» a aquellos estudiantes que no lo usen en el patio y «priorizar» su aprendizaje frente al resto de materias en la acogida de alumnos inmigrantes. También se dirigen a las familias que no lo dominan y les instan a hablarlo «por el bien de sus hijos».

# Feijóo impulsará una ley para que la educación de 0 a 3 años sea gratuita en toda España

DAVID MAROTO / B. L. ECHAZARRETA VALENCIA / MADRID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que llevará la propuesta de una nueva ley de conciliación al Congreso de los Diputados. Esta norma, que se presentará este mismo mes, pretende extender la educación gratuita de 0 a 3 años a todas las comunidades de España. Como ya avanzó este diario, la gratui-

dad en estos niveles de enseñanza está vigente -aunque con diferentes grados de ambición- en cada una de las doce autonomías en las que los populares se encuentran en el poder.

Sin embargo, además de la extensión de este modelo, el principal partido en la oposición pretende que la educación de 0 a 3 años se cofinancie al 50% por el Estado y las comunidades autónomas. «Para los Presupues-

tos Generales supone 2.000 millones de euros, más otros 2.000 de las autonomías. Esto marcará un antes y un después en la educación de nuestro país», ha precisado Feijóo. Así, la iniciativa traería un ahorro para regiones como Galicia o Castilla y León, donde son las comunidades las que, en solitario, lo están financiando al 100%.

En su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo fue uno de los primeros en aplicar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil y este curso escolar que arranca en las aulas gallegas será el tercero que cubre al 100% de los centros, sea cual sea su titularidad.

En este sentido, el líder de los populares resaltó la «conquista social» que supone la aplicación de este modelo en la Comunidad Valenciana, pues han sido «los únicos en España», que han logrado, en un sólo curso, implantar la gratuidad, tanto en centros públicos como privados.

#### «Doble libertad»

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha incidido en la «doble libertad» de la que pueden disfrutar los padres, tanto por el hecho de escoger el centro, como el momento de la escolarización de sus hijos, algo que juzga «fundamental para la conciliación laboral y familiar, para la corresponsabilidad en los hogares y para la estimulación temprana de los alumnos en las aulas».

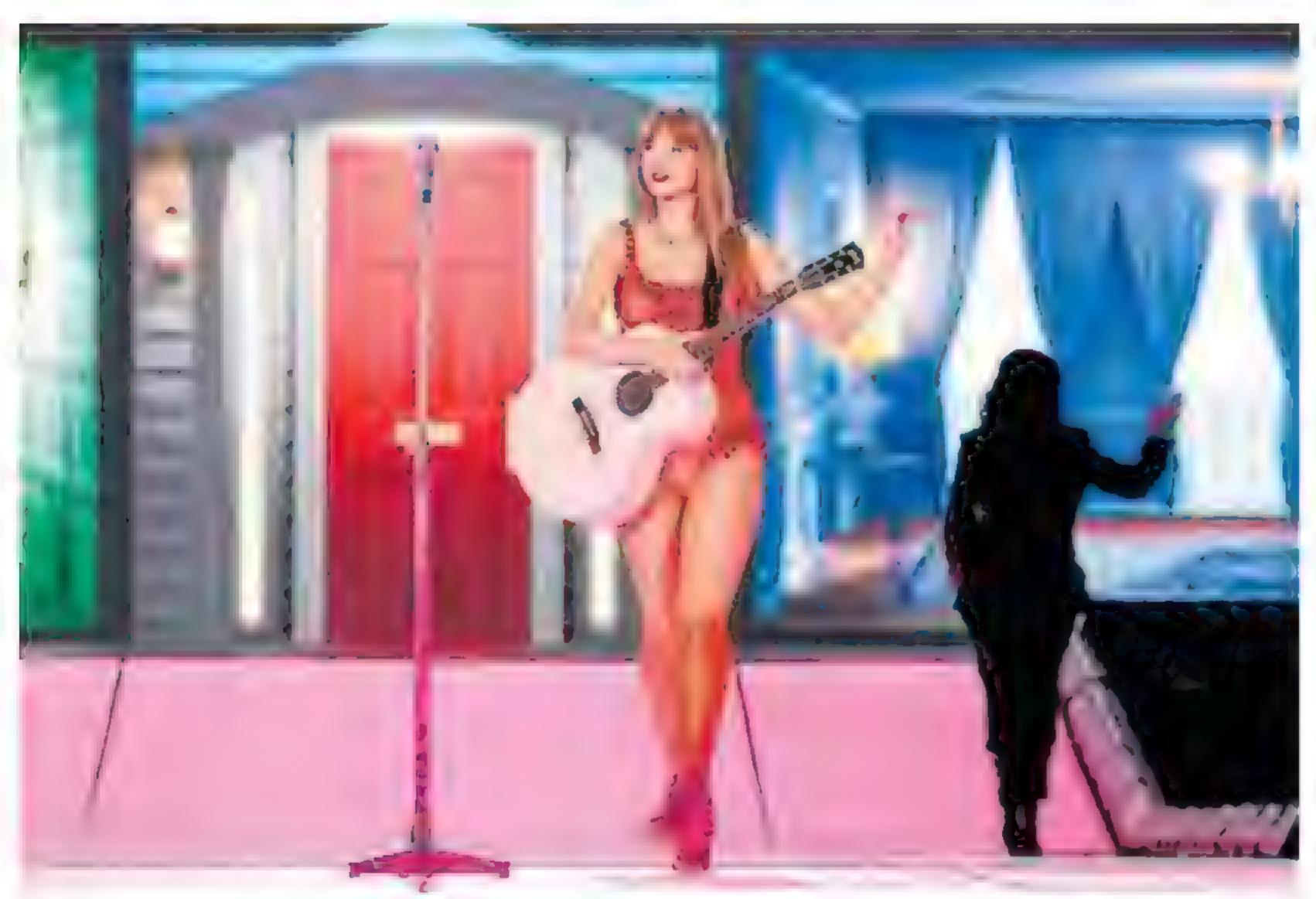

Swift, durante un concierto en Polonia. A su lado, una bailarina cuya silueta las redes confundieron con la de Harris // EFE

The White Stripes demanda a Trump por usar su música y el registro de votantes se dispara después de que Taylor Swift manifestase su apoyo a Kamala Harris

Casi todos contra Trump: el pop entra en campaña

**DAVID MORÁN BARCELONA** 

xiste en Spotify una lista titulada 'Songs Trump Can't Legally Play At His Rallies' que recopila casi todas las canciones que sus autores o sus albaceas han prohibido expresamente utilizar a Donald Trump en sus mítines y actos de campaña. La colección es larga, más de tres horas y media de música, e incluye desde 'American Girl' de Tom Petty a Rumour Has It' de Adele; desde el aria final de "Turandot' a "The Winner Takes It All' de ABBA. Está ahí también 'My Heart Will Go On', turbobalada de Céline Dion que llegó con portazo y extra de picante irónico. «De verdad, ¿esa canción?», tuiteó Dion el pasado mes de agosto tras descubrir que su gran éxito, tema central de la catastrófica y cataclísmica 'Titanic', sonó sin permiso

durante un acto de Trump y J. D. Vance en Montana. De verdad, sí. A la vuelta de la esquina (y del iceberg), unas elecciones presidenciales en las que el pop ha vuelto a pedir la vez para decir la suya.

También en agosto, poco después de su encontronazo con la canadiense, Trump invitó a Robert F. Kennedy Jr. a subir al escenario durante un acto en Arizona mientras atronaba 'My Hero', de Foo Fighters. Tampoco entonces pensó nadie en pedir permiso, por lo que Dave

A favor de Harris se han posicionado, además de la todopoderosa Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks, Cardi B y Pink

Grohl y los suyos no tardaron en denunciar la apropiación de la canción y anunciar que donarían todos los beneficios generados por la canción a la campaña de, bingo, Kamala Harris. Y como no hay dos sin tres, el 3 de septiembre un juez federal prohibió a Trump seguir utilizando 'Hold On, I'm Comin', fogoso himno soul cantado por Sam & Dave y coescrita por Issac Hayes. Hasta ese momento, la canción había sonado 134 veces en actos políticos de Trump. Ayer mismo, segundo mazazo consecutivo, un juez de Manhattan condenó al candidato republicano por violación de derechos de autor al utilizar 'Electric Avenue', de Eddy Grant, sin su permiso.

Según recuerdan asociaciones como Ascap (American Society of Composers, Authors and Publishers) y ARA (Artist Rights Alliance), la música que se reproduce en eventos públicos requiere de una licencia obtenida a través de organizaciones de derechos de ejecución como BMI y Ascap. Se trata de licencias genéricas que permiten el uso de repertorios completos (BMI, equivalente estadounidense a la SGAE, gestiona más de 22 millones de canciones) y del que los autores pueden reclamar la eliminación de sus composiciones para su uso en campañas específicas.

# Disputas legales

Otro caso reciente, el de los White Stripes y su 'Seven Nation Army', evidencia que con Trump la cosa va más allá de la disputa legal y los derechos de autor: una vez más, los astros del pop y el rock han entrado en campaña y se han levantado en armas contra el candidato republicano. Así, mientras a Trump se le acumulan las cartas de cese y desistimiento por uso indebido de canciones, en los mítines de Harris suenan, sin que nadie proteste, temas de Bruce Springsteen, Kendrick Lamar, Eminem o Lil John. Incluso Beyoncé le ha cedido 'Freedom' para que la utilice como himno de campaña.

«Ni se les ocurra pensar en usar mi música, fascistas», amenazó Jack White, cabeza visible y parlanchina de The White Stripes, cuando 'Seven Nation Army', himno futbolero y 'loloizante' que hizo millonarios a los de Detroit, apareció hace unas semanas en una vídeo de campaña de Trump. Acto seguido, la puntilla. «Esta máquina demanda a los fascistas», dejó escrito White el pasado lunes en su cuenta de Instagram bajo una foto con la primera página de la demanda. Jun-

to a las cuestiones legales, la constatación de que The White Stripes, Jack y Meg Whi-

te, «se oponen vehementemente a

las políticas adoptadas por el demandado Trump cuando era presidente y a las que ha propuesto para el segundo mandato que pretende».

La proximidad de las elecciones del

Donald Trump baila durante un mitin en Las Vegas // EFE

CULTURA 39

# Maná 'borra' a Nicky Jam por su apoyo a Trump

El apoyo de Nicky Jam a Donald Trump empieza volverse en su contra. Poco después de que la estrella de la música urbana, colomboestadounidense de origen puertorriqueño, apareciese en un mitin del candidato republican, la banda mexicana Maná anunció su intención de retirar de todas las plataformas de streaming De pies a cabeza', colaboración con Jam de 2016. «Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente», alegaron los mexicanos el domingo a través de Instagram. «Maná no trabaja con racistas», podía leerse en el encabezado. Ayer por la tarde, sin embargo, la canción seguía sumando escuchas en Spotify.

5 de noviembre ha recrudecido el debate y confirmado que los astros del pop votan por Harris. O contra Trump. Al republicano, es cierto, le respaldan desde el reguetonero puertorriqueño Anuel AA al cantante de country Billy Ray Cirus pasando por rapmetalero Kid Rock o el siempre volátil Kanye West, pero a Harris le ha tocado el gordo después de que Taylor Swift anunciase oficialmente su apoyo a la candidata demócrata. «Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan alguien que los defienda», compartió la autora de 'All Too Well' tras el debate. ¿Firmado? «Mujer con gato sin hijos».

A favor de Harris se han posicionado también Olivia Rodrigo, Stevie Nicks, Cardi B (que dijo que no votaría por Biden), Charli XCX, Pink y Stevie Wonder, pero como bien saben John Kerry y Hilary Clinton, una cartel musical de primera no es garantía de casi nada. De poco le sirvió al primero, la gira 'Vote For Change', en la que artistas como Bruce Springsteen, Pearl Jam y Neil Young intentaron movilizar el voto anti Bush.

Está por ver cómo acabará la historia con Harris, pero si algo ha conseguido es movilizar a su favor artistas que, como Swift o Rodrigo, cuentan con inmensas bases de fans y, por tanto, de votos potenciales. Como muestra, ese incremento de entre el 400 y el 500 por ciento en el registro de votantes del que informaba la CBS justo después de que Swift anunciase su apoyo a Harris. Según la agencia federal General Services Administration, las palabras de la cantante llevaron a más de 400.000 personas a visitar la web vote gov en pocas horas.

# Sumar, contra los toros y el PSOE: «Esto va del derecho a decidir»

► Se celebraron unas jornadas más antisocialistas que antitaurinas

KARINA SAINZ BORGO



Plurinacional, antitaurina y anti-PSOE. Si algún rasgo predominó en la jornada 'Tauromaquia y Siglo XXI' organizada por Sumar -grupo plurinacional, a efecto de todas las menciones- fue una entusiasta contestación tanto a los taurinos como a sus socios de gobierno. Desde la prohibición de público infantil en los eventos taurinos, pasando por una legislación audiovisual que prohíba la difusión de corridas de toros en la televisión púbica, hasta la abolición de la ley del Patrimonio para dar marcha atrás a la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural español.

Después de cuatro horas de jornadas -realizadas en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados- el ministro de Cultura Ernest Urtasun apareció junto a Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. «Cuando decidí suprimir el Premio Nacional de la Tauromaguia, me llamaron censor», dijo Urtasun. «Somos mayoría los españoles a favor de la vida y la ley 18/2023 que financia la tortura fue una imposición ideológica. El Ministerio de Cultura no va a financiar el maltrato animal con dinero de todos y todas», insistió. «En medio de una ola reaccionaria, queremos convertir a España en una isla. Estamos ante una legislatura de oportunidad. Estamos convencidos de que la sociedad española quiere festejos libres de tortura animal. Esta iniciativa legislativa popular de abolir la tauromaquia se va a convertir en ley», aseguró Errejón.

# Vicepresidente torero

«En la dictadura de Primo de Rivera no se permitía la entrada de niños a los espectáculos de tauromaquia. Creo en la plurinacionalidad del Estado, pero no tengo ninguna duda de que no hay ninguna agenda territorial, ecologista, que no esté por encima del interés de la infancia», aseguró Alberto Ibáñez, del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, que es como fue enunciada la organización durante todo el evento. Ibáñez insistió. «En España los problemas con la tauromaquia no son sólo con el PP, sino también con el PSOE. Tuvimos un vicepresidente torero, gracias a Dios nos lo hemos quitado de encima, espero poder quitarnos al resto también.



El ministro Urtasun, ayer en el Congreso de los Diputados // TANIA SIEIRA

El periodista Juan Ignacio Codina, autor de 'Pan y toros: breve historia del pensamiento antitaurino español', inició su intervención con una curiosa disertación acerca de la vigencia del movimiento. «¿Se puede considerar el antiterrorismo español una moda? Pues no. De hecho, el primer germen de pensamiento antitaurino se ubica en el siglo XIII cuando Alfonso X El Sabio pretende regular espectáculos que ya entonces eran bárbaros y él escribe literalmente: aquellos que lidian redes por dinero son unos infames. Es decir, desde el siglo XIII los toreros son infames».

#### «Que apretéis»

Codina redondeó su intervención, y le dio la puntilla al espíritu de la reunión con esta apreciación: «Me gustaría dedicar unos minutos a hablar del PSOE. Desde el comienzo, el PSOE fue netamente antitaurino, condenó la tauromaquia por motivos humanitarios, porque morían animales y personas, y porque operaba sobre los trabajadores como una droga estupefaciente. Claro, pero luego vino la guerra civil, después vinieron la dictadura, Felipe González y Carmen Calvo». En la mesa La abolición de la tauromaquia, Aïda Gascón, representante de la iniciativa legislativa popular No es mi Cultura

hizo una entusiasta argumentación para derogar la ley que consagra a la tauromaquia como patrimonio cultural. «El PSOE se va a tener que posicionar, al fin, porque en 2013 se abstuvieron». En su intervención, Gascón explicó la naturaleza de la plataforma que representa: «Si decae la legislatura, una iniciativa legislativa popular (ILP) sigue en marcha, no se detiene. Es decir, hay garantía de que se mantiene. Derogar la ley del Patrimonio, y por tanto de la tauromaquia, exige devolver esas competencias de regulación a los ayuntamientos y a las comunidades. A partir de 2013 eso cambió». Gascón apeló más activamente: «Que apretéis, Sumar, Podemos y Esquerra Republicana para que se apruebe esta iniciativa en esta legislatura.

#### El derecho a decidir

«Los grupos nacionalistas pueden ceder a la tentación de abstenerse, pero hay que decirles que esta ILP para abolir las corridas es una iniciativa por el derecho a decidir. Esto no va de tauromaquia sí o tauromaquia no, sino del derecho a decidir. Y el PSOE también tiene que entender eso», dijo José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC 10 CULTURA



Escena de 'Adriana Lecouvreur', con Ermonela Jaho y Elina Garanca como protagonistas // JAVIER DEL REAL

# 'Adriana Lecouvreur', un teatro de cartón para una ópera de carne y hueso

▶ El Teatro Real abre su temporada con la obra de Cilea, basada en la vida de una célebre actriz francesa

**JULIO BRAVO** MADRID

Sobre el escenario del Teatro Real descansa estos días otro viejo teatro, éste de cartón, con sus candilejas, sus bambalinas y sus lámparas. En él se desarrolla buena parte de la acción de 'Adriana Lecouvreur', la ópera que abre la temporada 2024/25 del coliseo madrileño. La obra de Francesco Cilea, estrenada en Milán en 1902, no había pisado aún el escenario del Real, aunque sí se había presentado en Madrid, concretamente en el Teatro de la Zarzuela. La producción, que se verá entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre, lleva la firma de David McVicar, y se ha visto ya en ciudades como Londres, Barcelona, Viena o París. «Podemos hablar casi de una producción legendaria», dice Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real.

En Madrid, 'Adriana Lecouvreur' -repuesta por Justin Way- contará con la dirección musical de Nicola Luiso-

tti y un doble reparto que incluye a Ermonela Jaho y Maria Agresta (Adriana Lecouvreur), Brian Jagde y Matthew Polenzani (Maurizio), Elina Garanca, Ksenia Dudnikova y Teresa Romano (Princesa de Bouillon), Nicola Alaimo y Manel Esteve (Michonet) y Mikeldi Atxalandabaso y Josep Fadó (Abate). La ópera, con libreto de Arturo Colautti, está basada en la obra teatral homónima de Eugène Scribe y Ernest Legouvé sobre la vida de la actriz Adriana Lecouvreur. «En el París de la primera mitad del siglo XVIII, fue una auténtica leyenda -cuenta Matabosch-. La más prestigiosa de todas las actrices de la Comédie Française, admirada por su estilo de declamación natural y sin afectación, que realzaba como nadie los versos de Racine y de Corneille, e idolatrada por la 'intelligentsia' de su época, falleció repentinamente en plena juventud, en circunstancias turbias que no hicieron más que engrandecer su leyenda».

A pesar del teatro de cartón que preside el escenario, la palabra 'verdad' fue la más repetida durante la presentación del montaje en el Real. 'Adriana Lecouvreur' es considerada un título 'verista', pero Nicola Luisotti sorprendió al afirmar que «las óperas veristas no son veristas; nadie canta en la vida real, ¿dónde está el verismo?... En 'Adriana Lecouvreur' hay más verdad que realidad, que verismo. En el teatro lo que se hace siempre es la verdad». La soprano albanesa Ermonela Jaho -una de las artistas más queridas por el público del Teatro Real-utiliza la misma palabra, verdad, para hablar de los sentimientos que expresa su personaje -«los celos, el sufrimiento, el amor»-, al que ha descubierto, dice, gracias a Nicola Luisotti, y al que va a dar su alma «en cada nota y en cada respiración... Un artista de ópera debe mostrar la verdad

La producción, estrenada en Londres en 2010, la firma David McVicar, y la dirección musical es de Nicola Luisotti

cuando canta, el centro no debe ser el sonido».

Adriana Lecouvreur fue la primera actriz de la Comédie Française que mostraba «verdad en sus actuaciones». apunta Charles Edwards, escenógrafo de la producción, que desvela que McVicar quiso unir la relación entre su vida personal y su vida como actriz. Justin Way, que fue el asistente del director de escena escocés -que ha firmado en el Teatro Real montajes como 'The Turn of the Screw', 'La Traviata', 'Rigoletto', 'Gloriana' y 'Don Carlo'-, insiste en que el trabajo en cada reposición, y por tanto también en ésta, «se basa en la humanidad de los personajes».

#### Clases sociales

David McVicar tiene, descubre Edwards, obsesión por el siglo XVIII -la acción está situada en 1730 en Parísy por sus aspectos morales y políticos. En 'Adriana Lecouvreur' asistimos a un París donde las diferencias entre las clases sociales son muy notables. Y ahí está la propia actriz, que se mezcla y es admirada por la aristocracia, pero no deja de pertenecer a otra clase social. «La realidad de Adriana es muy distinta de su fantasía». Aristocracia y pueblo no se unen ni en esta ni en otras óperas que abordan la misma cuestión. «El personaje de Michonnet, el director de la compañía en la que actúa Adriana Lecouvreur, le advierte en un momento de la obra de que tenga cuidado y no se mezcle con los nobles porque ellos, los cómicos, son solo pobres sirvientes y no pertenecen a ese mundo».

Joan Matabosch califica esta ópera como «un homenaje al teatro». McVicar la considera, sigue el director artístico del Teatro Real, una obra autorreferencial, y «la mejor manera de materializar este concepto es construir un escenario en el escenario y convertir lo inverosímil de la historia, sus puntos dramáticos más débiles, en una bella metáfora del artificio del arte dramático». Pero, aclara, no es una puesta en escena 'tradicional' o 'antigua'. «El vestuario es de época, pero no son los trajes lo que le dan modernidad a un montaje. Ponerle tejanos a un personaje no garantiza que sea moderno, y McVicar ha demostrado muchas veces que se puede hacer teatro de verdad con vestuario de época».

Nicola Luisotti añade que 'Adriana Lecouvreur' es una ópera muy moderna -la versión de la partitura que se va a escuchar es la que su autor hizo en 1932-, «musicalmente muy fácil de escuchar pero muy difícil de hacer; yo la he estado estudiando durante dos años. no es una obra que se quede en la cabeza, tiene muchas trampas». Y concluye definiendo a Francesco Cilea, en esta partitura, «como un italiano que escribe con mano francesa».

# Homenaje a Josep Carreras

«Que ante ese 'monstruo' de calidad y posibilidades, un tenor joven y también español, por la gracia de Dios, José María Carreras, triunfase por voz, preciosa en el timbre lleno y fresco, humano, intenso, por temperamento, por línea y fraseo de gran cantante; que diese la réplica de igual a igual a la 'diva', sobre todo en el acto último, con inflexiones emocionales máximas, lo dice todo sobre el artista, especialísima-

mente aclamado por el público». Estas palabras las escribió Antonio Fernández-Cid, crítico musical de ABC, el 8 de junio de 1974, tras la representación de 'Adriana Lecouvreur' en el Teatro de la Zarzuela -el 'monstruo' era Montserrat Caballé-. Se ha cumplido medio siglo de aquella función, y con este motivo dedica el Teatro Real la puesta en escena actual de la obra de Cilea al tenor catalán.

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Bea Lema borda 2024 al ganar el premio Nacional del Cómic con El Cuerpo de Cristo'

► El jurado destaca la innovación y la valentía formal de una obra sobre la salud mental

#### JAVIER VILLUENDAS MADRID

Bea Lema (A Coruña, 1985) ha sido reconocida con el premio Nacional del Cómic 2024 por la obra 'El cuerpo de Cristo', según anunció el Ministerio de Cultura. El galardón, dotado con 30.000
euros, ha sido otorgado por un jurado
que destacó la innovación y la valentía
formal de la obra, la cual aborda el tema
de la salud mental desde la experiencia
personal de la autora, inspiración para
contar cómo una madre y una hija recorren un duro y lento camino hacia la
sanación mental.

La obra, publicada por Astiberri y en proceso de volverse corto de animación, ha sido elogiada por su «profundidad y sensibilidad» al tratar un tema tan complejo. El jurado subrayó su belleza visual y emoción, así como su enfoque novedoso sobre la relación madre e hija, utilizando recursos estéticos alternativos como el bordado, y reivindicando la memoria migrante, una auténtica exploración del lenguaje visual que combina, además, humor y lirismo.

«No esperaba ganar porque nunca pienso en lo que me va a traer el libro. Yo hago el proyecto y no pienso en la repercusión que va a tener porque puede ser frustrante. Disfruto el proyecto y lo suelto al mundo y ya no pienso en lo que no está de mi mano», nos cuenta Lema sobre este cómic que tiene una intrahistoria singular.

En 2017, Lema obtuvo el XII Premio de Cómic Castelao por 'O Corpo de Cris-



Bea Lema afrontó la obra galardonada desde su experiencia personal // ABC

to', la base de su premiada obra actual, un proyecto más corto y más sencillo pero que es la génesis de este que desarrolló después durante cinco años (incluyendo varios meses becada con una residencia en la Maison des auteurs de Angoulême) y que se diferencia del anterior de 2017, entre otras cosas, en que no tenía bordados, por ejemplo.

'El Cuerpo de Cristo' ya fue galardonado con el premio del Jurado del Festival BD 2023 en Pèrigord, y con el del Público del Festival de Angoulême, el Bédélys del Festival de Cómic de Montreal a la mejor obra extranjera y el Gran Premio de la Heroína Madame Figaro en 2024. Así que suma y sigue. Lema, por supuesto, muy feliz: «En el momento de recibir el premio Nacional me costó ubicarme pero me emocioné mucho porque son más de cinco años trabajando en un proyecto así. Además, por todo lo que implica porque es una historia muy personal. Y, además, me alegra mucho porque alarga la vida del proyecto, le da visibilidad y luego, claro, está el tema económico que es una maravilla».

lideresconproposito.vocento.com

#ForoLíderesConPropósito



Un espacio de diálogo y reflexión en el que los principales líderes empresariales e institucionales del país, así como destacados pensadores, mostrarán una visión humanista de la empresa, demostrando cómo las ideas se convierten en impactos reales y positivos para el negocio, el individuo y la sociedad.



9/10/24
Fundación Francisco
Giner de los Ríos
P.º Gral. Mtnez. Campos, 14. Madrid







Deloitte.



























# FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

# Vinicius eclipsa el estreno continental

▶Tras mandar callar a Anoeta el pasado sábado, Ancelotti y Carvajal salen en su defensa y denuncian los habituales insultos que recibe el brasileño

**RUBÉN CAÑIZARES** MADRID

l Real Madrid pone en marcha esta noche el nuevo formato de la Copa de Europa, esa competición que ha sufrido varios cambios a lo largo de sus 60 años de historia, el último este mismo verano, pero que siempre la acaba ganando el equipo blanco. Lo hará frente a un debutante en el Bernabéu, el Stuttgart, y con las imponentes luces del reformado estadio alumbrando a Vinicius. Sí, otra vez a Vinicius: «Lo de Vinicius es una reacción a una acción muy fea. Una que pasa y ha pasado muchas veces contra él: insultos desde el principio. Nadie podría aguantarlo, yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca es bastante normal, tras todo lo que está pasando»

La férrea defensa de Ancelotti a Vinicius, una más, viene provocada por las críticas hacia el brasileño por su celebración en el 0-1 de Anoeta. El brasileño anotó el primer tanto del Madrid desde el punto de penalti y decidió llevarse la mano derecha a la oreja derecha y, después, puso el dedo índice de esa misma mano en su boca, mandando callar a la grada: «Lo que le ha pasado en todos estos años, desde que yo he llegado, es algo que no se puede soportar. Puedo entender los pitos al rival, pero que ya haya insultos desde el calentamiento... ¿Quién lo puede aguantar? No es normal. Lo hacen porque es un peligro deportivo e intentan sacarlo del partido. Menos fijarse en los jóvenes y más en lo que pasa en los estadios», añadió el entrenador blanco.

No fue la única figura de peso que justificó el gesto de Vinicius en San Sebastián. Carvajal, segundo capitán blanco esta temporada, tampoco dejó lugar a dudas sobre de qué lado se posiciona él y el resto de sus compañeros: «Nosotros, desde dentro, vemos y oímos insultos hacia él. Cuando a uno lo pinchan, sangra. Es normal que responda con determinados gestos, porque no se le deja tranquilo», reflexionó el lateral blanco.

Tanto el cuerpo técnico como el vestuario entienden que situar de malo a Vinicius es la conclusión más injusta, y

# CHAMPIONS LEAGUE,

| Hoy   | Juventus - PSV          | 18.45 |
|-------|-------------------------|-------|
| Hoy   | Young Boys - Ast. Villa | 18.45 |
| Hoy   | Bayern - D. Zagreb      | 21.00 |
| Hoy   | Milan - Liverpool       | 21.00 |
| Hoy   | R. Madrid - Stuttgart   | 21.00 |
| Hoy   | Sp. Portugal - Lille    | 21.00 |
| Mañ.  | Bolonia - Shakhtar      | 18.45 |
| Mañ.  | Sp. Praga - Salzburgo   | 18.45 |
| Mañ.  | Brujas - Dortmund       | 21.00 |
| Mañ.  | Celtic - Sl. Bratislava | 21.00 |
| Mañ.  | Man. City - Inter       | 21.00 |
| Mañ.  | PSG - Girona            | 21.00 |
| 19/09 | Estrella Roja - Benfica | 18.45 |
| 19/09 | Feyenoord - Leverkusen  | 18.45 |
| 19/09 | Atalanta - Arsenal      | 21.00 |
| 19/09 | At. Madrid - Leipzig    | 21.00 |
| 19/09 | Mónaco - Barcelona      | 21.00 |
| 19/09 | Brest - Sturm Graz      | 21.00 |
|       |                         |       |

fácil, de todo el ruido que se genera alrededor del brasileño. En Anoeta no hubo insultos racistas, pero sí muchos de otro tipo que tuvo que soportar el jugador desde que saltara al terreno de juego a calentar. De hecho hay varios vídeos en las redes sociales que demuestran algunos de los improperios que recibió y a los que él respondió con ese gesto en forma de 'vendetta'.

Un episodio más, y ya van muchos, de la constantes polémicas que rodean a Vinicius y que, en esta ocasión, eclipsan el estreno en Champions del Real Madrid, que defiende su título número 15 en la primera temporada en la que la Champions abandona la fase de grupos y pasa a ser una liga de 36 equipos en los que cada rival se enfrentará a ocho conjuntos, lo que, como mínimo, aumenta la competición dos partidos más, que incluso podrían ser cuatro. Motivo para otro palo de Ancelotti, esta vez a los que mandan: «No sabemos si la competición será más entretenida o no que la anterior Champions, pero el dato es que tenemos dos partidos más, como mínimo. Si los organismos no empiezan a pensar que los jugadores se lesio-



«Lo de Vini es una reacción a una cosa que pasa y ha pasado muchas veces: insultos desde el principio. Nadie podría aguantarlo»

# Dani Carvajal

«Cuando a uno lo pinchan, sangra. Es normal que responda con ciertos gestos, porque no se le deja tranguilo»

nan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Pido reducir el número de partidos para tener competiciones más atractivas».



# El Barcelona pierde a Dani Olmo durante un mes

**B. RIVERA** 

Malas noticias para el Barcelona a pocas horas de su estreno en la nueva edición de la Champions. Hansi Flick se ha quedado sin uno de sus mejores efectivos en este primer tramo de la temporada tras confirmarse que Dani Olmo será baja, al menos, durante el próximo mes. El futbolista de Tarrasa se queda fuera de la convocatoria para el duelo contra el Mónaco, y tampoco estará disponible para los siguientes compromisos ligueros

contra Villarreal, Getafe, Osasuna y Alavés, así como para el segundo partido de esta 'fase liga' del nuevo formato de la Champions, en Montjuïc ante el Young Boys suizo.

DANI OLMO

«Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador Dani Olmo sufre una lesión en el biceps femoral del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre cuatro y cinco semanas», detalló ayer

el club azulgrana en un comunicado oficial. El mediapunta fue sustituido por Eric García en el minuto 61 del derbi catalán ante el Girona tras notar unas molestias. Quince minutos antes había marcado el tercer tanto del Barcelona.

Si los tiempos se cumplen, el internacional español podría estar recuperado para el parón provocado por

la segunda ventana de selecciones. Pero su vuelta a la con-

centración de Las Rozas dependerá de cómo se sienta el jugador y la decisión que tome Luis de la Fuente.

Olmo, un jugador diferencial que ha caído de pie en el club azulgrana, ha mar-



Atractivo para el madridismo será el regreso de Tchouaméni y Bellingham, que por fin vuelven a estar a disposición de Ancelotti tras varias semanas de baja. También estará disponible Militao, que ayer no se entrenó por necesidad de mayor descanso que el resto de sus compañeros. Enfrente, un Stuttgart que no lo pondrá fácil: «El Real Madrid es el mayor reto que se puede tener como equipo y lo vamos a asumir con gusto. El Real Madrid es el mayor reto que se puede tener como equipo y como defensa lo vamos a asumir con gusto. Nos hace mucha ilusión jugar en este estadio y ante este gran rival y en el fútbol todo es posible. Creo que vamos a tener nuestras oportunidades», dice Hoeness, su joven entrenador.

cado en los tres partidos en los que ha participado: anotó al salir del banquillo contra el Rayo Vallecano (1-2), marcó el sexto en la abultada goleada ante el Valladolid (7-0) y se apuntó el mencionado tercer tanto ante el Girona (1-4).

El ex del Leipzig se perdió los primeros encuentros de Liga al no poder ser inscrito por el Barça a causa del límite salarial, pero una vez ha podido saltar al terreno de juego se ha convertido en el mejor fichaje de los culés de este mercado estival. Desde el principio ha sido el encargado de dirigir la batuta de la ofensiva azulgrana, y su baja supone un serio varapalo para Flick, obligado desde ya a buscar un sustituto de garantías.

# De cieneurista y gordo, a estrella

Deniz Undav aterriza en Madrid como líder de un Stuttgart que se estrena en el Bernabéu

**RUBÉN CAÑIZARES** MADRID

La histórica Bundesliga del Bayer Leverkusen de la pasada temporada, ganada sin perder ni uno solo de 34 partidos, acaparó todos los focos del fútbol alemán, pero al Santiago Bernabéu llega esta noche un equipo que también logró ser mejor que el intocable Bayern. El Stuttgart acabó subcampeón, su mejor resultado desde que en 2007 ganara su última Bundesliga. Lo hizo de la mano de Sebastian Hoeness. un entrenador que coincidió con Ancelotti en el Bayern en el año 2017, cuando Carlo dirigía al primer equipo y Hoeness era entrenador del sub-19, y de dos delanteros que anotaron 48 goles. 30 tantos anotó Serhou Guirassy, fimás 9 asistencias sumó Deniz Unday, un cieneurista y gordo que hoy es la estrella y el fichaje más caro de la historia del Stuttgart

Cedido por el Brighton la pasada temporada, este curso fue comprado por el equipo alemán a cambio de 27 millones de euros, la inversión más alta del equipo germano en sus 131 años de existencia, pero para llegar a dónde ha llegado Deniz Undav hay que viajar al pasado y a unos inicios en el fútbol que no presagiaban lo que en estos momentos está viviendo.

El delantero alemán, de ascendencia kurda, nació en Varel, un pequeño pueblo de la Baja Sajonia de apenas 20.000 habitantes, y creció en modestos equipos de la cuarta división alemana como el Eintracht Brunswick II

Con 19 años jugaba en cuarta y era empleado en una fábrica. Llegó a pesar 95 kilos. Hoy es el fichaje más caro del Stuttgart



Unday, con la camiseta del Sttutgart // EFE

y TSV Havelse, donde ya hacia goles con facilidad, pero eso no le bastaba para llevar comida a casa. Con 19 años, apenas ganaba 100 euros y tuvo que compaginar el sueño de llegar a ser un profesional del fútbol con un empleo en una fábrica en la que operaba con una máquina láser y que le obligaba a levantarse a las cuatro de la madrugada. Jornada de ocho horas que luego le conducía a entrenar a las seis de la tarde y llegar a su casa a las ocho. Así estuvo dos años: «Me gustaba tanto el fútbol que no pensaba rendirme». Así fue.

Con 22 años, Undav dio el salto al SV Meppen, equipo de Tercera donde jugó hasta los 24 años, y donde seguía registrando cifras muy buenas. A esas alturas, acumulaba casi 70 goles en 160 partidos, y eso que su físico no era precisamente de abdominales 'six pack'. Unday era un delantero con un claro problema de sobrepeso, algo de lo que jamás se ha avergonzado y de lo que suele hablar sin pelos en la lengua: «Nunca había cuidado mi dieta en el Meppen y no estaba en forma. Comía bastante comida basura y no me sentía bien conmigo mismo. Así que tuve que perder peso. No tengo ningún problema en reconocer que estaba un poco demasiado gordo, hasta que me puse en manos de un nutricionista con el que logré el cambio».

# Bélgica y Brighton

Con una estatura de 178 centímetros. Undav llegó a pesar casi 95 kilos y bajó hasta los 85, una transformación que llegó junto a su salto a Bélgica, donde se marchó a jugar al Royale Union Saint-Gilloise, con el que logró el ascenso en su primera temporada, la 2020-21, y justo después obró el milagro de ganar la liga regular, pero en los playoffs acabaron siendo subcampeones tras ser superados por el Brujas. Dos campañas brillantes en las que anotó 45 goles en 70 partidos, estadísticas que le condujeron a la Premier.

Undav fichó en el verano de 2022 por el Brighton, que pagó seis millones de euros por su traspaso, pero nunca tuvo la continuidad ni el rendimiento que había mostrado en Alemania y Bélgica, así que el equipo inglés lo cedió la pasada temporada al Stuttgart, donde fue una de las sensaciones. Con Benzema y Lukaku como espejos, su salto a la élite en el equipo germano le trajo de regalo sus primeras internacionalidades con la selección alemana, con la que incluso estuvo en la Eurocopa del pasado verano y con la que ha vuelto a ser llamado en la ventana de septiembre, anotando un gol en el 2-2 frente a Países Bajos. Lo hizo después de tomarse su habitual lata de Red Bull que consume antes de cada partido. Dice que le da alas. Veremos si hoy no acaba chocándose contra el techo del Bernabéu. Es Deniz Unday, de cieneruista y gordo a estrella del Stuttgart.

# Los millones del LIV no ponen a Rahm por encima de Scheffler

La lesión del español y su menor número de torneos le dejan detrás del líder del PGA

MIGUEL ÁNGEL BARBERO MADRID

El mundo del deporte profesional se mide hoy en día en millones de dólares, o de euros, en función del continente en el que se manejen los protagonistas. Los enormes contratos que se firman en los deportes de equipo y los premios que se ganan en los individuales hacen que los aficionados ya se hayan acostumbrado a medir los éxitos por las cuentas bancarias. Y si quienes están en el candelero son las grandes estrellas, la atención se multiplica.

En el golf se produjo un cataclismo hace tres años, cuando el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí entró a saco en el 'statu quo' establecido hasta entonces: un circuito americano (PGA Tour) que lo dominaba todo, uno europeo (European Tour) que se asoció con él en plena pandemia para evitar su desaparición, y otra serie de organizaciones menores (asiática, japonesa, sudafricana...) que organizaban sus torneos con patrocinadores y golfistas de menor calado.

De repente, de la mano de Greg Norman, los saudíes quisieron tomar una parte del pastel. En un principio como colabora-

dores de las organizaciones existentes (a lo que los estadounidenses y europeos, en un gesto de sober-

bia, se negaron) y, en vista de ello, como un circuito más. Esto conllevaba graves dificultades, la principal de todas hacerse con un elenco de jugadores que fuera capaz de atraer a los aficionados. Y así, a golpe de talonario y de romper con lo establecido (decidieron hacer sus torneos más dinámicos y modernos, con música, tres días de juego, pantalones cortos y un formato pensado para redes sociales), se es-

Los tours originales reaccionaron prohibiendo retornar a los golfistas que se fueran al LIV, algo que dio miedo a muchas de las figuras. Otras, decidieron quedarse donde estaban por principios deportivos, como Rory McIl-

# Jon Rahm

«Estoy orgulloso de cómo he jugado y de volver a ganar cuando estaba más obligado a hacerlo» roy o Jon Rahm. También es cierto que el PGA, ante el ataque árabe, multiplicó las dotaciones de sus torneos hasta hacerlos equiparables a los de sus nuevos rivales. Así tenía satisfechas a sus estrellas y les quitaba la tentación del cambio.

# El cambio que dinamitó todo

A finales del año pasado, sin embargo, se volvió a remover todo el mundillo cuando Rahm anunció que se cambiaba de bando por unos 550 millones de dólares, el mayor fichaje de la historia del deporte. Y así, con su salario ya cobrado por adelantado, el

millones de euros es lo recaudado

por Rahm en sus 13 torneos jugados

en el LIV Golf, tanto individualmen-

te como por equipos. Además, ganó

español sólo debía limitarse a quedar lo más alto en los catorce torneos de su exiguo calendario para acumular más petrodólares en su bolsillo.

La posibilidad de convertirse en el golfista más rico la tenía en su mano, sobre todo si mantenía su nivel de juego en una liga mucho menos exigente que la que abandonaba. Sin embargo, las cosas se le torcieron desde el principio. Sus actuaciones no terminaban de cuadrar y las ansiadas victorias se retrasaban. Para colmo de males, en el Open USA se le infectó una herida en un pie y tuvo que estar de baja un tiempo, lo que terminó de

64.5

millones de euros son las ganancias de Scheffler en los 19 torneos disputados en el PGA Tour más los bonos finales por quedar primero en la Fedex Cup y la Comcast list.



hundirle. Hasta julio no llegó su primer éxito (Reino Unido) y tuvo que ser en este final de temporada (segundo en Greenbrier y primero en Chicago) cuando se reivindicó.

En esta última cita del calendario se hizo además con el premio adicional de 18 millones de dólares para el ganador del ranking, hasta sumar un total de más de 45 millones de euros. lo que vino a compensarle de su ajetreada temporada. Eso sí, con quien no pudo competir en la distancia fue con Scottie Scheffler, que a su condición de número uno mundial añadió un rendimiento excepcional (ocho torneos cosechados), algo que no se veía desde los mejores tiempos de Tiger Woods. «Ha sido una buena campaña y seguro que la voy a disfrutar con mi familia como corresponde. Sólo trato de dar buenos golpes cada vez que estoy ante la bola y este año he podido dar muchos», señaló el de Nueva Jersey, un hombre poco dado a la efusividad. Y eso que ha vivido un curso de lo más agitado, con un triunfo en un grande (Masters de Augusta), un arresto policial en el PGA Championship y el nacimiento de su primer hijo.

Todo esto le sirvió para recaudar unos 65 millones de euros, tanto en premios como en bonos por quedar el primero de la FedEx Cup y el mejor de la lista de los más activos en internet. Curiosamente, en el afán comentado de tener contentas a las figuras, se premia también a los más activos en las redes sociales.

# ¿Ha perdido dinero Jon?

Una conclusión a vuelapluma de la comparación entre ambos es que el primero del LIV Golf se ha quedado muy por detrás del líder del PGA Tour. Y como los datos son evidentes (Rahm ha disputado trece pruebas en su circuito por diecinueve de su rival) está claro que el español tiene menos ocasiones de ingresar que el estadounidense.

Incluso si se sumasen los tres grandes en los que ha participado el español (Masters, PGA y Open Británico), tampoco se acercaría ni de lejos (apenas sumó medio millón de euros en los tres). La pregunta, pues, es fácil y absurda: ¿está perdiendo dinero Rahm en el LIV Golf? No lo parece en cuanto se le aplique la parte proporcional de su megacontrato de cinco temporadas, pero no deja de ser curioso que en el día a día no le cunda. Y eso que él reconoce no pensar en el dinero sino en «lo bien que he jugado y cómo he sido capaz de ganar cuando tenía la obligación de hacerlo. Estoy muy orgulloso de ello», reconoció.

# Scottie Scheffler

«Ha sido una buena campaña. Delante de la bola sólo pienso en dar el mejor golpe posible... y este año he podido dar muchos»

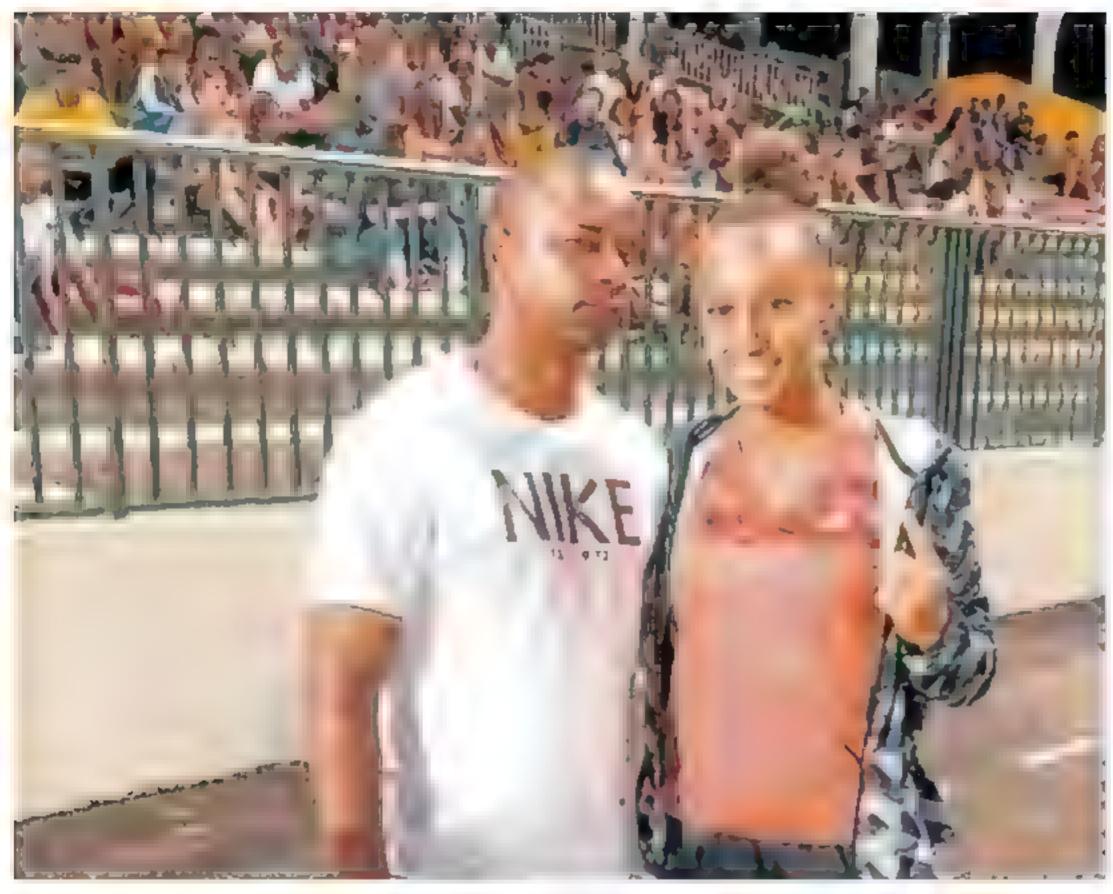





La gallega, junto a su pareja y futuro entrenador, Benjamin Compaoré ABC

# El salto más arriesgado de Ana Peleteiro

La atleta rompe con Iván Pedroso, el técnico que la llevó a la cima, para ser entrenada por su marido; antepone la familia a lo deportivo

IGNACIO ROMO MADRID

Ana Peleteiro descansa estos días en México. En las playas del Caribe. Desde allí ha anunciado la ruptura con su entrenador Iván Pedroso para iniciar una vida radicalmente diferente y alejada de Guadalajara, donde ha estado afincada durante ocho años. Los Juegos Olímpicos siempre marcan decisiones radicales, cambios de rumbo drásticos. La familia, siempre la familia, es la que está detrás de la nueva agenda de Peleteiro para 2025.

París o Ribeira. Ribeira o París. Los dos focos de la familia Peleteiro. En la localidad coruñesa, de 27.000 habitantes, trabajan a marchas forzadas para inaugurar el módulo de atletismo con vistas a que pueda acudir a entrenarse Ana Peleteiro. En Ribeira, donde residen sus padres, todo parece cuadrar. Una pista cubierta para esquivar la lluvia gallega, familia para dar apoyo a su hija Lúa (que cumplirá dos años en diciembre) y una vuelta a casa que siempre ha anhelado Peleteiro.

París es el otro centro de operaciones de la familia. Benjamin Compaoré (entrenador de atletismo y otro excelente triplista, 17,48 metros, ya retirado), marido de Peleteiro, necesita estar de forma frecuente en la capital gala. Compaoré, que entrena actualmente al triplista francés Hodebar (16,99 metros), tiene allí tres hijas (de 6, 8 y 12 años) con quienes quiere pasar el máximo tiempo. Las prestigiosas instalaciones de-

portivas del INSEP parisino van a jugar otro papel fundamental en el futuro deportivo de Peleteiro. La gallega se entrenará en sus instalaciones... y ya no tendrá que escuchar las quejas de Iván Pedroso por sus habituales viajes a París en el pasado.

Ana Peleteiro pone punto final a ocho exitosos años con el sabio de La Habana, un saltador irrepetible y un técnico muy fiable, que la llevó al bronce olímpico a base de disciplina y conocimientos. Compaoré será su nuevo técnico. Marido y entrenador. El combinado total. La familia es la gran explicación detrás de este radical cambio de rumbo de la saltadora. Adiós a Pedroso y adiós a Guadalajara. La nueva vida de Peleteiro girará en torno a París, donde viven las tres hijas de su marido, y la localidad coruñesa de Ribeira, donde además se ha construido una casa.

Un nuevo ciclo olímpico siempre es el momento ideal para cambiar de rumbo. En especial cuando el resultado obtenido en los Juegos (sexta) no fue el anhelado. Guadalajara tampoco parecía ya el lugar ideal para Peleteiro. Quizá nunca lo fue. La saltadora no parecía encajar del todo en el grupo de Pedroso y voces del atletismo indican ahora que el ambiente del grupo de entrenamiento no se va a ver afectado con la salida de la triplista. El fuerte carácter de la gallega, muy segura de sí misma, no siempre ha caído bien en los grupos de preparación en los que ha trabajado. Su faceta de personaje famoso, de atleta especial, ha llegado incluso a crear problemas en la selección española, con situaciones en las que se ha negado a seguir instrucciones de la Federación, especialmente en cuanto a vestir uniformes y marcas deportivas.

¿Golpe duro para Iván Pedroso? No lo parece. Pedroso tiene dos grandes objetivos para la nueva temporada: récord mundial para Jordan Díaz y Mundiales

# «Fueron los años más surrealistas de toda mi vida»

La vida son ciclos; que empiezan y acaban. Hay épocas en la vida que se disfrutan al 100%, que viene acompañadas de aprendizajes, experiencias, éxitos y derrotas, pero sobre todo vienen acompañadas de personas que marcan un antes y un después y estos últimos 8 años han sido una de esas épocas.

Estos años han sido de los más increíbles y surrealistas de toda mi vida, pero hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino. Hoy quiero darte las gracias públicamente Iván. Gracias por darme la mano en un momento en el que casi todos me daban la espalda. Gracias por ser mi cómplice y mi amigo, tanto dentro como fuera de la pista. Gracias por creer en nosotros. Gracias por ayudarme a sacar lo mejor de mí. Gracias por entenderme siempre. Y sobre todo, gracias por apoyarme en esta decisión. Han sido unos años brutales y hoy cerramos este libro como solo nosotros sabemos hacerlo: felices, abrazados y unidos.

Me llevo un amigo para toda vida y miles de enseñanzas que continuaré poniendo en práctica hasta el último de mis días. Ahora toca apostar por otro proyecto, buscar nuevas motivaciones, nuevos aprendizajes y continuar creciendo profesionalmente, pero desde otro lugar. Eres y siempre serás mi familia. Te quiero mucho Iván

ANA PELETEIRO

de 2025 para Yulimar Rojas. Dos metas más grandes que cualquiera de los objetivos de Peleteiro. La duda ahora es Fatima Diame, gran amiga de la gallega. ¿Se marchará a entrenar con ella? ¿Seguirá en Guadalajara?

Aunque en el atletismo español se recela mucho de estos cambios drásticos de entrenador, Benjamin Compaoré (quien ya entrena atletas actualmente en Guadalajara) podría ser el técnico ideal para esta nueva etapa de la gallega. Como extriplista de élite dispone de los conocimientos necesarios para guiar la carrera deportiva de su esposa. Desde el punto de vista deportivo, Peleteiro tendrá un entrenador del más alto nivel posible. Y la parte económica también será positiva para la familia, por un lado debido al ahorro de los pagos a Iván Pedroso y por el otro lado por el salario que se recibe del plan ADO: los entrenadores perciben la mitad de lo que se abona a los atletas y ésta retribución recaerá ahora en la familia.

¿Qué rendimiento dan los entrenadores de la familia en la preparación de los atletas? Existen ejemplos buenos (como Sebastian Coe, entrenado por su padre, Peter; o Allan Wells, preparado por su mujer) y el contrapunto (los hermanos Ingebrigtsen, que acabaron denunciando a su padre por «violencia física como parte de su educación».

Quizá lo que más se verá afectado en esta nueva vida de Peleteiro será el apartado de las Relaciones Públicas. Porque es una reina de las redes sociales (576.000 seguidores en Instagram) y el alejamiento de Madrid podría perjudicarla en eventos, reuniones de empresa y contratos, asuntos cada vez más importantes en su vida. La triplista se ha centrado últimamente mucho en su vertiente empresarial en tierras gallegas. Hace unos días abría, junto al futbolista Lucas Vázquez, un gimnasio en la calle Dársena de A Coruña.



Álex Palou, tras su coronación como campeón de la Indy Car 2024 // EFE

# Álex Palou

Piloto español

# Un tricampeón en territorio vedado

# PERFIL

► El español, sin suerte ni oportunidades en Europa, conquista su tercera corona en el exclusivo certamen estadounidense de monoplazas y se vuelve leyenda

**JAVIER ASPRÓN** 

ientras Álex Palou (San Antonio de Vilamejor, 1997) paseaba la inmensa Copa Astor por el 'paddock' del óvalo del Nashville Superspeedway, su orondo jefe, Chip Ganassi, con media sonrisa en la cara, trataba de dar dimensión a la gesta de su piloto: «No conozco a muchos que tengan tres campeonatos. Está en un lugar bastante selecto ahora mismo».

Hacía pocos minutos que el español había cruzado la meta para revalidar su corona de la IndyCar y sumar este tercer título que lo eleva al Olimpo del principal certamen estadounidense de monoplazas. «Sin duda, cuando se hable de los mejores de la historia su nombre tiene que aparecer», proseguía Ganassi, propietario de la segunda escudería más exitosa del motorsport estadounidense, dieciséis campeonatos en total. En boca de alguien que ha dirigido las carreras de leyendas como

Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Scott Dixon o Dario Franchitti, el halago alcanza más valor.

Palou llegó como líder a Nashville, pero con una ventaja exigua sobre el australiano Will Power, quien también perseguía su tercera corona. Una mala clasificación y una penalización complicaban las opciones del español, que partía 24°, obligado a terminar noveno para consolidar el liderato en esta última prueba sin depender de lo que hiciese su rival. No lo tenía fácil, pero en la carrera le sonrió la fortuna.

Al poco de comenzar, instalado Power en las primeras posiciones y con Palou tratando de remontar, el australiano realizó una parada inesperada en el garaje. «¡Se me ha soltado el cinturón!», gritaba por la radio mientras se encaminaba al 'pit lane'. De forma inexplicable, el arnés de ocho puntos de sujeción de su monoplaza se había desprendido. «Estaba conduciendo por la recta principal y sentí un tirón», diría

después el campeón de 2014 y 2022. «No sé qué salió mal. Un fallo muy extraño. Nunca me había pasado antes».

Power perdió cinco vueltas mientras sus mecánicos arreglaban el desaguisado, y con ellas todas sus opciones de pelear por el título con Palou. El catalán, bastante más tranquilo que al inicio, ya solo tuvo que preocuparse por llevar su coche hasta la meta sin daños. Pensando, tal vez, en la celebración con su familia. O quizás en sus inicios en el karting de Cardedeu, donde su padre lo llevó por primera vez con cuatro años. Fue allí, mientras soñaba con emular al Michael Schumacher de la época más dorada de Ferrari, donde empezó todo. Luego llegó Adrián Campos, quien descubrió en Palou una energía y un talento que solo había visto antes en un chaval asturiano llamado Fernando Alonso. El malogrado expiloto valenciano dirigió la carrera del chico mientras se bregaba en las fórmulas de promoción. Y fue también él quien le recomendó expandir sus fronteras al complicarse la ruta hacia la F1. Sobre todo ello divagaba cuando se consumieron las 206 vueltas de Nashville...

«No es la manera en la que uno quiere ganar, pero así son las carreras. Eso es lo que convierte en tan difícil este deporte», sostenía un exul-

#### Más títulos

«Tengo muchísima hambre por ganar y no va a parar de crecer; quiero volver a estar el año que viene aquí»

# Padre primerizo

«Tener aquí a mi hija es superespecial, ella me ayuda a ser más ordenado, a sacar más cada día» tante Palou mientras enseñaba con orgullo su tercer anillo de campeón. Es el primer piloto en repetir corona desde que Franchitti lo consiguiera en tres ocasiones de forma consecutiva entre 2009 y 2011, y también el segundo más joven de la historia en alcanzar tres campeonatos. Solo le supera Sam Hornish Jr., que lo logró con tres meses menos que él.

«Ha sido increíble. No cambiaría nada de lo que estoy viviendo en este momento. Cada título ha sido mejor: el primero fue lo mejor que me había pasado; el segundo, por la manera en que lo hicimos; y en este, por haberlo repetido. A lo mejor los resultados no han sido tan increíbles como en temporadas anteriores, pero el hecho de haberlo logrado dos años consecutivos...».

Palou ha terminado el curso con dos victorias, tres poles y 13 'top 5'. La regularidad ha sido la clave de este último campeonato que es singular por partida doble, pues llega apenas nueve meses después de que el español se convirtiera en padre por primera vez. «Tener una hija conmigo aquí es algo superespecial», dijo en referencia a la pequeña Lucía. «Ser padre me ha ayudado a ser un poquito más ordenado, a sacar más cada día y no sólo correr por mí o mi familia, sino también por ella».

#### La incursión en la F1

La oportunidad de competir en Estados Unidos le llegó a Palou en 2000. No lo dudó ni un instante. Un año antes ya había dicho sí a una oferta para correr en la Super Fórmula japonesa, cansado de la falta de oportunidades y los presupuestos millonarios que le pedían para continuar en Europa la carrera por alcanzar la Fórmula 1.

Aterrizó en un equipo modesto, el Dale Coyne Racing. No tenía experiencia previa con el monoplaza ni en la conducción en óvalos, pero desde el primer día fue competitivo. Destacaba por su pilotaje agresivo, pero a la vez consistente. Ganassi vio algo en él y lo fichó. Un año más tarde ya era campeón. Palou logró casi de inmediato el sueño de los pocos pioneros españoles que habían intentado la aventura americana, como Fermín Vélez o y Oriol Serviá. Hasta el propio Fernando Alonso había fallado en sus dos intentonas previas por asaltar las 500 Millas de Indianápolis, la carrera estrella de la Indy-Car. Palou había roto la última frontera.

Ese título no solo le abrió la puerta a grandes contratos publicitarios, sino que también le brindó una nueva oportunidad para acercarse a la Fórmula 1. Llegó a subirse al McLaren en los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos de 2022, pero esa vía nunca fructificó. Hoy, con tres campeonatos en su poder, tiene más claro que nunca que su futuro pasa por seguir ganando en Estados Unidos. La F1 ya no es una posibilidad para él: «Tengo muchísima hambre por ganar y no va a parar de crecer. Esa sensación te empuja a seguir luchando para volver a estar ahí, tanto en carreras como en campeonatos. Quiero regresar el año que viene a esta rueda de prensa y hacerlo con otro anillo».

### **SORTEOS DE AYER**

CUPÓN DE LA ONCE (Lun, 16) 70963 **Serie: 034** TRIPLEX DE LA ONCE (Lun. 16) S.1: **001** S.2: **044** S.3: 887 S.5: 970 S.4: 799

MI DÍA DE LA ONCE (Lun. 16) Fecha: 13 JULIO 1926N° suerte: 02

BONOLOTO (Lun. 00) 11 19 22 27 39 49

Complementario: 35 Reintegro: 3

LA PRIMITIVA (Lun, 16) 11 34 35 44 Complementario: 13 Reintegro: 9 Joker: 1229547

SÚPER ONCE (Lun. 16) Sorteo 1.

05-07-16-22-28-33-35-37-41-45-47-54-58-66-68-73-75-77-79-84 Sorteo 2.

10-13-14-15-17-19-22-25-31-36-38-42-45-46-53-56-65-75-77-78 Sorteo 3:

02-04-09-11-12-14-16-27-30-32-39-43-58-61-68-69-71-77-78-84 Sorteo 4.

06-07-11-12-15-17-21-22-28-31-36-40-46-52-60-67-69-72-76-82 Sorteo 5.

02-03-09-11-16-22-23-32-37-40-42-43-46-49-52-63-65-68-76-80

### Suscribete ya a

# ABCPremium\*



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### **SORTEOS ANTERIORES**

**CUPÓN DE LA ONCE** 

Viernes 13: 43478 LaPaga: 017 Sábado 14: 37810 Serie: 022 Domingo 15: 65316 Serie: 002

TRIPLEX DE LA ONCE

Vi. 13: 725 / 431 / 169 / 468 / 172 Sá. 14: 919 / 272 / 106 / 687 / 384 Do. 15: 590 / 561 / 181 / 344 / 272

BONOLOTO

Viernes 13: 02-07-09-13-23-26 C:20 R:6 Sábado 14: 07-10-15-22-37-47 C:27 R.8 Domingo 15: 03-08-34-36-38-49 C:30 R:3

LOTERÍA PRIMITIVA

08-10-22-36-44-45 C:28 R:6 Jueves 12: Sábado 14: 09-11-19-23-44-46 C:24 R:8

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 15: 02-08-27-40-52 C:4

**EUROMILLONES** 

06-29-46-47-48 E: 2.9 Martes 10: 10-15-17 31-42 E 4-12 Viernes 13:

LOTERÍA NACIONAL Sábado 14 de septiembre

Primer premio: 70253 Segundo premio: 37762 Reintegros: 3,8 y 9

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 12 de septiembre Primer premio: 70129 Segundo premio: 04189 Reintegros: 3,8y9

Crucigrama blanco Por Óscar

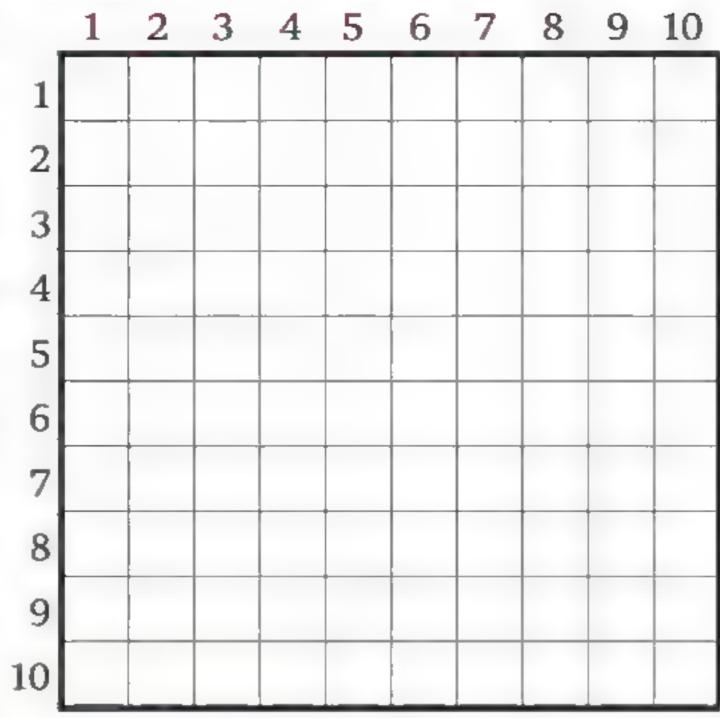

HORIZONTALES .- 1: Título de honor que usaban algunos grande señores de Alemania, plural. 2: Utilizaría. Al revés, pájaro. 3: Decimocuarta letra del alfabeto griego. Fabricante de armas. 4: Árbol de la familia de las salicáceas, de madera blanca, ligera y muy resistente al agua. En germanía, bolsa, saco para el dinero. 5: Piel callosa que cubre la espaldilla y costillares del jabalí. Al revés, ladrones, rateros. 6: Símbolo del yodo. Cabos o aparejos que mantienen firmes los picos cangrejos en los balances, y que sirven también para guiarlos cuando se izan o arrían. Bóvido

### Contiene 11 cuadros en negro

salvaje muy parecido al toro. 7: Ganso doméstico. Pertreche, municione. Decimonovena letra del abecedario español. 8: Cestas de boca estrecha que llevan los pecadores para echar la pesca. Al revés, conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio, 9: Algo elegante, femenino. 10: Que goza de perfecta salud, femenino. Llevar, conducir de un lugar a otro.

VERTICALES,- 1: Dislocación de un hueso, plural. 2: Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. Supositorio laxante, 3: Símbolo del sodio, Llevasen a remolque una nave, por medio de un cabo que se echa por la proa para que tiren de él una o más lanchas. 4: Tragedias. En Turquía, individuo con un cargo o un mando militar de importancia. 5: Cambio de dirección que se da a algo. Precio, tarifa, arancel. 6: Al revés, masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Su Alteza Real. Símbolo del neptunio. 7: Preposición. Resonancia. Término señalado a una carrera. 8: Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por donde no se puede andar sino con dificultad, plural. 9: Recordar algo o a alguien. Se atreve. 10: Siglas comerciales. Conciliar, componer.

# Jeroglífico

101

La peor de las guerras

# **Ajedrez**

#### Negras juegan y ganan

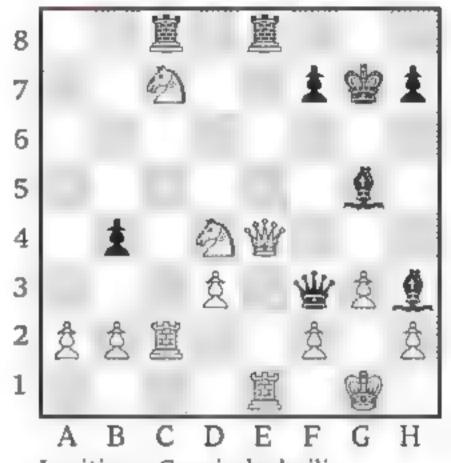

Levitina - Gaprindashvili (Tiflis, 1979)

# Crucigrama Por Cova-3

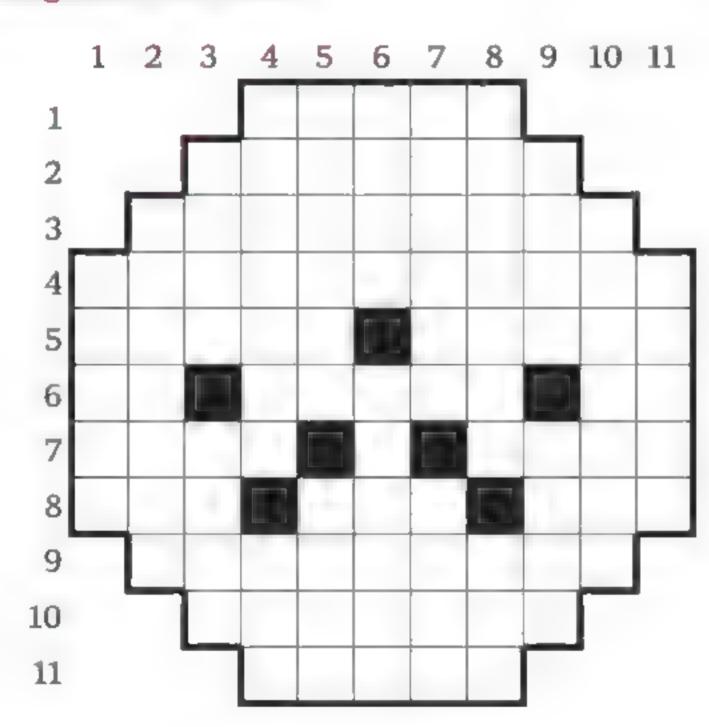

HORIZONTALES: 1: Al revés, cortas un árbol. 2: Mueves con fuerza, agitas. 3: Cacerolas, ollas y otros enseres. 4: Acción y efecto de no permitir algo. 5: Al revés, lo que es normal en verano. Aparta del grupo, deja solo. 6: Al revés, conjunción adversativa. Al revés, se utilizaban en la antigua Roma para pesar. Preposición. 7: Siembre de minas un campo. Tejido suave que no existiría sin los árboles de morera. 8: Juego de mesa. Países de África, Caribe y Pacífico. Entregas. 9: Aplaudid y emitid sonidos de aprobación, silbidos y gritos. 10: Al revés, marcha organizada y simultánea de militares, modelos de moda, etc. 11: Bajan de un vehículo

VERTICALES: 1: El hijo de mi tío, y, coloquialmente, el que se deja engañar. 2: Que se prolonga en el tiempo, especialmente dicho de un mal. 3: Al revés, alabanzas. Barco, cohete. 4: Escardase la tierra sembrada para quitar malas hierbas. Cada apéndice que usan algunos animales para volar, singular. 5: Saca el agua que está inundando la embarcación. Al revés, si lo hace obtiene hielo picado. 6: Al revés, cajón o caja con tapa donde guardar enseres. Al revés, eficiente. 7: Nombre masculino. Coloca, sitúa, pone. 8: La tercera parte de algo, plural. Niño catalán. 9: Existís. El tiempo transcurrido desde tu nacimiento. 10: Estado en el que nos encontramos sin compañía. 11: Canciones somníferas

# Sudoku Por Cruz&Grama

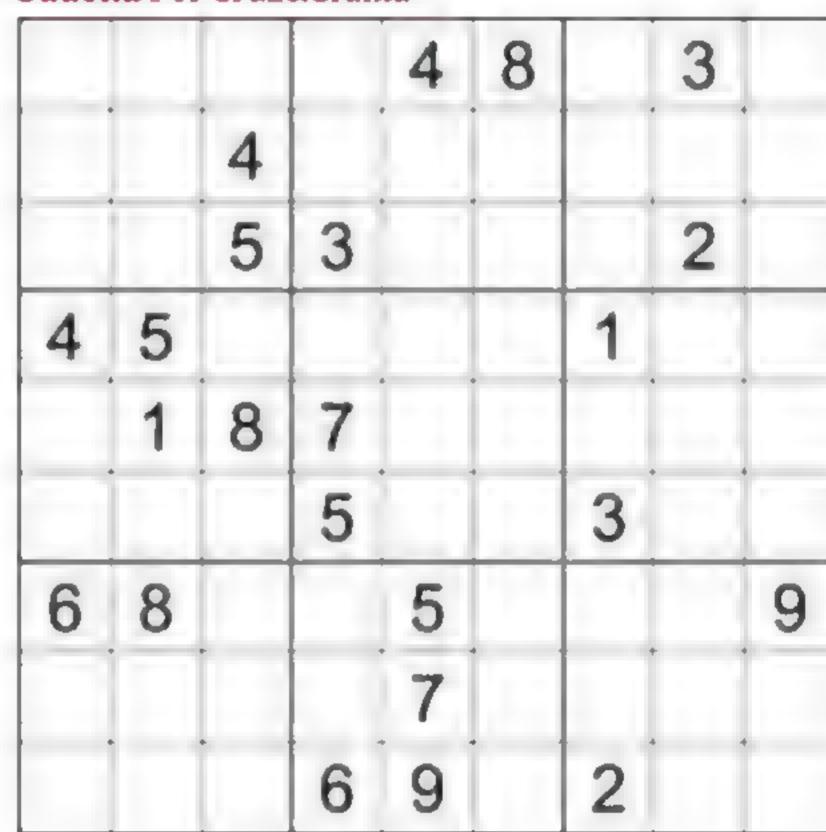

# Soluciones de hoy



Sois, Edad, 10: Soledad, 11, Nanas Adrián. Posa. 8: Tercios. Nen. 9: 5. Achica, actP. 6: JúaB. zactF. 7: co. 3: saol., Nave. 4 Sachase, Ala. VERTICALES: L. Primo. 2: Cróni-

elifseD. 11: Apean Oca. ACP Das. 9: Ovacionad. 10: iN. saznO. En. 7: Mine. Seda. 8: Prohibición, 5: rolaC. Aisla. 6: HORIZONTALES: L: SalaT.

2: Sacudes 3: Cacharros. 4:

Crucigrama

CI\AI\F

Jeroglifico

CIAIL

I-0 axel+3.智印 Bxfl# Lax 图 2 11+28 图 ... [ Ajedrez

(Et \* representa cuadro en negro)

\* Osa. 10: SA. \*. Acordar. \* Meta 8, Vericuetos, 9, Evocar 6: TaM, \*, SAR, \*, Np. 7: A, \*, Eco Dramas, \*, Agá, 5. Giro. \*, Tasa. \*, Asilo. \*. Cala. 3 Na \*. Atoasen. 4: VERTICALES: I' Luxaciones 2:

Elegantosa, 10: Sana, \*. Pasar. \*. Arme \*. R. 8: Nasas. \*. etoD. 9: socaC. 6: L \*. Osta \*. Uro. 7: Oca. \*. 4. Alamo. \*. Cica. 5. Cota. \*. 2: Usaría. \*. evA. 3: Xi. \*. Armero. HORIZONTALES: 1. Landgraves.

Crucigrama blanco

Miembro de la Compañía de Jesús, sacerdote, cardenal de la Iglesia católica, arzobispo, e inquisidor en la época de la Contrarreforma





El Rey conversa con el representante diplomático de Palestina, Husni Abdel Wahed // EFF

# Felipe VI recibe las credenciales del embajador del Estado palestino

► Hoy visita España, durante 48 horas, el líder de la Autoridad Palestina

ABC MADRID

El Rey Felipe VI recibió ayer las cartas credenciales de Husni Abdel Wahed, quien se convirtió en el primer embajador del Estado palestino en nuestro país, después de que España reconociera oficialmente este país en mayo. Don Felipe recibió a Abdel Wahed

en el Palacio Real para el tradicional acto de entrega de los documentos que acreditan a los nuevos embajadores en España, según unas imágenes publicadas por la Casa Real en su cuenta de la red social de X. Junto al embajador palestino, entregaron sus cartas credenciales los nuevos diplomáticos de Egipto, Qatar, Australia, Paraguay y Perú.

Abdel Wahed, que era jefe de la misión diplomática palestina en España desde 2022 y ya gozaba de un estatus similar al de embajador, cambió oficialmente de rango a raíz de la decisión adoptada

hace unos meses por el Ejecutivo.

El 28 de mayo, el gobierno español reconoció el Estado palestino, al mismo tiempo que lo hacían Irlanda y Noruega. A principios de septiembre, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que «la primera cumbre bilateral entre España y Palestina» tendría lugar «de aquí a finales de año».

La entrega de estas cartas credenciales coincidió con el anuncio de la visita del presidente de la Autoridad Palestina a España, Mahmud Abás.

Según adelantó la agencia de noticias AFP. Abás realizará a partir de hoy una visita de 48 horas a Madrid por «invitación de España ». Abás será recibido por Don Felipe y el presidente del Gobierno. Posteriormente viajará a Nueva York, donde tiene previsto participar el viernes en la Asamblea General anual de Naciones Unidas.

# ALEJANDRE VENCE EN LA **MERCEDES-BENZ FASHION TALENT**

La firma Alejandre se ha proclamado ganadora de la XXIV edición del premio Mercedes-**Benz Fashion Talent** como la mejor marca emergente de la 80 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Desde hace más de diez años, este galardón reconoce y apoya a las nuevas promesas del panorama nacional como la diseñadora Sandra Alejandre, que podrá presentar la colección vencedora en Mercedes-**Benz Prague Fashion** Week.

Tras desfilar el domingo, la creadora madrileña se ha impuesto con su colección 'Core', inspirada en la estrecha unión

que existe entre el trabajo y la vida personal de un artista. Las piezas que conforman la colección son una revisión de los patrones clásicos, reinterpretados y contagiados por la identidad lencera de la marca. A través de siluetas enriquecidas, la superposición de prendas y el contraste de diferentes estilos, la propuesta ganadora consigue transformar activamente las esencias y peculiaridades de la feminidad moderna. Alejandre se suma así a la lista de ganadores de Mercedes-Benz Fashion Talent y sigue la estela de grandes nombres como Ernesto Naranjo, Dominnico o Pepa Salazar representando la moda emergente nacional fuera de nuestras fronteras.



La vencedora del Mercedes-Benz Fashion Talent

# DON CARLOS LLOMBART **GALLIFA**

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2024

D. E. P.

Sus padres, José Antonio y Laly; esposa, María Fúster; hermanas, Susana y Mónica; su hijo, Rodrigo y demás familia

#### RUEGAN una oración por su alma.

El entierro se celebró en la intimidad familiar. El funeral por su eterno descanso se celebrará el martes día 24 de septiembre, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en la Iglesia del Espíritu Santo (c/ Serrano, 125) de Madrid.

ESQUELAS SERVICIO PERMANENTE (LLAMADA GRATUITA) CONSULTE TARIFA Y EDICIÓN e-mail: esquelasabc@esquelasabc.com www.esquelasabc.com



# Ofrece una Misa

por tus seres queridos

en un pais de necesidad.

y ayuuaras a sacurdules siir recursus para sostener a la Iglesia en el mundo.

# ofreceunamisa.org

91 725 92 12



QUINTO ANIVERSARIO

**EXCELENTÍSIMA SEÑORA** 

# D.ª MARÍA TERESA DE AZCÁRATE MARTÍN

DAMA ENFERMERA DE LA CRUZ ROJA

DAMA DE LA CORTE DE HONOR DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

FALLECIÓ EN MADRID

# EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su querido esposo, Juan Manuel de Mingo Contreras (†); sus hijos, nietos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

(3)

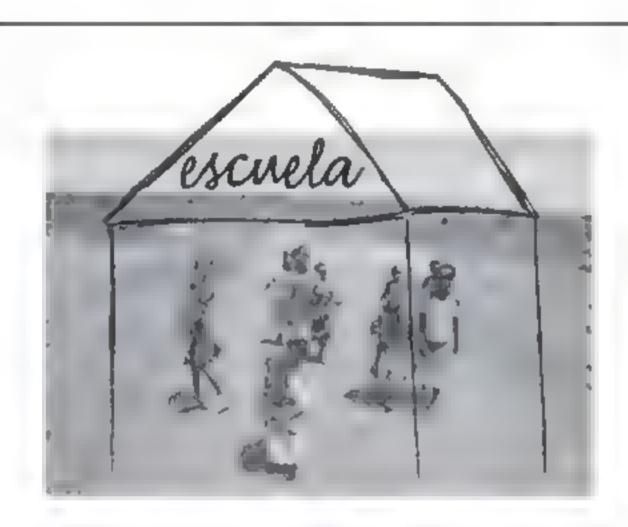

Escuelas que cambian el mundo

902 444 844 www.entreculturas.org





EXCELENTÍSIMO SEÑOR

# D. JUAN-MIGUEL VILLAR MIR

MARQUÉS DE VILLAR MIR

DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y LICENCIADO EN DERECHO.

CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE MADRID.

GRANDES CRUCES DE LA REAL Y MUY DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III, DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, DEL MÉRITO CIVIL, DEL MÉRITO MILITAR Y DE LA ORDEN DEL DOS DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CABALLERO DE L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR DE FRANCIA Y COMMENDATORE DELL'ORDINE DELLA STELLA DE ITALIA.

VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE HACIENDA EN EL PRIMER GOBIERNO DE S.M. JUAN CARLOS I.

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA, ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO DE HONOR DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÔMICAS Y FINANCIERAS.

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EN MADRID EN EL AMOR A ESPAÑA Y LEALTAD A S.M. EL REY

# EL DÍA 6 DE JULIO DE 2024

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, Excma. Sra. D.\* Sylvia de Fuentes Bescós, Marquesa de Villar Mir; sus hijos, Juan, Álvaro y Silvia Villar-Mir de Fuentes; hijos políticos, Cristina Palacios Pérez-Medina y Javier López Madrid; sus nietos, Cristina, Constanza y Juan Miguel Villar-Mir Palacios y Silvia, Bosco, Marcos y Sofía López-Madrid Villar-Mir; nietos políticos, Pablo Valdenebro Montes, Eduardo Rodríguez García-Gasco, Victoria Ferrer Cazorla y Daniel Cruz Vega; bisnietos Pablo, Eduardo, Silvia, Tasio y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro se celebró en la intimidad familiar

El solemne funeral por su eterno descanso tendrá lugar (D m ), el jueves dia 26 de septiembre, a las veinte horas, en la Parroquia de San Jerónimo el Real (c/ Moreto 4), de Madrid.

(3



LA SEÑORA

# DOÑA MARÍA DEL CARMEN RUBALCABA SAÑUDO

VIUDA DE DON FRANCISCO JAVIER IMAZ BUENECHEA

FALLECIÓ EN MUNGUÍA (VIZCAYA)

EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2024

a los noventa años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijos, Carmen, Javier, José Carlos, Marta y Teresa; hijos políticos, Berta Suárez, Silvia Sánchez y José Durbán; nietos, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

#### RUEGAN una oración por su alma.

El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana miércoles, día 18 de septiembre, a las ocho de la tarde, en la capilla de Nuestra Señora de Begoña (urbanización La Florida), Madrid.

(2)



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

**EXCELENTÍSIMO SEÑOR** 

# DON FERNANDO MALDONADO VIDAL

MARQUÉS DE VALDEOLMOS Y GRANDE DE ESPAÑA
QUIEN FUE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL HOTEL ALHAMBRA PALACE DE GRANADA

FALLECIÓ EN MADRID

# EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

a los setenta y dos años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

La Junta de Accionistas, el Consejo de Administración, la Dirección y todo el personal, en activo y jubilados, del Hotel Alhambra Palace

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

(2)

# **HORÓSCOPO**

Aries (20-III al 19-IV)

Evita los ambientes demasiado cargados, pueden perjudicar a tu delicada salud. Busca diversiones en espacios abiertos y descansa lo que el cuerpo te pida.



Los cambios de humor pueden hacer que el día de hoy sea complicado. Debes procurar limitar tus accesos de ira ante situaciones que no son tan graves como crees.

(21-V al 20-VI)

Que el miedo no detenga tus planes, lo que ahora parece muy oscuro, en el futuro se tornará mucho más claro. Sólo necesitas buscar la suerte

# (21-VI al 21-VII)

Trata de dejar atrás los rencores y busca el reencuentro con un amigo que quiere que las cosas puedan ser como antes. Nada como recordar el pasado.

# Leo

(21-VII al 22-VIII)

Un problema relacionado con el trabajo termina por solucionarse mucho antes de lo que piensas. Eso te dejará tiempo para las personas que quieres.

Las horas de la tarde son las más apropiadas para dedicárselas a tu pareja. Vuestra relación necesita una inversión urgente en cariño.

# (23-JX al 22-X)

Ayudar a las personas que te rodean sin esperar nada a cambio es una caracteristica de tu personalidad, no debes renegar de ella.

# Escorpio (23-X al 21-XI)

Algo que parecía que no tenía futuro se está consolidando, para sorpresa de todos. Tomate las cosas sin prisa, pero sin pausa.

# Sagitario

Te llega en el momento justo una noticia que te salvará in extremis de una situación incómoda con tu pareja. La suerte te guiña el ojo.

# Capricornio

Sería muy triste que por culpa de una tontería se frustren joportunidades de que tu relación sentimental avance hacía un estadio más profundo.

León

Logroño

Despejado Variable

Es muy importante que abandones inercias y tomes el mando de la situación, no puedes seguir dejando que las cosas ocurran sin más ni más.

No hagas caso de las cosas que oyes en la calle, primero contrasta las informaciones antes de tomarlas como verdaderas

# Hoy en España

# Rachas fuertes al noreste

Tiempo estable con cielo poco nuboso salvo en el área mediterránea donde irá aumentando la nubosidad con posibles chubascos y alguna tormenta en el este de Cataluña. En el Cantábrico se puede esperar algún chubasco ocasional, Nieblas matinales en el interior de la mitad norte y el Estrecho. Temperaturas en descenso generalizado salvo mínimas en el Cantabrico oriental. El viento soplará del norte fuerte en el cuadrante noreste y Menorca con rachas muy fuertes tendiendo a amainar por la tarde. Viento flojo del este en el resto.







| <u></u>    | 45   | -    |   |    | (3)           | ***         |             |     |                |
|------------|------|------|---|----|---------------|-------------|-------------|-----|----------------|
| Ayer en Es | paña |      |   |    |               | °C<br>T.mín | °C<br>T.máx | 1/m | km/h<br>Viento |
| La Coruña  | 13,9 | 25,0 | 0 | 30 | Murcia        | 17.6        | 31.0        | 0   | 19             |
| Alicante   | 17.7 | 26.6 |   | 16 | Oviedo        | 11.2        | 21.5        | 0   | 19             |
| Bilbao     | 8.7  | 21.7 | 0 | 16 | Palencia      | 8.9         | 25.1        | 0   | 20             |
| Caceres    | 18.7 | 33.1 | 0 | 15 | Palma         |             |             | 0   | 16             |
| Cordoba    | 16.4 | 36.2 | 0 | 15 | Pampiona      | 11.0        | 20.8        | 0   | 39             |
| Las Palmas | 22.0 | 26.3 | 0 | 28 | San Sebastián | 12.0        | 21.7        | 0   | 1.3            |
| _          |      |      |   |    |               |             |             |     |                |

Santander

Sevilla

LLuvia

13.2 20.0

18.7 35.9

28

| Madrid       |           | 6.5 30.0   | 5.    | 1 1   | 8  | Valencia         | 16.               | 1  | 29.1       | 0    |  |
|--------------|-----------|------------|-------|-------|----|------------------|-------------------|----|------------|------|--|
| Malaga       |           | -          |       | *     | -  | Zaragoza         | 14.               | 4  | 26.4       | 0    |  |
| *Información | elaborada | ntilizando | entre | otras | la | obtenida de la / | Agencia Estatal d | de | Meteorolog | gia. |  |

79 27.4

10,7 23.2

Nuboso

0

Chubascos



# Embalses

| Guadiana (1997)         |
|-------------------------|
| Jácki <sup>1</sup>      |
| Mod:                    |
| Miño-Sta                |
| Pais Vacco Interior 100 |
| Cognition               |
| Tajo <sup>1</sup>       |
| Tinto/Odiel/Pledras     |
|                         |

# How testo del mundo

Europa

Andorra

6/14"

Berlin

14/18"

12/19\*

10/17"

Lisboa

18/28°

Bruselas

Temperaturas

Londres

12/20\*

Moscú



| Temperaturas |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Buenos Aires | Nueva You  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/22*        | 14/23°     |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracas      | Pekin      |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/29"       | 20/27      |  |  |  |  |  |  |  |
| Doha         | Río Janeir |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/38"       | 18/27*     |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhannahuman | Ci-manuali |  |  |  |  |  |  |  |

14/25\* París TÜ 12/20\* Estocolmo Praga Johannesburgo Singapur 10/15 17/29° 26/30" Sídney México Roma 6/19° 16/24" 15/23°

Mundo



Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# Dreams, un oasis en el campo de batalla de la enfermedad en los niños

La Fundación PortAventura invita cada año a 200 familias con hijos enfermos elegidos por un comité médico

LAURA PERAITA TARRAGONA

ntre una gran multitud, Sara llega con una gran sonrisa a nuestro punto de encuentro en el Parque PortAventura World. Tras ella camina su hijo Alberto (13 años) distraído mientras charla con tres niños junto a José, su padre. La emoción de esta madre no le cabe en el cuerpo por ver a Alberto tan feliz. No es para menos. El pequeño padece una uropatía compleja que le obligó a pasar 5 meses hospitalizado nada más nacer. Y desde entonces los ingresos y operaciones no han parado.

Alberto es uno de los agraciados con una estancia gratuita de una semana en Dreams, una iniciativa de la Fundación PortAventura que cuenta con diez villas para los pequeños pacientes y su familia con el propósito de contribuir a su terapia de recuperación mientras disfrutan del acceso a los tres parques de PortAventura. Sara explica que cuando «me dijeron que nos pagaban todo, has-

ta el viaje de ida y vuelta, pensé que era broma. Pero no; un comité médico le eligió. No sabía que existía algo así».

Esta madre está convencida de que en su hijo va a haber un antes y un después. Y es que Dreams nada tiene que ver con un centro hospitalario. Es un espacio amplio, de 8.850 m2, lleno de luz y color. Gracias a una inversión de 2,5 millones de euros, que incluye la colaboración de Transgourmet y de la Fundación "la Caixa", el complejo se ha extendido este año pasando de las seis villas iniciales a diez, lo que permite acoger a 400 familias por temporada. Cada villa consta de 135 m2 con un jardín privado para disfrutar del aire libre que no tienen en el hospital.

Ramón Marsal, presidente de la Fundación PortAventura desde hace 14 años, vive con pasión esta iniciativa. Explica que trabajan conjuntamente con los hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu (ambos de Barcelona) y el Hospital Niño Jesús (Madrid). «Un comité médico selecciona a los niños en-

# Emociones a flor de piel en cada rincón

El presidente de la Fundación PortAventura, Ramón Marsal, explica que Dreams está lleno de detalles emotivos. En cada casa, por ejemplo, hay un buzón americano, «en el que cada familia, tras su estancia, deposita una carta para la familia siguiente en la que expresan sus buenos deseos». Además, «cada sábado hacemos un acto y colocamos una estrella de madera con el nombre del niño enfermo y la fecha en la que ha venido que se cuelga en un globo fijo en el jardín. Es un momento mágico para los niños y padres. Se sienten especiales».

tre 14 y 17 años. «Cada semana la dedicamos a una patología para que las familias hablen de sus experiencias, lo que es una auténtica terapia para padres».

Y es que con esta iniciativa todos ganan. «Hemos comprobado -matiza Marsal- que el 90% de los padres que vienen están separados. Los médicos dicen que lo más fácil es curar al paciente (menos cuando la enfermedad es crónica), y lo complicado es sanar a la familia. Los hermanos de los niños enfermos quedan relegados a quinta posición y el matrimonio sufre mucho porque la madre focaliza el problema dedicándose al 100% al niño porque en la pareja es raro que los dos asuman el mismo rol. Es decir,

aquí llegan las familias destrozadas».

Matiza que sólo el hecho de que la familia pueda sentarse junta a desayunar en la misma mesa es un hito porque normalmente una

parte de ellos está en el hospital y la otra en casa. «Es muy emotivo». Añade orgulloso que los médicos aseguran que «cuando los niños vienen aquí pasan hasta 15 días sin tomar medicación, sobre todo los de patologías como las mentales, porque un mes antes ya están emocionados y uno después les dura la resaca de la diversión».

Y es que, no es para menos. En este recinto disfrutan de las atracciones del parque y de salas exclusivas donde participan en talleres, karaoke, pintacaras, cuentacuentos, música tibetana para relajarse... El presiden«necesitamos dar más difusión a este proyecto que nació en 2019. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para conseguir ayudas a nivel empresarial y que las organizaciones se comprometan, puesto que el coste por semana y familia es de 2.000 euros», explica.

# Investigación médica

Para respaldar esta petición de colaboración, la doctora Annabella García, psicóloga clínica de la unidad de Paidopsiquiatría del Hospital Vall d'Hebron y responsable de la coordinación con las familias de la Fundación PortAventura, asegura que «desde el comienzo, los médicos ya nos comentaban que los niños regresaban de Dreams más alegres, optimistas, con menos ansiedad, con más fuerzas para afrontar sus duras terapias, con mayor bienestar emocional, esperanza, confianza y, sobre todo, muy descansados e ilusionados. Para ellos Dreams es un oasis dentro de su campo de batalla. Una tregua a nivel experiencial».

Pero las impresiones de los médicos eran hasta hace poco solo comentarios. «Por ello, en 2020 decidimos realizar una investigación sobre el efecto Dreams. El objetivo es demostrar con datos fiables dicha mejoría y la repercusión en su recuperación con evidencia científica», puntualiza la doctora.

Según Ramón Marsal «esta investigación nos servirá para solicitar ayudas..., hasta que llegue el día en que un doctor pueda recetar Dreams a las familias», concluye con una amplia sonrisa.

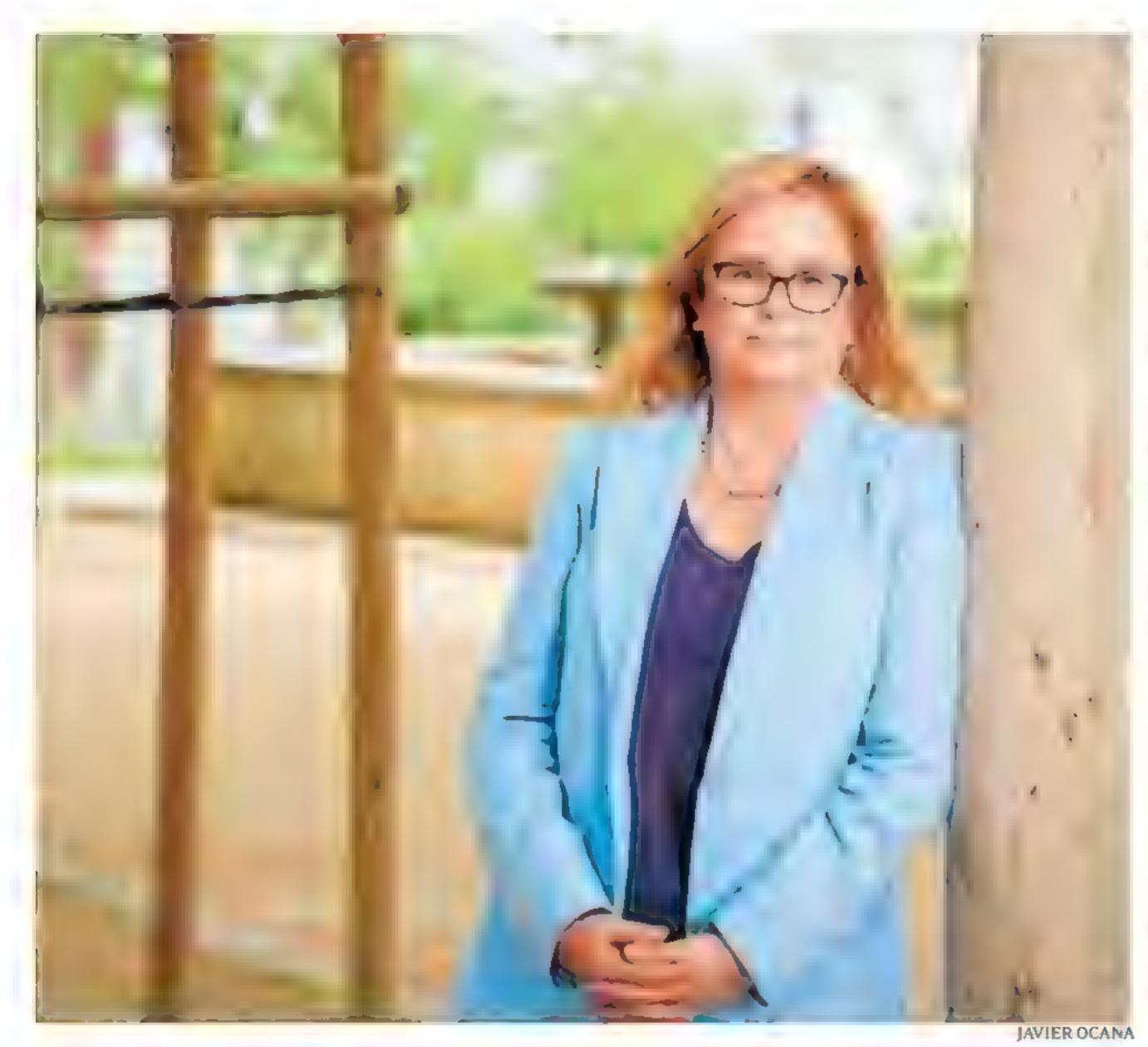

# MaLuisa Ferrerós Tor

Neuropsicóloga y autora de 'Dime qué come y te diré cómo se porta'

# «Una mala conducta puede ser consecuencia de una alimentación inadecuada»

En este libro la autora sostiene que es posible mejorar el comportamiento infantil a través de la alimentación

CARLOTA FOMINAYA MADRID

La idea de escribir 'Dime qué come y te diré cómo se porta' (Planeta) surgió de la práctica diaria en la consulta de la psicóloga Mª Luisa Ferrerós. «Había observado cambios de comportamiento y malas conducen momentos muy concretos: casi siempre antes de comer, instantes previos a la merienda, cuando se acerca la hora de cenar o por las mañanas antes de desayunar. La doctora Victoria Revilla y yo comprobamos que al modificar la alimentación de nuestros pacientes, empezaba a cambiar el comportamiento».

-Sostiene que la conducta es consecuencia de la alimentación. ¿Quiere decir que cambiando ciertos aspectos de ésta podemos mejorarla?

-En efecto. Una mala conducta puede ser consecuencia de una alimentación inadecuada. Se ha comprobado que los cambios bruscos de comportamiento suelen coincidir con bajadas repentinas de energía (glucosa), justo después de desayunos o meriendas demasiado dulces (cereales azucarados con leche, galletas, bollos...), provocando enfados y pataletas sin justificación y también dificultades de concentración. Esto se puede controlar añadiendo alimentos que generan liberación lenta de glucosa como la fruta, la verdura o los cereales integrales y teniendo muy en cuenta los horarios de las ingestas. -¿Qué falsos mitos han observado que persisten en la actualidad?

-Es muy importante entender que los niños no pueden comer igual que los mayores. Para empezar, necesitan un aporte calórico muy superior. Y sus platos principales deben estar compuestos por estos tres bloques fundamentales, que no siempre cumplimos: carbohidratos complejos (pan, arroz, pasta, patatas) y los complejos (verduras, frutas, legumbres); proteínas (carne, pescado, huevos, lácteos) y también grasas saludables.

-De hecho estas últimas, se-



«Los niños necesitan un aporte calórico muy superior» gún apunta en su libro, tienen muy mala fama.

-Pero son el tercer grupo de alimentos que el cuerpo necesita, en especial, el de los niños. No toda la grasa es mala, ni mucho menos. Hay grasas saludables y son las que están presentes en el aceite de oliva, el aguacate, las semillas y las aceitunas, además de la grasa del pescado y de carne de animales alimentados con pasto.

-¿Qué errores le llaman más la atención en consulta?

-Veo a familias con desayunos y meriendas muy desacertadas. Se preocupan por las comidas y las cenas y se olvidan de estas dos tomas, donde les dan cereales azucarados o lo que sea. El otro día una niña, en pleno desarrollo, me confesó que por las mañanas tomaba solo tres galletas con un vaso de agua porque su madre le había dicho que la leche era mala, cuando es uno de esos alimentos que llamamos 'ladrillo'.

-¿Cuál sería la norma básica en cuanto a la composición de estas dos ingestas, desayuno y merienda?

-Lo ideal sería introducir en ellas un 30 por ciento de proteína. Hemos de entender que en esta primera toma se rompe el ayuno de toda la noche. Es una comida muy importante y ellos van al colegio, donde no pueden ir sin haber comido algo que les proporcione la energía suficiente para estar atentos y sin problemas de concentración.

-Muchos niños se levantan sin hambre y de mal humor. -Habría que ver a qué hora y cuánto han cenado, probablemente tarde y copiosamente. En cambio, han salıdo medio muertos del colegio pero han comido alimentos sin macronutrientes. Sugiero cambiar esta dinámica de la siguiente forma: hacer una buena merienda, consistente, también con proteína de calidad (bocadillo de tortilla, caballa, atún...) y cenar un poquito más pronto y de forma ligera.

-También advierte que hay que seguir cuidando al máximo la alimentación en la adolescencia.

-En esta etapa vital las neuronas que hemos conectado se mielinizan, se recubren de una sustancia que es la que fija esa conexión. En este proceso son muy importantes las grasas (Omega 3 y 6) con presencia en los pescados azules. No hace falta que sea salmón, aquí es mucho más importante que sea de proximidad: las sardinas, las anchoas, la caballa, el jurel, el atún...

# VUELTA AL COLEGIO

Un virólogo insiste en cómo evitar contagios en los niños

#### L. PERAITA MADRID

Acaban de empezar las clases y ya hay alumnos que se han puesto malos por algún virus. Durante el año pasado, las cifras de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) incrementaron de manera significativa entre el 4 de septiembre y 1 de octubre, sobre todo en el grupo de 0 a 4 años. Catarros de vías altas por el rinovirus (hRV), coronavirus, parainfluenza, adenovirus...

Según explica a ABC Estanislao Nistal, Doctor en Virología, investigador y profesor de Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, el contacto entre los niños en espacios cerrados, como las aulas, el sistema inmunitario de los más pequeños, más inmaduro e inexperto al no haberse enfrentado a algunos agentes infecciosos y ser más vulnerable que el de los adultos, propician los contagios.

En su opinión, el mayor error de los padres respecto a la salud de su hijo «es no tener al día su calendario de vacunación –matiza–. Las vacunas y los tratamientos de inmunización pasiva son esenciales para prevenir enfermedades producidas por virus y bacterias. Lo demás por hacer nos lo va a decir el sentido común».

Se refiere en concreto a que se debe intentar que los niños tengan hábitos saludables «como la higiene personal, empezando por el lavado de manos. También hay que lavar su ropa, limpiar la casa y los juguetes de manera regular, ventilar los espacios para renovar el aire, etc. Desde pequeños deben aplicar medidas de higiene que van a ayudar a prevenir la transmisión de virus y bacterias más allá del lavado de manos, como es taparse la boca al toser y estornudar o no beber del vaso de otras personas. Además, los responsables de los colegios deben ocuparse de que se limpien con frecuencia las aulas, aseos o comedores, así como ventilar los espacios comunes».

ABC MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Cuatro años y medio de cárcel para Ángela Dobrowolski por inyectar insulina a Mainat

► La Justicia la exonera del intento de asesinato porque la ex del productor alertó a Emergencias

**ELENA BURÉS** BARCELONA

Cuatro años y medio de cárcel para Ángela Dobrowolski por un delito de lesiones agravadas a Josep Maria Mainat, con la agravante de parentesco. El tribunal de la Audiencia de Barcelona considera probado que intentó acabar con la vida de su aún marido, pero luego llamó a Emergencias, por lo que considera que ella misma desistió de la tentativa de asesinato y no la condena por ello. En su fallo, los magistrados también impone a la expareja del productor televisivo una orden de alejamiento a 1.000 metros de éste durante ocho años y medio. Además, la absuelven del delito de revelación de secretos por haber espiado el correo de Mainat, tras haber recibido el perdón del ofendido, por parte de este.

La sentencia sostiene

que Dobrowolski, acusada de intentar asesinar al exintegrante de La Trinca, «eligió una forma muy sofisticada para matar a su esposo, como fue la inyección de insulina, sabiendo que él padecía diabetes y que no se le había prescrito aquella sustancia». Hacerlo «tenía la capacidad de provocarle una hipoglucemia grave con coma hipoglucémico y de causarle la muerte o, en el mejor de los casos, causarle daños neuronales irreversibles». El tribunal considera probado que Ángela «conocía ese efecto» porque, de no ser así, no habría mentido a Mainat, diciéndole que lo que le suministraba era en realidad otra cosa, hormona del crecimiento y otro fármaco para adelgazar, sino «fundamentalmente por sus estudios de Medicina».

Al inyectarle insulina, Ángela sabía «que le iba a provo-



car una hipoglucemia grave, capaz de causarle la muerte» lo que «sólo pudo responder a la finalidad de acabar con su vida». Concluyen así los magistrados que Dobrowolski actuó con la intención de matar a su aún marido pero, tras comprobar que éste sufría una grave hipoglucemia llamó a los servicios de emergencias y pidió una

ambulancia, «revertiendo de esa manera el coma en el que aquel se encontraba, evitando su muerte y restableciéndolo completamente».

Por ello, el tribunal apunta que «la acusada desistió voluntariamente de su acción homicida», y la exonera así de la responsabilidad del intento de asesinato y la condena sólo por lesiones agravadas. Dobrowolski se enfrentaba a una petición de 13 años de cárcel por la tentativa, al haber provocado a Mainat una grave hipoglucemia al inyectarle insulina, la madrugada del 23 de junio de 2020.

La tesis de las acusaciones, que ahora considera probada la sentencia, es que una vez Mainat comunicó a Ángela la intención de formalizar el divorcio, esta espió el correo electrónico del productor, des-

cubriendo que en caso de fallecer él, estando ya separados, quedaría excluida del testamento. Así, además de acceder al ordenador de su aún marido, se reenvío los mensajes a su propia cuenta.

# Móvil económico

Por ese motivo, también estaba acusada de revelación de secretos, pero durante el juicio, el pasado julio, el productor decidió perdonar ese delito, por lo que ya no podía ser condenada por ello. El móvil económico habría sido el que llevó a Ángela a intentar acabar con la vida de Mainat, cuando. tras una discusión en el domicilio familiar, ya de madrugada, «con ánimo de matarlo», le inyectó insulina, diciéndole que en realidad se trataba de hormona del crecimiento y de un adelgazante, ya que el productor se estaba sometiendo a un tratamiento antiedad.

Mainat, pese a que estaba durmiendo, al ser despertado

«Que condenen a tu esposa por intentar asesinarte no es una gran alegría, pero se ha hecho justicia», apuntó el productor

accedió para evitar otra discusión. Pero lo que en realidad le inyectó Dobrowoslski, reza la sentencia, fue «una combinación de insulina rápida y retardada en una dosis no acreditada sabedora, por sus conocimientos médicos, que le iba a provocar una hipoglucemia capaz de causarle la muerte». Tras ello, midió sus niveles de glucosa con el glucómetro que había en la casa, detectando que el productor había sufrido una «abrupta bajada». Unos veinte minutos después, llamó a la ambulancia. Al llegar los sanitarios al domicilio familiar, el ex de La Trinca estaba en coma, pero consiguieron estabilizarlo y lo trasladaron a un hospital, donde se recuperó.

Tras conocer la condena. Mainat apuntó ayer que, a pesar de que ésta no es por la tentativa, la sentencia recoge que «el intento de asesinato existió». En declaraciones a los medios recogidas por Ep, el productor indicó que no le hace «ni feliz ni no feliz» el fallo, sino que le parece «correcto». «Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es una gran alegría, pero es una sentencia intermedia y se ha hecho justicia», zanjó.

TELEVISIÓN

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# NO LO VERÁS EN TELEVISIÓN

# La natalidad de Miss Cataluña

FERNANDO MUÑOZ



ay que tener siempre a mano una salida. Pim pam pum. Ser el más rápido. Antes de que a David Broncano lo descubrieran esos que son capaces de politizar hasta los decibelios de un estadio de fútbol, vivía como reportero de fortuna para Cristina Teva en un programa de cine. Se iba por las plazas a hacer de reportero dicharachero con la gente que salía de ver una película de cine de autor. Hacer humor con eso es más difícil que llegar a competir contra el capo de la televisión con la sombra de ser un emisario del régimen. Pero el que vale, vale. Pim, una faltada; pam, chiste de follar; pum, «¿eres más

racista o machista?». Y a tocar el bombo de la diversión mientras convences a tres millones de españoles de que quieren formar parte de ese club de colegas que se lo pasa mejor que nadie.

Eso se tiene o no se tiene. Berto Romero parecía tenerlo pero en sus aventuras en solitario se estampó. En Latre solo confiaba Latre, y así pasó. Aunque no hay que desesperar. Se puede no tenerlo y entrenarlo. Para eso vivimos en la era de los coaches. Los hay para cualquier cosa que se pueda necesitar en esta vida tan moderna. Incluso para dar discursos en concursos de belleza. Bien lo sabe Miss Cataluña, convertida en estrella fugaz de la viralidad por responder perfectamente -según los cánones de un coach- al tema de «descenso de la natalidad en España». «El descenso da la 'notabili-

dad' en España -empieza ella, temblorosa y brillante como su vestido de lentejuelas- es un tema que nos está impactando a nuestra sociedad. El descenso de la 'notabilidad' es algo que nos hace sufrir y algo que tenemos que luchar en contra pero también es algo que nos puede mejorar como planeta y como sociedad». Impecable, le pese a quien le pese. Si Confucio inventó la confusión (Miss Panamá 2009 'dixit'), los coaches adoptaron el axioma de que crisis es igual a oportunidad. Y lo repiten todos. Algún iluminado lo leyó allá por 2008 en un tatuaje con letras chinas y desde entonces tenemos que convivir con ello. La pobre Miss cumple con lo ensayado: me plantean un problema, digo que es grave y como no quiero que me llamen ceniza digo que es una oportunidad. Y todos a aplaudir. Ojalá la invite Broncano, a ver qué responde sobre si es más machista o racista. O mejor: Pablo Motos, y todo Twitter a bailar en la 'confución'.



Jean Smart, ganadora por su papel en 'Hacks' // AFP

# Los Emmy dictan lo que debe ser una comedia

El drama 'Shogun' batió el récord de galardones en la noche en que 'Hacks' le arrebató a 'The bear' el gran premio

LUCÍA CABANELAS MADRID

Gana la comedia, pierde 'The bear'. Cansados, quizás, de sufrir para poder reír, los premios Emmy apostaron por la risa genuina, por la carcajada a bocajarro, por el descaro de Jean Smart y no por la amargura, ya cansina, que arrastra

entre fogones Jeremy Allen White. «En el verdadero espíritu de 'The bear', no haremos ninguna broma», se jactó el presentador, Eugene Levy. Ahí, claro, todos rieron.

Al final le pesó el tiempo a la serie del oso y su segunda temporada, brillante, pagó el pato de su tercera entrega, que se estrenó hace un mes con tibio entusiasmo y, seguramente, condicionó a los votantes.

Benefició el tiempo, sin embargo, a 'Hacks', que al final de la noche no igualó los cuatro galardones de la ficción de FX pero sí se impuso en la categoría gracias al pulso impecable de Deborah y Hannah en su última temporada. Tras dos nominaciones sin éxito, a la tercera fue la vencida, justicia poética.

La pasada madrugada ganó también la épica, la belleza, el músculo, espiritual, de la medieval 'Shogun', que vino a ocupar el vacío de Juego de tronos'. El viaje al polvorín del Japón feudal fue la gran sorpresa de la temporada y suya es la gesta de convertirse en el drama de la temporada, en la ganadora rotunda de estos Emmy, pulverizando todos los récords al llevarse 18 galardones. Aunque para drama, el de Richard Gadd, un cómico sin gracia que fue capaz de sobreponerse a los abusos, a las acosadoras, incluso a las demandas, con 'Mi reno de peluche'. coronada como mejor minise-

Los Emmy rompieron su reciente costumbre de apostarlo todo a una carta y, aunque barrieron 'The bear' y 'Shogun', repartieron muchos premios. Quien se quedó con las ganas aquí fue Meryl Streep. Pero claro, los Emmy no son los Oscar.

# EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* ★ MUY BUENA \*\*\* BUENA \*\* INTERESANTE \* REGULAR ● MALA

# 'Tesoro del Amazonas'

EE.UU. 2003. Aventuras. 94 min. Dir.: Peter Berg. Con The Rock, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries, William Lucking

#### 22.50 La 1 \*\*

Digno vehículo de lucimiento para Dwayne Johnson, que aún firmaba como The Rock, conservaba algo de pelo y se disputaba con Vin Diesel el cetro de rey de la acción, vacante desde la jubilación de Sly y de Arnie



(quien aquí le pasa el testigo en un consciente cameo). El profesional de la lucha libre encarna a un 'cobrador del frac' enviado al Amazonas a buscar al hijo de su jefe (Seann William Scott, de 'American Pie', la contraparte cómica), donde también se topa con una chica dura (Rosario Dawson) y un villano cínico (Christopher Walken, en el sitio equivocado). Aventura sin pretensiones con espíritu serie B, guion de fórmula y escenas de acción bien resueltas en localizaciones de... Hawái.

# 'Coraje, sudor y pólvora' 13.15 La 2 \*\*

EE.UU. 1972. Oeste. 92 min. Dir.: Dick Richards. Con Gary Grimes, Billy 'Green' Bush, Luke Askew, Bo Hopkins.

Un adolescente inicia una travesía para conducir ganado al mando de un líder con mucho de capitán Akab: un viaje de iniciación en el que descubrirá que no puede ser otra cosa que un cowboy. Este wéstern que abunda en pintura roja tiene un aura de violencia lírica que lo hermana al cine de Peckinpah.

## 'Las minas del rey Salomón'

#### 14.55 Trece ★★★

EE.UU. 1950. Aventuras. 98 min. Dir.: Compton Bennet y Andrew Marton. Con Deborah Kerr, Stewart Granger.

La mujer de un explorador desaparecido mientras buscaba un mítico tesoro africano contrata a un cazador profesional para encontrarlo (al marido). Tras la versión de 1937, esta más sólida adaptación del clásico relato de Haggard encuentra a su mejor pareja en Kerr y Granger. Colorida aventura ganadora del Oscar a fotografía y montaje.

# 'Police (Night Shift)' 00.25 La 1 \*\*

Francia-Bélgica-China. 2020. Drama policiaco. 98 min. Dir.: Anne Fontaine. Con Virginie Efira, Omar Sy.

La francesa Anne Fontaine dirige con seguridad este drama
de caracteres con formato de
filme policiaco sobre tres agentes que deben conducir a un inmigrante ilegal al aeropuerto.
Relato acotado a una noche basado en la novela de Hugo Boris. El actor Omar Sy, gran reclamo para taquilla, no puede
evitar dar a su policía un aire al
tío de Intocable.

# **PARRILLA DEPORTIVA**

14.00 Vela. Unicredit Youth America's Cup. En directo. Teledeporte

15.55 Fútbol. UEFA Youth League: Real Madrid CF-Stuttgart. En directo. M+ Liga Campeones

18.45 Fútbol. UEFA Champions League: Juventus FC-PSV. En directo. M+ Liga Campeones 2

18.45 Fútbol. UEFA Champions League: Young Boys-Aston Villa FC. En directo. M+ Liga Campeones 3 19.00 Fútbol. LaLiga EA Sports: RCD Mallorca-Real Sociedad. En directo. DAZN

20.53 Fútbol. UEFA Champions League: Real Madrid CF-Stuttgart. En directo. M+ Liga Campeones

21.00 Fútbol. UEFA Champions League: Bayern-Dinamo Zagreb. En directo. M+ Liga Campeones 3

21.00 Fútbol. UEFA Champions League: AC Milan-Liverpool FC. En directo. M+ Liga Campeones 2

#### LA1

8.00 La hora de La 1
10.40 Mañaneros. Presentado por Adela González.
14.00 Informativo territorial

14.10 El gran premio de la cocina. «Gazpacho, ración de 6 tortillitas de camarones y flamenquines de cerdo».

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.20.30 Aquí la Tierra. Presen-

tado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo.

21.40 La Revuelta. Presentado por David Broncano.

22.50 Cine. «Tesoro del Amazonas». EE.UU. 2003. Dir: Peter Berg. Int: Dwayne Johnson, Seann William Scott.

0.25 Cine. «Police». Francia.
2020. Dir: Anne Fontaine. Int: Grégory Gadebois, Omar Sy.
1.55 La noche en 24 horas

#### LA2

9.55 La aventura del saber
10.55 La 2 express
11.00 Documenta2. «La ciencia de las emociones».

11.50 Al filo de lo imposible. «GREIM, la esperanza verde».

12.20 Las rutas D'Ambrosio. «Sevilla: del campo a la tapa».

13.15 Mañanas de cine. «Coraje, sudor y pólvora». EE. UU. 1972. Dir: Dick Richards. Int: Gary Grimes, Billy Green Bush.

14.50 Curro Jiménez
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales. Incluye «Into the blue» y «Del amanecer al crepúsculo».

18.05 Documenta2. «Planeta arqueología: cuando el pasa-do se explica».

19.00 Grantchester
19.45 Culturas 2
20.15 Mi familia en la
mochila. «Ruta del Cóndor:
Mompiche-Pintag».
20.40 Reformas extraordi-

narias de George Clarke
21.30 Cifras y letras
22.00 El comisario Montalbano. Emisión de los capítulos «Un diario del 43» y «Salvo Amato, Livia Mia».

1.40 Documentos TV. «Menonitas».

#### ANTENA 3

nández.

8.55 Espejo público
13.20 Cocina abierta con
Karlos Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fer-

15.00 Antena 3 Noticias

1. Presentado por Sandra
Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 15.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero. 15,45 Sueños de libertad

17.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega.
20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Presentado por Vicente
Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero, Invitado: Ilia Topuria, luchador. Presentado por Pablo Motos. 22.45 Hermanos

1.00 Una nueva vida
2.15 The Game Show.
Presentado por Sofía del
Prado, Marc Vila y Gemma
Manzanero.

3.00 La tienda de Galería del Coleccionista

#### **CUATRO**

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami! 7.40 ¡Toma salami!

8.30 Callejeros viajeros 10.20 Viajeros Cuatro. (Rep.) 11.30 En boca de todos. Pre-

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

sentado por Nacho Abad.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Presentado por Xuso Jones.

19.00 ¡Boom! Presentado por Christian Gálvez. 20.00 Noticias Cuatro.

Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo 21.10 First Dates

22.50 Código 10. Presentado por David Aleman y Nacho Abad.

1.50 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricardo Reyes.

2.35 The Game Show.
Presentado por Sofía del
Prado, Marc Vila y Gemma
Manzanero.

#### TELECINCO

8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.35 El tiempo

15.45 El diario de Jorge.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por
Carlos Franganillo y Leticia
Iglesias.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.40 El tiempo
22.00 Gran Hermano: límite
48 horas. Presentado por
Jorge Javier Vázquez. Gala en
la que se ofrece un resumen
semanal de la convivencia
de los concursantes de Gran

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

Hermano.

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

13.40 Don Matteo. «Los buenos chicos».

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G<sup>\*</sup> Jara.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Sesión doble. «Las minas del rey Salomón».

16.50 Sesión doble. «Congo Crossing». EE.UU. 1956. Dir: Joseph Pevney. Int: Virginia Mayo, Peter Lorre.

18.30 Western. «Dallas, ciudad fronteriza». EE.UU. 1950. Dir: Stuart Heisler. Int: Gary Cooper. Ruth Roman.

Cooper, Ruth Roman. 20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis

Pérez.

21.05 Trece al día. Presenta-

do por José Luis Pérez.

21.55 El tiempo en Trece.

Presentado por Inma Man-

silla.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez.

O.30 El Partidazo de Cope.
Presentado por Juanma
Castaño.

#### HOY NO SE PIERDA...

# 'Pesadilla en la cocina'

#### La Sexta | 22.30 |

Nueva entrega con Alberto Chicote tratando de ayudar a restaurantes hundidos.



# 'El cazador stars'

# La 1 | 18.30 |

Cuatro participantes hacen frente al cazador con el objetivo de llevarse el dinero de la banca.



# Not And And

LO MÁS VISTO del domingo 15 de septiembre

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

1.567.000 espectadores 18,4% de cuota



# LA SEXTA

9.00 Aruser@s 11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1° edición

15.15 Jugones

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. Presentado

por Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Presentado por Cristina Pardo y Iñaki López.

20.00 La Sexta noticias 2\*
edición. Presentado por
Cristina Saavedra y Rodrigo
Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes.

Presentado por Carlota Reig
y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 Pesadilla en la cocina. «La terracita Gastrobar». Presentado por Alberto Chicote.

0.15 Pesadilla en la cocina. (Rep.)

2.00 Crímenes imperfectos 2.30 Pokerstars

# TELEDEPORTE

7.35 Primera Fútbol Sala
Iberdrola. «Pescados Rubén
Burela-Arriva Alcorcón».
Primera categoría femenina
del fútbol sala español.

9.10 Louis Vuitton America's Cup. «Challenger Selection serieS». Semifinales.

10.10 FIFA Futsal World Cup. «España-Kazakhstán». 11.40 FIFA U-20 Women's World Cup. «Japón-España».

Cuartos de final.

14.00 Unicredit Youth
America's Cup

16.30 Juegos Paralímpicos de París 2024

18.55 Juegos Paralímpicos de París 2024

21.15 Vuelta Ciclista a
España. «Ourense TermalEstación de Montaña de
Manzaneda». La clásica
ciclista española alcanza su
edición 79, con un recorrido
de 3265 kilómetros repartidos en 21 etapas.

23.00 Urban World Series. «extreme barcelona». Final Bmx Park Femenino. 0.00 Urban World Series.

«extreme barcelona». Final bmx park masculino. 1.25 Unicredit Youth America's Cup

# MOVISTAR PLUS+

9.00 La historia del choco-

9.55 La revolución del sueño 12.41 Informe Plus+. «Todas

las cartas a Celia».

13.39 Entrevista Bonmatí y
Guardiola.

14.41 El día después.

15.40 Cine. «Asesinos internacionales». EE.UU. 2017. Dir: Taran Killam. Int: Arnold Schwarzenegger, Cobie Smulders.

17.10 Cine. «El justiciero». EE.UU., Canadá. 2018. Dir: Eli Roth. Int: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio.

18.55 Ucrania: soldados en el frente

21.00 Bakalá

21.30 Ilustres ignorantes. «Bancos».

22.08 Concorde: la conquista del aire 0.35 El consultorio de Berto.

siones alienígenas».

1.06 María Antonieta. «Deus ex machina».

«Cómicos podólogos e inva-

de los Rolling 3.52 Cine. «Eterna». España. 2022. Dir: Juanma Sayalonga, David Sainz.

2.00 Anita Pallenberg: musa

# TELEMADRID

7.00 Buenos días, Madrid 11.20 120 minutos

14.00 Telenoticias

15.30 Cine de sobremesa.

«Los búfalos de Durham».

17.20 Cine de tarde. «La Compañía Bravo». 19.10 Madrid directo

20.30 Telenoticias
21.35 Juntos
22.50 Cañas y barrio. «Quin-

23.40 Atrápame si puedes Celebrity

#### TVG

tana».

11.00 O agro
11.10 Estache bo
11.45 O termómetro
13.55 Galicia noticias
14.25 Telexornal mediodía
15.40 Quen anda aí? Verán
18.50 Avance Hora galega
19.00 Hora galega
20.25 Telexornal serán
21.45 Atrápame se podes,
chanzo arriba

22.20 Quero un xardín!

0.55 Cine. «¡Qué ruina de

23.50 Vaia troula

función!».

# ETB2

14.58 Teleberri 15.35 Teleberri kirolak

16.25 Esto no es normal 17.35 Quédate

20.10 A bocados verano 21.00 Teleberri

16.00 Eguraldia

22.10 Eguraldia 22.20 Rh+

21.40 Teleberri kirolak

22.55 La noche de.... «Las hijas del Reich». 1.05 Cine 2. «Reacción en

23.10 Nits Sense ficció.

«Buscant la Nika».

#### TV3

cadena».

10.30 Tot es mou
13.55 Telenotícies comarques
14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines
16.10 Com si fos ahir
16.50 El Paradis de les
Senyores
17.35 La selva
19.10 Atrapa'm si pots
20.15 Està passant
21.00 Telenotícies vespre
22.05 Nits Sense ficció.
«Gàdor i els taurons».

# CANAL SUR

9.55 Hoy en día 12.50 Hoy en día, mesa de análisis

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1

15.25 La tarde. Aquí y ahora 18.00 Andalucía directo

19.45 Cómetelo 20.30 Canal Sur noticias 2

21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes 22.50 Cine. «El Plan B»

0.30 Cine. «La trinchera

# infinita».

10.30 En acción en casa
11.00 Aquí vivo yo
11.30 Lo mejor de Ancha...
12.15 Estando contigo
14.00 C.-La Mancha a las 2
15.45 En compañía
18.00 Toros
20.30...La Mancha a las 8
20.50 La cancha
20.55 Ancha es Castilla...
21.45 Atrápame si puedes
22.30 Memento mori

1.30 En compañía. (Rep.)

4.20 Estando contigo. (Rep.)



MARTES 17.09.2024

Editado por Diario ABC, S.L.U., Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resumenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.709 D.L.I: M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid. Teléfono de atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00.





Accede gratis a ABC Premium \*

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

MBCW15

# Verbolario

POR RODRIGO CORTÉS

Mercurio, m. Metal líquido, tóxico, pesado, escaso, prohibido, febril, normal, frío.



Roger Esteller, en un aula del Instituto francés, donde da charlas, y en su época de jugador // INÉS BAUCELLS

# El algoritmo de la motivación

Exjugador internacional del Barça.
 Ha desarrollado una metodología motivacional propia que dispone de una herramienta de diagnóstico, con garantías psicométricas

# SERGI FONT

oger Esteller (Barcelona, 1972) jugó a caballo de dos grandes generaciones de baloncesto, tanto en el Barcelona como en la selección española. Aprendió de los Epi, Solozabal o Norris y asistió al nacimiento deportivo de Navarro y Pau Gasol. «Tuve una carrera mejor de la que me hubiera podido imaginar, sin ser una estrella pero siendo un buen jugador de baloncesto y alguien que era muy buen competidor. Mi mejor característica fue la capacidad de adaptación, a los equipos en los que estuve y a los roles que me dieron. Los jugadores muchas veces se preguntan '¿por qué no juego?' Y es una pregunta equivocada. Yo siempre me preguntaba: ¿Qué tengo que hacer para jugar?», explica el que fuera uno de los mejores aleros de los años 90.

Se retiró a los 32 años y tras dirigir un par de centros deportivos (es MBA en Administración de Empresas), descubrió su pasión por la psicología y decidió darle forma a algo que hacía tiempo que le rondaba por la cabeza: ayudar a las personas a encontrar cuáles son sus puntos de mejora motivacional y mejorar su rendimiento y satisfacción con una herramienta empírica. «Todo empieza con unas preguntas que me hago constantemente: ¿Por qué hay jugadores que llegan y otros que no, equipos que triunfan y otros que no? ¿Cuál es el secreto? Y vi que era la motivación. Entonces, hace poco más de diez años, me dedi-

qué a crear una herramienta que midiera la motivación en diferentes ámbitos, en diferentes edades y desgranando todos los aspectos que la integran. Así nació 'Switch On Sports', para deporte formativo y amateur, y 'Switch On Company', para empresas», explica. Y profundiza: «Es un software que genera un informe automatizado y que superó un análisis de fiabilidad de la Universidad de Barcelona, en el que se comprobó que tenía garantías psicométricas para poder implementarse en clubes».

A través de 60 preguntas (en la herramienta de empresas son 96) con diferentes tipos de respuesta, «el software emite un informe superdetallado de 40 páginas en el que te desnuda motivacionalmente». «A cada respuesta se le asigna un valor numérico y sobre estos valores se realizan todos los cálculos que analizan las diferentes fórmulas que forman el software. Las preguntas son muy sencillas con respuestas a elegir», añade Esteller, que sigue investigando: «Lo que me apasiona desarrollar herramientas con el mismo concepto. ¿Qué motiva a un jubilado? ¿Y a un presidiario? Ayudar a la gente a saber qué les motiva o cómo equivocan su motivación».

Su fuente de ingresos también proviene del 'mentoring', destinado ya a deportistas profesionales, entre los que están Víctor Claver («ahora se retira y estamos preparando ese proceso de entrada en la vida normal tan difícil para un deportista) o Kostas Kostadinov, jugador de la cantera del Madrid que esta temporada jugará en el Tenerife ACB. «Intento acompañar a los jugadores que tengo para que encuentren su camino pero siempre desde el punto de vista de la experiencia y de las cosas que yo hice mal. En la vida, más que saber lo que hay que hacer, es más importante saber lo que no hay que hacer. Tratar de evitar malas decisiones», asegura el 'Tigre de Sants con la misma pasión con la que vistió las camisetas del Barcelona, el TDK (Manresa), el Tau (Baskonia), el Pau Orthez, el Unicaja (Málaga), el Gran Canaria o España, con la que ganó la plata en el Eurobasket de París'99.\*



PERDIGONES DE PLATA

> RAMÓN PALOMAR

# Suecia paga

Creían integrar al forastero pero sólo levantaron guetos

UANDO el rico no quiere problemas paga y de ese modo se desembaraza de la molestia. Pero aflojar la tela representa la solución facilona del corto plazo. Pago porque puedo, pago porque así evito el marrón, pago para que usted me deje en paz, pago porque mis bolsillos escupen oro, pago porque no se me ocurre escapar del lío trazando un plan serio a medio o largo plazo. Suecia pagará algo más de 30.000 euros a cada solicitante de asilo que se vaya voluntariamente. Pagan porque buscan sosiego antes de que la actual situación se desmadre hacia el caos. La vieja y opulenta Europa dispara unos sobornos camuflados al estimular las carteras de los que acogieron con los brazos abiertos y la sonrisa en los labios. Creían integrar al forastero pero sólo levantaron guetos, angostas islas donde la ley optó por una retirada miedica.

Asaeteados por nuestros tradicionales complejos, algunos miraban trufados de admiración y saliva bienquedista los países nórdicos de socialdemocracia. Ellos simbolizaban el paraíso del progreso y la educación, de la pulcritud y la honradez, mientras que nosotros, infectos sureños de vagancia constante, adictos al chanchullo y al moderno estraperlo, no éramos sino un puñado de bárbaros anclados al catolicismo y resto de rancias tradiciones. Conviene recordar que, cuando Pujol aseguró que pretendía convertir a Cataluña en una suerte de Suecia bañada por el Mediterráneo, Pla replicó: «Pues muchos suecos no veo yo en Cataluña...». Salvo que acudan hasta estas orillas cuando se jubilan huyendo del frío. Leyendo a los escritores de novela negra nórdica, en general bastante aburridos y sobrevalorados para mí peculiar apetito, descubrimos que, y en esto sí les estamos agradecidos, la sociedad nórdica se aleja del tópico del exquisito, solidario bienestar, para zambullirse en los pozos que atormentan a una importante porción de ciudadanos con el ánimo herniado. Suecia derramará un rocío millonario en lo que parece una ocurrencia muy sanchista, sólo que ellos atesoran más pasta que nosotros.